

Lautaro campeón Se consagró en Italia con el Inter después de vencer al Milan. P.39



Martes 23 de abril de 2024

BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII Nº 28.160. PRECIO: \$ 1.400,00 EN C.A.B.A. Y GBA -RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 200,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES. EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 50.

# Milei destacó el superávit y la caída de la inflación y elogió "el esfuerzo heroico" de los argentinos

Habló de "una hazaña de proporciones históricas" y agregó que "no es magia".

A lo largo de su exposición por cadena nacional, el Presidente hizo un repaso de los primeros meses de su gestión y puso el énfasis en la mejora de las cuentas fiscales y financieras. Y dejó otras definiciones contundentes:

- "No esperen la salida de la mano del gasto público".
- "La era del supuesto Estado presente ha terminado".
- "La situación que estamos viviendo es dura, pero hemos recorrido más de la mitad del camino".
- "La inflación es un robo y el déficit

fiscal es la causa de la inflación. La inflación se está desplomando".

 "No hay día que pase que no me asombre a mí, y a todos los que me acompañan, la entereza con la que los argentinos están enfrentando este desafio". P.3

# **Euforia en los mercados.** Suben acciones y bonos en Nueva York.



# Barcelona, a la Justicia por una polémica similar a la del Superclásico cuestionada fue parecida a la que se produjo el domingo, casi en simultá-

Lo anunció el presidente del club, Joan Laporta. Podrían pedir la repetición del clásico contra Real Madrid por el gol no concedido a Lamine Yamal cuando empataban 1-1. Al final, ganó el Madrid por 3-2 sobre la hora. La jugada

neo con la del clásico español, en el partido que jugaron Boca y River en Córdoba. Es decir, el gol otorgado por el árbitro y anulado por el VAR, que hubiera puesto en ventaja al equipo de Demichelis, que terminó perdiendo el partido por 3-2. Ayer trascendió el au-dio del VAR definitorio. P.36

# **UBA: el Gobierno** aumentó los fondos; la CGT, Massa y los K van a la marcha

Con el radical Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, como uno de los organizadores, el kirchnerismo estará presente en la protesta, una movilización desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo, donde se hará el acto central. También concurrirán representantes del radicalismo, la izquierda, la CTA y los movimientos sociales. El Gobierno anunció que ya depositó los fondos de funcionamiento. P.6

# EE.UU. advirtió sobre un sistema judicial ineficaz para frenar la corrupción K

En su informe global sobre los derechos humanos, el Departamento de Estado cuestionó al gobierno de Alberto Fernández porque "la ley preveía sanciones penales por corrupción de funcionarios", pero no fueron aplicadas. Mencionó la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad y habló de "instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado". P.9

# Desde julio será obligatoria la receta electrónica para comprar medicamentos

A través de un decreto que publicó ayer el Gobierno, la tradicional receta manuscrita para prescribir remedios o indicar estudios y prácticas médicas podría pasar a la historia. Eso dependerá de la adhesión de cada provincia a la nueva reglamentación de receta médica electrónica obligatoria, que entraría en vigencia a partir del 1 de julio. P.28

Sumario CLARIN - MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

# Musk, el factor X y el perro que se muerde la cola





Gonzalo Abascal gabascal@clarin.com



lon Musk es hoy un actor político clave en Brasil. No le hizo falta vivir en ese país para lograrlo. Este domingo, en una marcha en Copacabana, el ex presidente Bolsonaro lo elogió: "Ahora acusan al hombre más rico del mundo, dueño de una plataforma cuvo objetivo es hacer libre al mundo entero...". La ovación recorrió las playas.

A Musk le alcanzaron su fortuna, su fama global y unos 30 tuits y algunos retuits en su cuenta de X para consagrarse como "héroe de la libertad" entre millones de brasileños. El 6 de abril, cuando comenzó la saga que lo enfrenta con un juez del Tribunal Supremo de ese país, escribió: "¿Por qué hace esto @alexandre?", arrobando al juez de la Corte brasileña Alexandre de Moraes.

La pregunta refería a la prohibición y bloqueo de diferentes cuentas de X, críticas de la Justicia brasileña y del gobierno de Lula. Hasta hoy se desconoce la cantidad exacta y quiénes son sus dueños, y la orden forma parte de una investigación cuya carátula es un signo de los tiempos: "milicias digitales" (el eco con "los tanques en las redes" mileísta es inevitable, y la asimilación del lenguaje militar a la actividad en redes sociales una señal inequívoca de dónde se pelean hoy algunas de las batallas del siglo XXI).

Para el juez De Moraes es una intervención justificada y necesaria que busca regular los contenidos que circulan por la vida pública brasileña. Para Musk es un ataque a la libertad de expresión (free speech). No está solo en esa idea. El lunes 15, la columnista de The Wall Street Journal Mary O'Grady escribió: "Se trata de una lucha entre un Tribunal Supremo politizado y los críticos del Presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva. Demuestra que Brasil ya no tiene un poder judicial independiente. La cruda realidad es que su democracia está muriendo a plena luz del día".

El episodio, con rasgos de otros ocurridos en la Argentina, muestra la dimensión y profundidad de la influencia de las redes a escala mundial. Y confirma que su expansión es proporcional al debilitamiento

# Musk fue ovacionado en Río de Janeiro como el defensor de la libertad en Brasil.

de las fronteras y las instituciones nacionales. A propósito, en estos días Musk interviene en debates similares en Australia y Nueva Zelanda.

Pero, sobre todo, el duelo entre el segundo hombre más rico del mundo (según Forbes su fortuna es de 195 mil millones de dólares, un valor mayor al PBI de 153 países) y el juez brasileño ratifica lo que se advierte desde hace rato: que los gobiernos y las

instituciones no saben qué hacer con las redes sociales y las grandes tecnológicas, decisivas en la circulación de la información (verdadera o falsa) y de las ideas, un recorrido tan universal, intrincado y muchas veces sesgado que resulta incontrolable e impredecible.

En estos días en que Musk se convierte en el supuesto garante de la libertad universal, los legisladores de los Estados Unidos avanzan en la prohibición de TikTok, empresa sospechada de recoger datos para el gobierno chino.

Pero la potencial ley que prohiba a TikTok seguramente será derogada por la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Como un perro que se muerde la cola, los líderes y legisladores del mundo se debaten entre la intención de regular, la imposibilidad de prohibir (al menos en los países con un cierta libertad) y la incomprensión de un cambio de época cuya magnitud aún les resulta inaprensible.

**EL SEMÁFORO** 

Walter Schmidt

wschmidt@clarin.com

Juan Ameri Ex diputado.



Condenado

Lo decidió el juez Lijo que le dio un mes de prisión, pese a que el fiscal pidió cuatro, por la escena sexual que protagonizó cuando participaba vía Zoom en una sesión de Diputados en 2020 y manoseó a su pareja y le besó un pecho. Fue encontrado culpable de perturbación del ejercicio de funciones públicas. El País





Tardío despertar

Después de una siesta de cuatro años, durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, parece haber reaparecido el espíritu rebelde de la central obrera. En pocos días concretará el segundo paro general contra el gobierno de Milei y hoy marchará por el recorte presupuestario a las universidades. El País

Lautaro Martínez

Futbolista argentino.

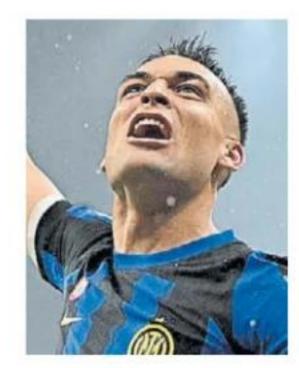

# Grito ganador

Su equipo, el Inter, venció en el clásico al Milan y se consagró campeón cinco fechas antes del final del Calcio italiano. El "Toro" no convirtió en el 2-1 pero es el goleador de la liga actual con 23 gritos en 29 actuaciones. Y esto incluye cuatro dobletes y un póker. El de ayer representa su segundo scudetto. Deportes

HUMOR

### Fernando Sendra fsendra@clarin.com



### CRUCIGRAMA

### Horizontales

 Lucro producido por el capital. 7. Perro que es cruza de dogo y lebrel. 8. Dios Sol egipcio. 10. (Leandro N.-) Político argentino. 11. Línea que une los lugares de igual presión atmosférica en un mapa meteorológico en un tiempo determinado. 13. Grado de elevación del sonido. 14. Sufijo de los alcoholes. 15. Querrá intensamente. 17. Destaca algo, haciéndolo notar.

### Verticales

1. Enfurecer o crispar a alguien. 2. Símbolo del tantalio. 3. Prepara un producto. 4. Poco tupida. 5. Primer mes del año. 6. País de África, con capital en Mogadiscio. 9. Empiece a mostrarse. 12. Indígenas de Tierra del Fuego. 16. Contracción gramatical.

Horizontales. 1. Interés. 7. Alano. 8. Ra. 10. Alem. 11. Isobara. 13. Tono. 14. -ol. 15. Amará. 17. Resalta.

Verticales, 1. Irritar, 2. Ta. 3. Elabora, 4. Rala, 5. Enero. Somalia. 9. Asome. 12. Onas. 16. Al.

Tema Del Día CLARIN - MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

## La marcha de la economía



Cadena. Durante 16 minutos Milei describió la situación económica y dijo que se ha transitado "más de la mitad del camino". PRESIDENCIA

# Por cadena, Milei reivindicó la motosierra y dijo que el Estado presente se terminó

En 16 minutos destacó el superávit fiscal y el ordenamiento de las cuentas públicas como lineamiento central de su gestión. Y también hizo hincapié en el esfuerzo "heroico" que hace la gente en medio del ajuste.

### **Emiliano Russo**

erusso@clarin.com

Con apelaciones a la celebración de este lunes del Pesaj, con la que reivindicó el "esfuerzo heroico de los argentinos" que atraviesan "el desierto en busca de la tierra prometida", Javier Milei pronunció esta noche un discurso en cadena nacional en el que confirmó la continuidad el ordenamiento de las cuentas públicas como único camino para sacar de la pobreza "al 60%" la población. "Se terminó el Estado presente", enfatizó, en alusión a uno de los slogans del kirchnerismo.

El jefe de Estado grabó un mensaje de tan sólo 16 minutos este lu-

el que ponderó el superávit fiscal del 0,2% logrado durante el primer trimestre, al que calificó como "una hazaña de nivel mundial", pese a "los pronósticos de la mayoría de los dirigente políticos, los economistas profesionales, televisivos y petardistas tribuneros", dijo.

Aunque buscó cimentar la idea que el denominado "plan de estabilización de shock" tiene "más motosierra que de licuadora", es decir, que afecta más a la "casta" política que a la gente. Incluso adujo que el ajuste sobre los jubilados ha sido del 0,4% y en contraposición, la contracción de la inversión en obra pública, a la que asimiló a la corrupción política, fue del 87%.

La puesta en escena fue calculada: al igual que en el mensaje emines por la tarde en Casa Rosada en tido en diciembre para anunciar el **estamos viviendo es dura, ya he- emular una estrategia del kirchne-** ción libertaria.

mega DNU, el jefe de Estado utilizó el Salón Blanco donde estuvo acompañado por un grupo de colaboradores. Esta vez formaron parte de la emisión el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili y su vice, Vladimir Werning.

Es que el Presidente ponderó el accionar de los integrantes del equipo económico, a los que calificó de "patriotas". El mensaje fue claro: confirmar el rumbo frente a las críticas vertidas por economistas de distintas orientaciones, incluso de ex-aliados como Carlos Rodríguez, y al mismo tiempo dar un mensaje de certidumbre a la sociedad. "Entiendo que la situación que "Ya hemos recorrido más de la mitad del camino", afirmó.

mos recorrido más de la mitad del camino. Esta vez el esfuerzo va a valer la pena", indicó.

Luego trazó un pormenorizado balance de la herencia recibida: "Teníamos un déficit de 5 puntos del producto en el Tesoro y un déficit financiero de otros 10 y una una brecha cambiaria de casi 200%", esbozó y enfatizó que "tomamos el toro por las astas" para eliminar el déficit fiscal. "Anunciamos que con nosotros se acababa la emisión monetaria y la inflación", sostuvo.

El Presidente, además, pareció

rismo, la de la construcción "de un enemigo" que intentaría hacer fracasar su plan para devolver a la Argentina un rumbo de crecimiento.

También reclamó que "el Congreso no le ha dado a este Gobierno las herramientas con las que todas las administraciones pasadas contaron".

Con cifras, intentó contrarrestar las críticas por los efectos del ajuste y la recesión: una notoria caída del consumo y una fuerte retracción de la actividad. Finalmente no hubo anuncios sobre la forma en que propondrá la salida del cepo o un programa de aliento al consumo, por caso.

En el segmento en el que intentó sembrar esperanza, auguró que el crecimiento de la economía vendría por una "combinación" en sectores "como la minería o el campo junto a la recomposición de los salarios reales que hoy ha empezado a tomar lugar de la mano de una menor inflación". Esta última apreciación contradice los relevamientos de las principales consultoras, que observan un derrumbe de los ingresos. Como en los años '90 y en la primera etapa del macrismo en el poder, Milei insistió en que "la salida vendrá de la mano de la inversión y el crédito".

Además, el mandatario volvió a cuestionar a la política y se mostró esperanzado en poder dar mayores señales de certidumbre al mercado si es "que el Congreso nos acompaña en el programa de reformas estructurales", como la Ley Bases que empezaría a debatirse en los próximos días.

Como en otras oportunidades, intentó defenderse del costo social del ajuste con las políticas activas de Capital Humano. "Hemos aumentado un 500% el plan de los primeros mil días, un 311% la ayuda escolar llevándola a \$70 mil, duplicamos la Tarjeta Alimentar, subimos un 77% la ayuda para comedores", enumeró. Sin embargo, en su discurso reconoció que hoy la pobreza alcanza la 60% de los argentinos, vale decir, casi 10 puntos más que la que le habría legado la anterior administración

Milei no aludió en ningún momento a la protesta por los recortes presupuestarios a las universidades que se desarrollará hoy.

El Presidente había aprovechado el fin de semana para redactar el discurso en Olivos en compañía de su hermana Karina. Para el montaje del mismo contó con el asesoramiento del documentalista Santiago Oria, que participó de la grabación, y tiene oficinas en el segundo piso de Casa Rosada.

Fue, a la postre, la tercer cadena nacional del jefe de Estado por fuera de los mensajes grabados previstos por ley-como la asunción presidencial o la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso-, en los casi cinco meses de administraTema Del Día CLARIN - MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

### La marcha de la economía



En el bar. El discurso de Javier Milei es seguido por dos comensales en un café. El discurso fue por cadena nacional. FEDERICO LOPEZ CLARO

# Fuerte respaldo de Milei a Caputo para el anuncio del primer superávit fiscal en 16 años

El resultado indica que hubo mayores ingresos que gastos después de pagar los intereses de la deuda. Se logró, en parte, por el recorte en las jubilaciones.

### Juan Manuel Barca

jbarca@clarin.com

Pese a la fuerte caída de los ingresos por la recesión y las señales de un mayor descontento social, Javier Milei ratificó anoche el rumbo de su plan de shock y respaldó en forma contundente al equipo económico encabezado por Luis Caputo durante su tercera cadena nacional en Casa Rosada, Allí, anunció el primer superávit financiero en 16 años, reiteró que la inflación "se está desplomando" y pronosticó una reactivación de la economía en "tres etapas", sin anunciar nuevas medidas después de los primeros 120 días de gestión.

"La situación que estamos viviendo es dura, pero también que ya hemos recorrido más de la mitad del camino, este es el último tramo de un esfuerzo heroico que los argentinos estamos haciendo", dijo el Presidente en el mensaje grabado de 16 minutos que se difundió a las 21. Y a continuación,

blica nacional registró en marzo un superávit financiero de más de \$ 275.000 millones (\$1,3 billones en el primer trimestre), es decir, mayores ingresos que gastos después de pagar los intereses de la deuda.

"Este es el primer trimestre con superávit financiero desde el año 2008, un hito que debe enorgullecernos", señaló durante su discurso, acompañado de pie por el ministro de Economía, su secretario de Finanzas Pablo Quirno, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y su vicepresidente, Vladimir Werning. Y agregó que el superávit fiscal "no es ni más ni menos, que el único punto de partida posible para terminar de una vez y para siempre con el infierno inflacionario que fue la Argentina desde la caída de la convertibilidad",

De esa manera, Milei intentó capitalizar los números de la macroeconomía en momentos que su gestión se ve atravesada por la imposibilidad de aprobar leyes que garanticen la sostenibilidad de su programa, la dificultad para conanunció que la administración pú- seguir fondos frescos que permi- gañaraz.

### **PARA TENER EN CUENTA**

275.000

son los millones de pesos que registró en el primer trimestre del año el sector público como superávit financiero, señaló anoche Javier Milei.

6

puntos del PBI fue el ajuste fiscal del primer trimestre. Es equivalente en términos anuales. En enero fue 8 puntos porcentuales, señaló el IARAF.

35%

cayó el gasto primario en términos reales. Por su parte, el gasto en intereses de la deuda aumentó un 4,9% también en términos reales, según el IARAF de Nadin Artan abandonar el cepo cambiario y el conflicto con las universidades de todo el país, que forzó en las últimas horas al gobierno a liberarles \$ 10.000 millones previo a la movilización convocada para este martes en rechazo al recorte del presupuesto.

Milei dio a conocer el resultado fiscal de marzo antes de que lo informara el Ministerio de Economía. El saldo primario (ingresos menos gastos, sin contar los intereses de deuda) fue de \$625.000 millones, un monto que si bien fue menos holgado que en enero (\$ 2 billones) y febrero (\$ 1,2 billones), permitió acumular un superávit en el primer trimestre de \$ 3,8 billones (0,6% del PBI) debido a una fuerte caída del gasto (-35% interanual real) que compensó el retroceso de la recaudación (-4,5% real), según cálculos del IARAF.

Si bien el Presidente aseguró que solo un 10% del ajuste respondió a la "pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones" que atribuyó a la fórmula de movilidad jubilatoria heredada de la gestión anterior, el breza es con crecimiento". ■



Avanzamos en el programa de estabilización más ambicioso de nuestra historia. No teníamos tiempo para experimentar".



La inflación es un robo y el déficit fiscal es la causa de la inflación. El déficit cero no es sólo una consigna de marketing para este Gobierno, sino que es un mandamiento".

titular del IARAF, Nadin Argañaraz, estimó que la caída real del gasto en los últimos 12 meses fue la mayor en 30 años para un trimestre y el economista Salvador Vitelli calculó que en marzo jubilaciones y pensiones cayeron 30,9% real interanual, por lo que "estas pusieron un 37% de la contracción del gasto real".

Después de la baja de la inflación al 13,2% en marzo, Milei pronosticó que la desaceleración continuará por el ajuste fiscal. "No es casualidad que la inflación se esté desplomando y todos los meses el número de inflaciones sea menor al esperado, particularmente en el mes de marzo, que en teoría iba a ser el mes más difícil para las cuentas públicas". Y destacó la caída de la inflación mayorista del 54% en diciembre tras la abrupta devaluación que aplicó la actual gestión al 5% mensual en marzo pasado.

El mandatario repitió así lo que Caputo transmitió en las reuniones que mantuvo en Washington días atrás, pero fue más cauto que hace una semana cuando aseguró que el IPC alcanzaría "un dígito" en abril, algo que no ocurre desde octubre pasado. Las consultoras proyectan una inflación en torno al 9% para el mes corriente, un nivel aún elevado (desde diciembre acumula más del 100%) pero menor a los meses previos dada la recesión que golpeó al consumo, la actividad y el empleo, todo lo cual contrajo la demanda y los precios.

Durante su mensaje, Milei descartó la posibilidad de que "la salida venga de la mano del gasto público", aseguró que ese ahorro "será devuelto los argentinos a través de reducciones de impuestos" y ratificó que "la única manera de sacar al 60% de los argentinos de la po-

Tema Del Día CLARIN - MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

# Los mercados anticiparon con subas el anuncio presidencial

El superávit fiscal impulsó en Nueva York los papeles de los bancos que treparon 12%. Bajaron los dólares financieros y el dólar blue cerró en \$ 1.035.

### Annabella Quiroga

aquiroga@clarin.com

En la previa a los anuncios económicos de anoche el presidente Javier Milei por cadena nacional, los mercados festejaron por anticipado con subas de las acciones de más de 12%, lideradas por los bancos, mientras los bonos repuntaron hasta 6%.

En este clima, el riesgo país, el indicador de JP Morgan que mide el sobre costo de la deuda argentina, se reacomodó a 1.170 puntos básicos. No cruzaba el piso de 1200 puntos desde septiembre del 2020, cuando el ex ministro Martín Guzmán reestructuró la deuda argentina y durante una semana el indicador osciló entre 1.100 y 1.190 pun-

Anoche a las 21, el Presidente anunció el superávit fiscal y financiero del primer trimestre de este año. Junto con el buen resultado de la balanza comercial, que en los primeros tres meses del año tuvo un saldo a favor de US\$ 4.335 millones.

A esto se suma que el Gobierno

cumplió con las metas pactadas con el Fondo Monetario, lo que despeja el camino para el próximo desembolso.

# Los bonos repuntaron más de 6% y el riesgo país bajó a 1.170 puntos.

Ante esto, los papeles argentinos subieron fuerte. En Nueva York, el más destacado de los ADR fue el banco Supervielle, que se estiró a 12,7%, seguida por Central Puerto

con 11,8%. En el caso del banco en parte la suba se debe a que anunció del reparto de dividendos, mientras que la energética se vio favorecida porque dio a conocer que ingresará en el negocio de la minería (ver página 18).

Otro papeles con muy buen desempeño fueron el BBVA con 9,7%, Galicia con el 8,8% y Macro con 6,6%.

En la Bolsa porteña se repitió la buena evolución de las acciones, lo que llevó al Merval a escalar 6,8%.

También los bonos en dólares reaccionaron en forma positiva. El

AL41 avanzó 6% y el AL30, 4,7%, mientras los otros papeles públicos rondaron alzas del 4%.

"Temprano en la mañana, las noticias locales difundieron el rumor de una potencial emisión garantizada por el Banco Mundial, el BID y varios otros bancos. Sin embargo, el secretario de Hacienda, Pablo Quirno desmintió los rumores por la tarde", señalaron desde Adcap Grupo Financiero.

Mientras subieron bonos y acciones, los dólares financieros se alejaron de la tendencia alcista que postraron la semana pasada y volvieron a caer. El contado con liqui bajó 1%, a \$ 1.058 y el MEP, que se negocia en la Bolsa porteña, cedió 1,1%, a \$ 1.015. En cambio, el dólar blue aumentó 20 pesos y se vendió en la City porteña a \$ 1.035.

Los activos argentinos también se benefician del empujón de las finanzas globales, con subas este lunes del 1% del índice Dow Jones y del 1,3% del Nasdag.

Aunque el Gobierno logró consolidar el superávit a fuerza de licuar el gasto, en el mercado celebran que las cuentas públicas empiecen a ordenarse.

"Es el tercer superávit fiscal mensual consecutivo y además se extiende el apretón monetario que está contribuyendo a una marcada desaceleración de la inflación núcleo y la acumulación de reservas que ayuda a prolongar el clima de calma cambiaria. A eso se suman posibles avances en esta oportunidad de la Ley Bases, lo cual otorgaría una mayor sostenibilidad a las mejoras en las cuenta públicas", señaló el economista Gustavo Ber.

En esta rueda, el Banco Central compró US\$ 304 millones después del impasse del viernes pasado, cuando terminó con un resultado neutro. En el mes compró US\$ 2.896 millones y desde diciembre US\$ 14.300 millones. ■

# La reacción de los mercados

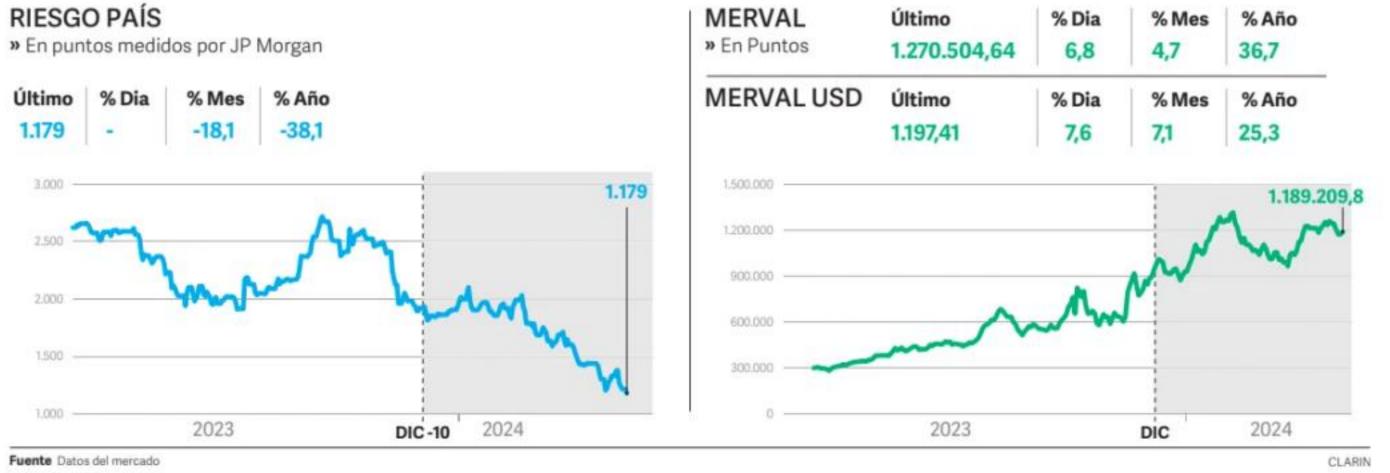

# Las reservas del BCRA, a punto de pasar de negativas a positivas

Después del paso en falso del viernes pasado, cuando el Banco Central terminó con un resultado neutro e interrumpió así un ciclo de 19 ruedas seguidas de compras, este lunes la autoridad monetaria volvió a comprar y se llevó US\$ 304 millones.

Desde que empezó la gestión de Javier Milei el equipo de Santiago Bausili lleva comprados US\$ 14.272 millones. Esto permitió que en esta rueda las reservas brutas cerraran en US\$ 29.906 millones. De este modo ya se acercan a los US\$ cruzan desde junio del año pasado.

El Central logró retomar las compras en una jornada en la que hubo una alta liquidación de divisas, que alcanzó los US\$ 570 millones, por lo que el Central se llevó la mitad.

Por ahora no se siente demasiado la demanda de los importadores, lo que permite que el Central pueda recomponer reservas teniendo a la vez a los dólares paralelos bajo control.

"Comparando iguales meses de los años con cepo, abril 2024 viene 30.000 millones, un límite que no siendo el mayor en términos de puede usar el Banco Central para ministrada por SEDESA (sociedad

compras del BCRA en el mercado de cambios. El segundo más alto fue en 2014 con US\$ 2.450 millo-

# El BCRA compró US\$304 millones para engrosar reservas.

nes", señaló el economista Salvador Vitelli.

El dato al que el mercado le presta más atención es al de las reservas netas, las que efectivamente intervenir en el mercado y que desde hace un año vienen siendo negativas. En diciembre pasado mostraban un rojo de US\$11.000 millones y hoy, según quien haga la cuenta, que ya que se trata de un dato que el Banco Central no difunde, están ya en positivo o a punto de lograrlo.

Las reservas netas del Banco Central son las divisas en efectivo que el Banco Central tiene disponibles para usar de inmediato. Se calculan restando las reservas brutas y los pasivos con vencimientos a menos de un año.

Las reservas brutas se componen del swap de monedas con China, oro, los encajes de los depósitos en dólares, préstamos del Banco Internacional de Pagos y Garantía de los depósitos en dólares adanónima para administrar los depósitos) y los Derechos Especiales de Giro (DEGs), la moneda del Fondo Monetario. Para calcular las netas solo se tienen en cuenta el oro, los DEGs y los dólares propios del Central, aunque la metodología varía de una consultora a otra.

Para la Fundación Capital, las reservas netas aún siguen siendo negativas en 775 millones, mientras que para la consultora LCG lo son en 1.700 millones.

En cambio, desde la consultora Invecq sostienen que "las reservas netas (RIN) volvieron a terreno positivo" luego de que el BCRA comprara US\$ 600 millones en el mercado de cambios la semana pasada. Así, "las RIN cerraron en US\$ 730 millones, el valor más alto desde fines de abril 2023".■

Annabella Quiroga

# El conflicto por el presupuesto de las universidades nacionales



Falta de fondos. El abrazo al Hospital de Clínicas, sobre la avenida Córdoba, la semana pasada. Una acción previa para visibilizar la situación presupuestaria. MAXI FAILLA

# Toda la oposición sale a protestar contra el recorte a las universidades

La marcha del Congreso a Plaza de Mayo, y en todo el país, fue convocada desde las propias universidades. Se espera una asistencia masiva para reclamar contra el ajuste del Gobierno.

### Bernardo Vázquez

bvazquez@clarin.com

La denominada Marcha Federal Universitaria se realizará hoy en todo el país, a partir del mediodía y con el acto central por la tarde en Plaza de Mayo, aunque habrá pasos previos por lugares emblemáticos como la Plaza Houssay y el Congreso de la Nación.

Se espera una masiva concurrencia en rechazo a las políticas presupuestarias en materia educativa del gobierno de Javier Milei, tanto de diferentes sectores de la sociedad y la opinión pública como de la política, que tendrá a casi toda la oposición movilizando en contra del Presidente.

Asistirán representantes del radicalismo, del kirchnerismo, de la izquierda y organizaciones como la CGT y la CTA, las dos principales centrales obreras del país, además bierno asegura que aplicará el mismo sistema de seguridad que en cada manifestación, aunque por estar mixturada esta vez la marcha entre lo político y lo social, hay quienes creen que se relajarán ciertos protocolos.

La marcha surge a partir de la protesta del sector académico sobre recortes presupuestarios de parte del Ejecutivo en lo que respecta a las universidades públicas. Según un informe de ACIJ, la ejecución presupuestaria para la educación superior durante el primer trimestre cayó un 34% con respecto al año pasado y es la menor desde 2006.

Ante ese contexto, los docentes universitarios ratificaron el paro y la movilización para este martes en repudio al recorte presupuestario decidido por Milei. Las autoridades indicaron que los reclamos se basan en "el presupuesto universitario", una prórroga del de 2023,

atraso salarial de los docentes, las becas y todo lo que tiene que ver con Ciencia y Técnica.

"Son cinco grandes temas de por qué marcha el sistema universitario mañana, siempre pregonamos el diálogo, no es de un día para el otro esto, desde enero y febrero que venimos planteando estos temas. Estamos abiertos al diálogo, no se está dando y por eso se está planteando esta movilización", expresó el vicerrector del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa, en una conferencia de prensa, en la tarde del lunes.

El reclamo comenzó por la Universidad de Buenos Aires (UBA), que a principios del mes se declaró en emergencia presupuestaria. Luego se sumaron otras universidades nacionales, dándole el formato de Marcha Universitaria Federal con la CGT y las dos CTA.

Bajo el lema "En defensa de la educación pública", las trece facul-

concentración en sus respectivas sedes, formando distintas columnas para marchar en conjunto hacia la Plaza de Mayo. Donde habrá una mayor acumulación de estudiantes será en Plaza Houssay, desde las 14.30, que luego irán hacia el Congreso para llegar a las 15.30 y finalmente, a las 17, se juntarán en Plaza de Mayo con las autoridades, rectores de universidades públicas, alumnos, representantes del cuerpo docente y no docente, más representantes de la sociedad.

El anuncio del Gobierno de mejoras en el rubro "funcionamiento" (pago de servicios como luz y agua, por ejemplo) junto con una partida extraordinaria de \$14.400 millones para los hospitales universitarios, no surtió efecto para bajar el reclamo. Capital Humano se apuró a hacer el depósito de las sumas prometidas, en estas horas. Pero el sector universitario advierte que esos recursos suman apenas 3,4% de los movimientos sociales. El Go- los gastos de funcionamiento, el tades de la UBA comenzarán la de todo el presupuesto, que es el CGT y las dos CTA. ■

mismo de 2023 (no hubo ley de Presupuesto este año y el gobierno no actualiza partidas) con una inflación de casi 300% (ver pág. 7).

A la marcha asistirán dirigentes políticos y sindicales. Uno de los principales promotores es Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, y diputado radical.

En Córdoba, se sumó a la marcha el partido del senador Luis Juez (del bloque PRO), el Frente Cívico. Aquí en Buenos Aires concentran en torno al Congreso, la Coalición Cívica de Elisa Carrió. presidida por Maximiliano Ferraro. Lo mismo que el peronismo, con Axel Kicillof (docente de la UBA) como referencia. "Vamos a llenar la Plaza", sostuvieron desde el gobierno provincial. La Cámpora también estará, liderada por Máximo Kirchner. Al igual que el Frente Renovador, con Sergio Massa. Grupos piqueteros y de izquierda también serán parte, lo mismo que la



Ahorro forzoso. La Facultad de Medicina días atrás. Debió apagar las luces y suspender los ascensores. EFE

# Tras la marcha, sigue una pelea millonaria por el presupuesto

Salarios docentes y no docentes explican más del 82% del gasto de las universidades. Los fondos se agotan.

### **Guido Braslavsky**

gbraslavsky@clarin.com

Si se auditan o no se auditan, si "adoctrinan" o no, si se utilizan políticamente, si son lo suficientemente austeras. En la pelea por el presupuesto universitario llegan desde el Gobierno mileista una batería de argumentos para enfrentar la demanda de los rectores-y de la comunidad universitaria de todo el país-, que advierten como una posibilidad cierta el cierre de universidades, si persiste el actual panorama presupuestario.

Frente a la Marcha Universitaria Federal que promete ser masiva hoy, el Gobierno anunció mejoras en el rubro "funcionamiento" (pago de servicios como luz y agua, por suma al 70% otorgado en marzo, junto con una partida extraordinaria de \$14.400 millones para los hospitales universitarios. Las universidades ya avisaron que es insuficiente porque se necesitaría el doble para hacer frente a los aumentos por inflación, y agitan facturas de luz que, como en los hogares, empiezan a llegar cuadruplicadas y en su caso, con cifras millonarias.

De todos modos, las partidas para "funcionamiento" que han generado debate de las últimas semanas son un rubro menor en términos de recursos: el 5,5% del presupuesto en 2023 (y en 2022 incluso menos, 3,3%).

"El 95% restante se mantiene estancado a los niveles nominales de 2023 completando un escenario ejemplo) de 70% en mayo, que se que imposibilita la continuidad en rante el último año.

"NO HAY PLATA"

3,4%

es lo que significó apenas el incremento de fondos que el Gobierno dio hasta ahora.

\$738.000

millones hay hasta ahora para pagar salarios docentes, lo mismo que en 2023. En tres meses ya se usaron casi 300.000 millones.

29%

es la caída de los salarios reales de la docencia universitaria dula prestación de servicios", señala un informe del presupuesto para la Educación Superior, realizado en la Facultad de Ciencias Económicas, por los economistas Javier Curcio, Director del Departamento de Economía, y Julián Leone, subsecretario del Area de Investigación de esa facultad, entre otros especialistas.

Si se cumplen los cambios anunciados el presupuesto aumentará apenas 3,4%. El presupuesto hoy es \$1,42 billones. Con los nuevos cambios lo llevarían a 1,46 billones.

Es que el grueso del presupuesto de las más de 50 universidades nacionales, que reciben a 2 millones de alumnos en todo el país, va destinado al pago de salarios: salarios docentes y de autoridades superiores el 52,2% y el pago de salarios del personal no docente, un 30,5% (la suma de ambos renglones, 82,7%).

Según el informe de Económicas, el crédito vigente al 2 de abril pasado era de 738.893 millones de pesos para salarios docentes, y de 431.648 millones para salarios no docentes. El crédito replica el del 31 de diciembre de 2023, ya que este año el Congreso no votó un nuevo Presupuesto, y el Gobierno optó por prorrogar el del año anterior. Esta situación es la que habilita "la licuadora" de Javier Milei: los mismos recursos nominales, pero una inflación de más de 280%.

Así, al 2 de abril pasado (es decir, en el primer trimestre del año) ya se habían utilizado algo menos de la mitad de lo que está por ahora disponible para todo el año: 299.696 millones de pesos para pago de salarios docentes, y 174.442 para salarios no docentes.

De no mediar nuevas partidas, el crédito vigente llegaría hasta alrededor de mediados de año.

Clarín quiso consultar al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez -muy activo en la red X-, pero sus voceros indicaron que no atiende a la prensa.

El informe de Ciencias Económicas señala que en el primer trimestre de 2024 "el ritmo de incremento nominal se sitúa muy por debajo del crecimiento de los precios generando un atraso acumulado de alrededor del 33% en el período enero-marzo, que se profundizaría de forma significativa si no se disponen incrementos presupuestarios adicionales".

En lo que hace a los salarios docentes reales en la universidad, la caída en el último año fue de 29%, señala un informe del Instituto de Estudios y Capacitación de CONA-DU: "Entre abril de 2023 y Abril de 2024 el salario nominal docente creció 181,2% en términos nominales, incluyendo el aumento de 8% anunciado recientemente. En el mismo lapso la inflación interanual -según el INDEC- llega a 296,3%, lo que implica una caída de 29,0% en términos reales". ■

# **El radical** Yacobitti, un promotor de la marcha

Emiliano Benjamín Yacobitti todavía no cumplió 50 años, pero su trayectoria como militante político comenzó bien temprana, a finales de los '80, como estudiante secundario del Carlos Pellegrini, en el final del gobierno de Raúl Alfonsín.

Ese primer paso derivó en una continuidad como universitario, ya dentro de Franja Morada, liderando el centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y comenzando, poco a poco, a tallar fuerte en la juventud radical de esos años de hegemonía peronista, con las presidencias de Carlos Saúl Menem.

Sagitariano, nacido un 15 de diciembre de 1975, quien este martes liderará desde la política una marcha que será multitudinaria, se define en su cuenta de X como contador público, docente y alfonsinista. Le falta a ese CV un sustantivo que lo identifica en el círculo rojo desde hace años: operador político

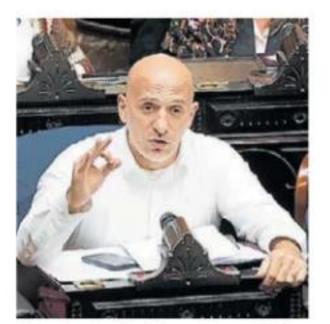

Diputado. Emiliano Yacobitti.

de la UCR, con una influencia enorme dentro de la UBA, pero que se extiende a la política porteña y en los últimos años con fuerte peso en lo nacional.

El padrino más conocido de Yacobitti es el histórico dirigente radical, Enrique "Coti" Nosiglia, ex ministro del Interior de Alfonsín, armador de la UCR en las sombras desde el retorno a la democracia.

Yacobitti se mueven en tándem con Martín Lousteau, senador nacional y principal referente de Evolución, una corriente del radicalismo que ganó terreno en el último lustro y a la que adhiere entre otros, el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro. "Yaco", como lo llaman, mantiene un perfil casi subterráneo, más allá de haber estado expuesto en los últimos cuatro años como diputado nacional y haber presidido la UCR porteña de 2013 a 2017. ■

Bernardo Vázquez

# Paquete fiscal: hay más críticas a los cambios en Bienes Personales

Diputados massistas señalan que el proyecto del Gobierno beneficia a 120 mil contribuyentes con altos patrimonios. El radicalismo pide premiar a los que pagan.



Recinto. Diputados kirchneristas en una sesión en la Cámara. Cuestionan el paquete fiscal.

# Diputados: los K pidieron sesión especial y buscan aliados

La sesión solicitada por Unión por la Patria para debatir sobre financiamiento universitario, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y fórmula de movilidad jubilatoria fue oficializada ayer. La convocatoria es para este miércoles, a las 11, un día después de la marcha federal en defensa de las universidades públicas que tendrá lugar hoy.

"Si todas las y los diputados que suben flyers por la #MarchaFederalUniversitaria dan quórum al otro día en Diputados y sesionamos, podemos avanzar en una ley que garantice el financiamiento. El martes en las calles. El miércoles en el recinto", desafió a sus pares Germán Martínez, jefe de la bancada de UxP que cuenta con 99 miembros.

El temario de la sesión incluye proyectos presentados por el Frente de Izquierda, bloque de 5 integrantes que dará quórum. Pero además hay iniciativas de radicales y uno de Margarita Stolbizer, de Hacemos Coalición Federal, sobre el FONID.

Al número de 129 para lograr el quórum, habrá que mirar con especial atención qué hacen algunos diputados de los llamados bloques dialoguistas. Hay un grupo de legisladores de la UCR referenciados en Facundo Manes y un puñado de sus compañeros del sector de Martín Lousteau, claramente identificados con la causa universitaria, como Danya Tavela, que podrían sumar al quórum.

Dentro de Hacemos Coalición Federal, la cordobesa Natalia De la tácito de los dialoguistas. ■

Sota, los socialistas Mónica Fein y Estaban Paulón y la mencionada Stolbizer fueron, por ejemplo, los integrantes de la bancada que conduce Miguel Pichetto que estuvieron presentes en la jornada contra el DNU 70/23 que se realizó días atrás con abogados constitucionalistas.

Ninguno de los proyectos incluidos en el temario cuenta con dictamen de comisión, por lo cual, en caso de abrirse la sesión, necesitarían dos tercios para su tratamiento sobre tablas. La estrategia sería en tal caso pujar por un emplazamiento de comisiones para que se den esos debates. La sesión servirá para contar fuerzas y alineamientos frente al Gobierno, que por ahora bloque las iniciativas con apoyo

### Martín Bravo

mbravo@clarin.com

El capítulo de Ganancias acaparó las mayores objeciones del proyecto de medidas fiscales enviado por el Gobierno a Diputados, en especial los plazos para la actualización. También surgió otro punto señalado por los bloques opositores, sobre el Impuesto a los Bienes Personales. El oficialismo confía en tener los votos para la aprobación en general, aunque buscará evitar sobresaltos en el debate en particular, como ya sucedió con la fallida ley ómnibus.

"La propuesta impositiva bordea el absurdo. Lo que le quieren dar a

# "Para las provincias es suma 0," dijo la diputada Moreau.

las provincias haciendo que 1,1 millones de trabajadores vuelvan a pagar Ganancias se lo sacan con la modificación de Bienes Personales", advirtieron desde el Frente Renovador. "Le regalan una rebaja a 120 mil argentinos que se llevaron la plata afuera y las provincias pierden lo que ganan", completaron.

Desde ese sector de Unión por la Patria cuestionaron la equiparación en el tratamiento de los bienes radicados en el exterior con los del país y la eliminación de la alícuota del 1,75% correspondiente al último tramo de la tabla. El mínimo no imponible sube a \$100 millones y la exención de los inmuebles destinados a vivienda a \$350 millones.

A su vez, y en ese punto concentran las críticas en el FR,el proyecto crea un Régimen Especial de Ingreso de Bienes Personales (REIBP) que permite adelantar el pago de cinco períodos fiscales con una tasa de 0,45%, y otorga "estabilidad fiscal" entre 2028 y 2038 para los impuestos patrimoniales.

Según un informe de ese espacio, este año tendrá un efecto neutro por los adelantos. Ya en los años 2025, 2026 y 2027 la recaudación tendría una merma de 0,25 del PBI, con implicancias en el Tesoro y las provincias. Bienes Personales se distribuye 93,73% por coparticipación y 6,27% para los distritos cuyas cajas previsionales no fueron transferidas a la Nación.

"Para las provincias es suma 0, porque lo que pretenden devolverle por Ganancias se lo sacan por Bienes Personales. Para los trabajadores es suma negativa, porque le roban a 1.100.000 laburantes parte del salario. ¿Quiénes terminan ganando? Los 120 mil que tienen plata afuera", dijo la diputada Cecilia Moreau a Clarín.

En el radicalismo habían hecho objectiones a Bienes Personales apenas ingresó el proyecto al Congreso, pidieron modificaciones y analizarán cómo quedará el texto para la firma del dictamen. "El régimen especial apunta a adelantar recursos. Hicimos la observación de que el buen contribuyente tiene que ser premiado", aseguró Lisandro Nieri a este diario.

"Hay que dar la discusión de una reforma tributaria integral y analizar la distribución de las cargas. Hoy le estás exigiendo mucho a los jubilados, trabajadores, a las provincias, pero el Gobierno deja para más adelante el impuesto al tabaco, las exenciones a Tierra del Fuego y regímenes extraordinarios de Ganancias", agregó el radical mendocino. Desde la UCR resaltaron que los que ingresen al régimen especial ni siquiera tendrán que presentar declaraciones juradas por cinco años. ■

# Primer pedido de juicio político contra Milei

Un grupo de dirigentes políticos e intelectuales kirchneristas presentaron formalmente ante el Congreso ayer el primer pedido para que se someta a Javier Milei a juicio político. El grupo de firmas K le endilga "mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos" al Presidente.

A través de un escrito le solicitaron al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el inicio del proceso.

El documento lleva la firma de personalidades de notoria afinidad con el kirchnerismo. Entre ellos, el dirigente de derechos humanos y ganador del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; la dirigente de Soberanxs v ex embajadora en

do, Alicia Castro; el abogado Eduardo Barcesat; el polémico ex juez Carlos Rozanski; la madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida; el politólogo Atilio Borón; el economista y ex funcionario del Banco Central Claudio Lozano; el sociólogo Jorge Elbaum, entre otros.

Según el comunicado, los dirigentes K pretenden que se investigue al jefe de Estado y además se proceda a hacer lo mismo con otros funcionarios por posibles delitos que el texto menciona. "Instigación a la población a cometer uno o más delitos específicos; apología del delito y la incitación a cometer delitos financieros con la posible afectación a la división de poderes; la posible comisión del delito de apología del crimen; el delito de aban-Venezuela y ante el Reino Uni- dono de personas", enumeraron. ■

# EE.UU. alertó sobre un sistema judicial ineficiente para frenar la corrupción K

En un informe, el Departamento de Estado cuestionó al gobierno de Alberto F. porque la ley prevé condenas por corrupción que no fueron aplicadas. Menciona la sentencia a Cristina.

### Natasha Niebieskikwiat

natashan@clarin.com

La falta de avances en las graves causas de corrupción que atravesaron los gobiernos de los Kirchner fueron objeto de advertencia en el informe anual que publicó ayer el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y que fue presentado por su jefe, Antony Blinken.

El informe sobre la situación de cada país refiere a la Argentina de 2023 sobre varios puntos. Pero en el capítulo 4, Corrupción en el Gobierno, hace referencia a la causa Vialidad, en la que Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión; al juicio contra el ex juez federal de Mendoza Walter Bento y a los ataques a la prensa por parte de los funcionarios de Alberto Fernández.

"La ley preveía sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el gobierno (de Alberto Fernández) no la implementó de manera efectiva. Durante el año hubo numerosos informes de corrupción gubernamental. Las instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción", indica el documento que tiene siete puntos.

En referencia a casos de corrupción señala que se estaban llevando a cabo varias investigaciones relacionadas con la corrupción contra figuras políticas de alto rango y



Ex. Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en un acto de apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

ex figuras políticas, y destaca la figura de la ex vicepresidenta.

"Fernández de Kirchner y 9 acusados principales (45 acusados en total) fueron acusados de recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015, cuando Fernández de Kirchner era presidente", informa el texto y luego prosigue con que los fiscales consideraron en U\$S 160 millones el valor de la coima, que llaman "soborno".

Y recuerda el informe que la ex vicepresidenta fue condenada en 2022 por un tribunal de primera instancia a seis años de prisión, multa e inhabilitación perpetua para cargos públicos. Pero luego el texto hace una enumeración de la larga saga judicial no resuelta aún. "La sentencia no sería definitiva hasta que se decidieran las apelaciones finales. En octubre, el caso seguía en apelación ante el Tribunal de Casación Penal. En junio, un

juez federal desestimó los cargos contra Fernández de Kirchner en un caso separado que investigaba un plan de corrupción en obras públicas, citando pruebas insuficientes. Cristina Kirchner y sus hijos enfrentaron otro caso de corrupción financiera en octubre".

El informe marca una fuerte crítica a la Justicia porque en realidad son las causas las que no avanzan. Cuenta que el 26 de julio de 2023 comenzó un juicio federal contra el

ex juez federal Walter Bento, su familia y otros 29 acusados, entre ellos abogados y agentes de policía. Y que el tribunal lo acusó de liderar una organización criminal con vínculos con el narcotráfico. "Fue acusado de lavado de dinero y de aceptar sobornos a cambio de clemencia y otros beneficios judiciales. El 8 de noviembre, Bento fue puesto en prisión preventiva tras perder los privilegios de inmunidad cuando un jurado decidió destituirlo de su cargo por mal desempeño de sus funciones".

El informe del Departamento de Estado también detalla que "en algunas fuerzas de seguridad se produjo corrupción y complicidad oficial. Los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de quienes estaban involucrados en el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y el comercio sexual. Fueron frecuentes las acusaciones de corrupción en los tribunales provinciales y federales". Sin nombrar al gobierno del ex gobernador Gerardo Morales, el informe destacó las denuncias de organizaciones de DD.HH sobre la represión de las manifestaciones contra una reforma judicial del año pasado.

Un apartado dedicado a la Libertad de Expresión hace referencia a "comentarios agresivos contra periodistas por parte de líderes políticos y candidatos, así como declaraciones del presidente y de un gobernador provincial, entre otros, limitaron la libertad de prensa".■

# Terrorismo de Estado: Justicia auditará las indemnizaciones

El Ministerio de Justicia que encabeza Mariano Cúneo Libarona anunció anoche que se dispuso la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado, durante la última dictadura militar.

A través de un comunicado, la cartera judicial aclaró que se tomó la decisión de auditar "debido a que se han detectado distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago".

los casos que no corresponda haber abonado indemnizaciones el ministerio "perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente".

Según precisó el ministerio en un comunicado, la auditoría surge a partir del fallo de procesamiento dictado en la causa "Martínez Moreira, Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita", confirmado por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cri-A su vez, adelantaron que para minal y Correccional Federal.

# El anuncio fue hecho anoche por el ministro Cúneo Libarona.

En esa causa, puntualizó la cartera de Cúneo Libarona, se procesó a un conjunto de personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional.

A su vez, desde Justicia sostienen que existen otras causas penales en trámite "por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido". "El ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan", aclararon. Asimismo, indicaron que se "perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado".

En campaña, la ahora vice Victoria Villarruel había dejado trascender su intención de impulsar una auditoría sobre las indemnizaciones que paga el Estado a las víctimas de la última dictadura militar.

solicitar una reparación son, entre otros, las personas que sufrieron desaparición forzada, los familiares de fallecidos por el accionar del terrorismo de Estado, y las personas nacidas durante la privación de la libertad de sus madres, o que siendo menores hubiesen permanecido detenidos en relación a sus padres, siempre que cualquiera de ellos hubiese estado detenido y/o desaparecido por razones políticas.

En diálogo con LN+, el ministro profundizó sobre las auditorias dispuestas. "Descubrimos juicios con autos de procesamiento, confirmados por la Cámara, de asociación ilícita de gente que inventaba con documentos falsos, testigos falsos, formularios falsos, reclamaba y muchos casos, más de 100, percibieron más de US\$ 150 mil en con-Quienes en la actualidad pueden cepto de indemnización", contó. ■

# Furia de Máximo K. contra los intendentes que apoyan a Kicillof

El hijo de la ex presidenta despotrica contra varios jefes del GBA que buscan empoderar al gobernador para que encabece la renovación en el peronismo.

### Mariano Roa

mroa@clarin.com

En privado, y no tanto, Cristina Kirchner reconoce que el problema para el peronismo no es Javier Milei y su retórica anticasta. Tampoco la mochila de fracasos y negocios espurios que dejó Alberto Fernández en el gobierno que ella creó y del que formó parte.

La ex vicepresidenta admite que uno de los verdaderos escollos para la renovación del PJ está en el sótano de su casa. En las bases de la construcción de su poder político. Sería la camorra, desavenencias y desconfianza que habría entre sus tres hijos. El de sangre, Máximo Kirchner, y sus dúo putativo: Axel Kicillof y Eduardo "Wado" de Pedro.

El desprecio que el jefe de La Cámpora siente por el gobernador de Buenos Aires la desconcierta. En Provincia perciben que el ataque que Kicillof recibe de parte de Máximo Kirchner es similar al basureo que Cristina sometía a Alberto Fernández.

"Axel se convenció de que el destrato de Máximo hacia él es más una cuestión de piel que de una razonable tensión política por espacios de poder", consideró ante Clarín un importante funcionario bonaerense que suele ver o hablar con el gobernador al menos una vez por semana.

La furia de Máximo no sólo tiene epicentro en la figura del mandatario bonaerense. Es más, para



Miradas. Máximo Kirchner, jefe de La Cámpora, con el gobernador Axel Kicillof. EMMANUEL FERNANDEZ

el líder camporista, Kicillof es sólo una construcción (o invento) de sus padres. Máximo sostiene que por su lazo sanguíneo le corresponde la herencia de esa conducción.

Pero hay muchos que no piensan como él. Sobre todo los que integran la vieja Mesa de Ensenada, con el iracundo Mario Secco como anfitrión, secundado por dos pesos pesados del GBA: Jorge Ferraresi, de Avellaneda, y Fernando Espinoza, de La Matanza.

A esos poderosos jefes comuna-

les se le suma una voz que molesta más que ninguna otra. La de Andrés "Cuervo" Larroque, miembro fundador de La Cámpora que ahora parece dispuesto a profundizar sus diatribas contra los ex cumpas de La Orga.

"¿Qué es la conducción de Cristina? ¿Que tres ñatos te manden un WhatsApp?", arremetió Larroque, acompañado por el propio Kicillof y varios intendentes en la quinta de San Vicente, un reducto histórico del peronismo donde descansan los restos del General Juan Domingo Perón. "No quiero esa conducción de Cristina, quiero la conducción con movimiento popular", disparó a un blanco que nadie desconoció: Máximo Kirchner.

Los tres "ñatos del whatsapp" aludidos por Larroque fueron cuadros que formaron parte de su propia escudería. Se trata de Martín Rodríguez, su ex cuñado; el senador provincial y matancero, Facundo Tignanelli; y el enemigo de Ferraresi en Avellaneda y diputado bonaerense, Emanuel Santalla.

Máximo les ordenó "traicionar al Cuervo por su traición", según recuerdan en el Instituto Patria. Para castigarlo, retomó las viejas usanzas de su padre: hizo que estos tres camporistas ex amigos de Larroque sean los encargados de avisarle que se quedaba sin nada en las listas.

"Al Cuervo, que había acordado ser candidato a diputado nacional, le cortaron la cabeza y no hubo un sólo lugar para su gente", confirmó un peronista que participó ese sábado fatídico del cierre de listas el año pasado.

Aún habiéndose vengado de Larroque, el golpe para Máximo tiene un impacto que aún es desconocido. Por primera vez, crecen los fuertes cuestionamientos públicos contra él de varios poderosos jefes comunales del GBA y de ex aliados de La Cámpora. Encima Kicillof, el único kirchnerista con votos propios, parece ser otro de sus enemistados.

En La Cámpora creen que Kicillof terminará por alinearse. "No digo que todo, pero buena parte de este quilombo se resuelve cuando Cristina le baje los humos a Axel y le ordene que reconozca la conducción de su hijo. Es lo que hizo después de las PASO de 2021", augura un legislador peronista que se mudó a La Plata para estar cerca de la Gobernación.

¿Y Wado? Los que más lo conocen, ven que De Pedro vive esta guerra como una oportunidad. "Wado hace la gran Scioli y finge demencia. Obvio que está más cerca de Máximo pero cree que si la hinchan mucho a Cristina, su figura de tipo más previsible y sensato va a prevalecer. Es el más joven de los "pibes de la liberación", se tuvo que bancar que lo hayan cagado cuando lo convencieron de que iba a ser candidato a Presidente, y no quedó tan quemado como los otros", analiza un intendente peronista de los territorios más extensos y populoso del Conurbano. ■

# Condenaron al ex diputado que protagonizó una escena sexual

El ex diputado kirchnerista Juan Ameri fue condenado a un mes de prisión por la escena sexual que protagonizó cuando participaba vía Zoom en una sesión en 2020.

El juez federal Ariel Lijo, candidato del Gobierno a la Corte Suprema, lo encontró culpable de perturbación del ejercicio de funciones públicas. El fiscal Eduardo Taiano había pedido cuatro meses de cárcel, pero finalmente el fallo fue más leve.

El 24 de septiembre de 2020, durante una sesión virtual de Diputados durante la pandemia, el legis-

lador salteño que pertenecía al Frente de Todos manoseó a su pareja y le besó un pecho sin percatarse que la cámara de su computadora estaba encendida.

Todo quedó registrado en la pantalla gigante que se había instalado en el recinto para las discusiones de manera remota, y se vio en la transmisión en vivo de la sesión.

Por el escándalo, Ameri fue suspendido rápidamente del cuerpo por conducta indecorosa, en una votación unánime de la Cámara de

zara con su expulsión, presentó su renuncia.

Durante el juicio, la defensa del salteño pidió su absolución por considerar que con aquella renuncia había pagado el error, pero el juez decidió darle un mes de cárcel y exigirle que, por dos años, fije residencia y sea controlado por parte del Patronato de Liberados.

El mismo día de la escena sexual, Ameri dijo que pensó que no estaba conectado a Internet y remarcó que se sentía "muy avergonzado".

"Acá en todo el interior del país la



Momento. Ameri al dar el beso. La condena es de un mes de prisión.

sesionando, se me cayó Internet. Salió mi pareja del baño; le pregunté cómo estaban las prótesis porque hace diez días se hizo una operación de implantes mamarios", comenzó Diputados. Antes de que se avan- conexión es muy mala. Estábamos el funcionario en su descargo.

Luego explicó que no sabía que había vuelto a estar online con la Cámara de Diputados: "Le digo 'te puedo dar un beso', y le di un beso en la teta. No fue más que eso", dijo y pidió "disculpas".■

El País 1

Florecieron versiones sobre el reemplazo -o reelección- de Horacio Rosatti, pero en el Tribunal las desconocen. Pueden votarlo hasta el 1 de octubre.

# Guerra de nervios y operaciones por la elección del titular de la Corte

### Claudio Savoia

csavoia@clarin.com

Las nominaciones del juez Ariel Lijo y el académico Manuel GarcíaMansilla para integrarse a la Corte
Suprema de Justicia volvieron a alterar la estabilidad de los átomos
políticos en el máximo Tribunal, y
así como causaron una fuerte controversia puertas afuera de la justicia, dispararon una lluvia de electrones en el cuarto piso del palacio
de Tribunales.

El padrinazgo del ministro Ricardo Lorenzetti sobre la candidatura de Lijo y la poco disimulada promesa de construir una nueva mayoría en la Corte que supuestamente ofrezca su comprensiva lapicera a los planes económicos del
presidente Milei, recrudeció la desconfianza mutua entre Lorenzetti
y sus tres colegas.

Una nota necesaria para evitar exageraciones o lecturas equivocadas: aún con profundas diferencias internas respecto de la superintendencia del tribunal -la organización interna, funciones, personal y responsabilidades de los empleados de cada vocalía- los acuerdos siguen sucediéndose cada martes sin inconvenientes ni peleas, y según el tema sobre el cual se sentencie, las resoluciones incluso pueden ser unánimes.

Es cierto: debajo de aquella cáscara almibarada hay un sonoro reclamo de Lorenzetti para que su sucesor en la presidencia del cuerpo, Horacio Rosatti, "pase la Corte a nafta" y lleve a los acuerdos temas cruciales que están en manos del tribunal desde hace meses o incluso años. En una prolija carpeta de la que siempre hay una copia dis-



Activo. El ministro y ex presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. FEDERICO LOPEZ CLARO

ponible en su vocalía, se enumeran cientos de expedientes trascendentes que, según su mirada, **estarían durmiendo más de la cuenta.** 

Entre ellos hay cuestiones políticas de importancia electoral-como el reclamo por la supuesta inconstitucionalidad de la reelección indefinida del gobernador en Formosa-, temas económicos con consecuencias millonarias -el más reciente es el pedido porteño de embargar la cuenta del gobierno nacional en el Banco Nación para cobrarse el monto de coparticipación federal que la propia Corte ordenó depositar-, respuestas institucionales esperadas desde hace tiempo, o recursos extraordinarios en causas por corrupción de funcionarios kirchneristas, por ejemplo.

Del otro lado del muro invisible que hoy divide al máximo Tribunal, rechazan esa tesis y contraargumentan con palabras que Rosatti viene haciendo públicas: "La política debe resolver sus problemas donde corresponde. Nosotros esperamos que lo haga, y sólo si eso no ocurre intervenimos con la Constitución en la mano".

Esa guerra de trincheras rompió su lógica con las designaciones de Lijo y García-Mansilla, bienvenidas de un lado -sobre todo la del juez federal porteño- y que cayeron como lluvia helada del otro, aunque desde luego jamás lo admitan.

La primera señal de que el golpe de Milei impactó en el plexo solar de la mayoría de la Corte se vio la semana pasada, cuando el máximo Tribunal rechazó dos pedidos para anular el copioso DNU 70/23 del Presidente. "Se resolvió cuando estuvieron listos los votos, **no pasó nada raro ni tuvo nada que ver el anuncio con las candidaturas** de Lijo y García-Mansilla", intentaron minimizar desde el campamento Rosatti-Rosenkrantz-Maqueda.

Otro detalle marginal, o no tanto: en esa mayoría estable también comenzaron a moverse algunos electrones, y los pensamientos respecto del gobierno y cómo gestionar la relación institucional con sus funcionarios no son idénticos. Tampoco las ideas sobre las prioridades de la agenda judicial que debería -o al menos podría- llevarse adelante desde la Corte.

Lo indiscutible es que la resolu-

ción sobre el DNU envió una rama de olivo a la Casa Rosada, cuyo inquilino principal cree que los ministros del máximo Tribunal se propusieron detener o entorpecer su gobierno. Alguna paloma aviesa habría cuchicheado ese alegato en los oídos presidenciales, o en los de El Jefe. Peor todavía.

Mientras las nominaciones de los candidatos para completar el máximo Tribunal iniciaron su camino de apoyos e impugnaciones -con los actuales ministros de la Corte echando todo el carbón posible al fuego, defendiendo o cuestionando a Lijo por interpósitas personas- otra cuestión emergió de los recoletos despachos de sus señorías. O mejor dicho, de uno de esos despachos: la pelea por la elección del próximo presidente del máximo Tribunal.

# "Ac á adentro no se habla de eso", afirman en dos vocalías.

La cuestión serpenteó en los medios este fin de semana, para sorpresa de al menos dos de los cuatro ministros de la Corte. "Es una operación tratar de instalar ese tema, porque acá adentro no se habla de eso. Hay tiempo hasta el 1 de octubre para someter a votación las propuestas y designar al próximo presidente y vice del cuerpo", dicen en esas oficinas. "Como sólo hay una fecha límite, la elección puede ocurrir en cualquier momento, no se adelanta, no se atrasa, no se pospone ni nada", reiteran.

Otra es la música en la vocalía de Ricardo Lorenzetti, cuyas chances de volver al sillón de la presidencia que ocupó durante tantos años son nulas en lo inmediato. "Bueno, se puede elegir un presidente ahora y en febrero poner a otro", sugirieron sin inocencia desde allí. En ese escenario, "febrero" operaría como un futuro hipotético en el que ya estarían sentado en la Corte tanto Lijo como García-Mansilla. ¿U otra persona en reemplazo del actual decano de Derecho de Universidad Austral? ¿Quizás una mujer? En la agenda de Lorenzetti sobran nombre para recomendar. ■

# clasificados.clarin.com Nuevos avisos todos los días

12 El País

# Guiño de la embajadora británica a Milei para ampliar la relación

La diplomática Kirsty Hayes valoró, en diálogo con Clarín, el cambio que expresa el gobierno libertario. Diferencias con la gestión de Fernández.

Natasha Niebieskikwiat

natashan@clarin.com

-¿Qué cambió en la relación con la llegada de Javier Milei? -Creo que las cosas cambiaron bastante. Pero debo destacar que con el gobierno anterior había muchas áreas en los cuales trabajábamos bien juntos. Por ejemplo, en todos los temas de género, cambio climático, minería, energía, ciencias. Creo que el tema de las islas, que está siempre presente en la relación bilateral, se volvió más difícil, sobre todo por la decisión del ex canciller (Santiago Cafiero) de abandonar el acuerdo que teníamos (se refiere a la decisión del kirchnerismo de dar de baja un trabajo conjunto sobre diferentes áreas de la relación bilateral). Queremos una relación positiva, fructífera. Se notó un cambio con la llegada del presidente Milei. Nuestro canciller y ex primer ministro (David) Cameron tuvo conversaciones muy positivas con el Presidente y también hemos tenido contactos con miembros del nuevo gobierno. Y lo que notamos de ambos lados es una voluntad de construir una relación más amplia, pragmática constructiva, en la cual obviamente vamos a continuar a teniendo diferencias, pero somos muy optimistas para el futuro.

### -¿La sorprendió que Milei, tras elogiar a Margaret Thatcher tenga ahora una agenda más nacionalista con Malvinas?

-Creo que ambos países tenemos peticiones bien claras. Pero sí. Fue una lástima que algunos individuos durante la campaña usarán las islas como una herramienta para atacar a Milei, a su equipo. Siempre reconozco la importancia que tiene para los argentinos. Es un tema muy emocional.

### -Habla del reclamo por Malvinas..

-Exactamente. Pero lo que también observo es que hay algunas personas que usan las islas como un tema para distraer atención de temas domésticos o para atacar a su oposición. Así que para mí fue una lástima que esto pasara durante la campaña, pero creo que el Presidente fue muy claro. Tuve mi primer reunión con Javier Milei cuando llegué después de las elecciones de 21. Me llamó mucho la atención su movimiento popular y su habilidad de conectar con la juventud. Y recuerdo que él mencionó su admiración (por Thatcher) y yo estaba muy sorprendida porque era Voldemort en Argentina (por Thatcher, un "tabú" que no se puede nombrar).

### -Pero la posición sobre las islas con el nuevo gobierno no cambió....

 Obviamente. Y nosotros tenemos nuestra posición, que no ha cambiado. Vamos a continuar privilegiando la autodeterminación de los isleños y sus derechos. Pero creo que lo que sí podemos hacer, como hacia atrás en administraciones anteriores como la de Menem y la de Macri, es trabajar sobre temas del Atlántico Sur. Era una manera pragmática y constructiva, usando el paraguas de soberanía. Es una lástima que hayamos perdido durante el otro gobierno el intercambio de información científica sobre la pesca porque tanto Argentina como las islas han sufrido por la depredación de varias especies.

### -¿Qué acuerdo cree posibles con Argentina?

Todavía estamos en conversaciones muy iniciales, pero estamos
pensando en la posibilidad de más
colaboración científica y no solo
sobre la pesca, sino en áreas más
amplias. Por ejemplo, el nuevo jefe
del CONICET, Salomone va a visitar el Reino Unido para reuniones
sobre la resistencia antimicrobiana y también sobre el dengue. Aunque no tenemos dengue, tenemos
expertise en medicina tropical. ■

# Legislatura Ciudad Autónoma de Buenos Aires

### CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS

La Presidente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Clara Muzzio, convoca a las siguientes Audiencias Públicas bajo la modalidad mixta:

FECHA: 27 de mayo de 2024

LUGAR: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Perú Nº 160 y mediante la plataforma digital de la Legislatura.

13:00 horas

Con el objeto de que los interesados expresen las opiniones que consideren pertinentes con relación a la Ley inicial publicada en publicada en el BOCBA Nº 6770 del 14 de diciembre de 2023, referente al Expediente Nº 567-D-2023 por la cual: Artículo 1º.- Se denomina "Casa de la Lectura y la Escritura - Julio Cortázar" a la actual biblioteca "Casa de la Lectura", ubicada en Lavalleja 924, Villa Crespo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 25/04/2024

Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 22/05/2024 a las 13:00 hs.

### 14:00 horas

Con el objeto de que los interesados expresen las opiniones que consideren pertinentes con relación a la Ley inicial publicada en publicada en el BOCBA N° 6770 del 14 de diciembre de 2023, referente al Expediente N° 2208-J-2023 por la cual: Artículo 1º.- Se denomina "Pascuala Meneses" al Jardín de Infantes Nucleado C Distrito Escolar N°12, sito en la calle Beláustegui N° 3751 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 25/04/2024

Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 22/05/2024 a las 14:00 hs.

### 15:00 horas

Con el objeto de que los interesados expresen las opiniones que consideren pertinentes con relación a la Ley inicial publicada en publicada en el BOCBA Nº 6770 del 14 de diciembre de 2023, referente al Expediente Nº 936-D-2023 por la cual: Artículo 1°.- Se modifica la denominación de la actual plaza "Campaña del Chaco" por el de "Matilde Malvina Vernet y Sáez". Art. 2°.- Modificar y actualizar todos los instrumentos de señalización virtuales y analógicos que dependan del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que estén en concordancia con el Artículo 1°.

Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 25/04/2024

Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 22/05/2024 a las 15:00 hs.

### 16:00 horas

Con el objeto de que los interesados expresen las opiniones que consideren pertinentes con relación a la Ley inicial publicada en publicada en el BOCBA N° 6770 del 14 de diciembre de 2023, referente al Expediente N° 2508-D-2023 por la cual: Artículo 1°.- Se impone el nombre "Elsa Bornemann" a la escuela infantil Jardín de Infantes Integral N°9 Distrito Escolar N°20 del Polo Educativo de Mataderos, sita en la calle Murguiondo 2265, Comuna 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 25/04/2024

Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 22/05/2024 a las 16:00 hs.

### 17:00 horas

Con el objeto de que los interesados expresen las opiniones que consideren pertinentes con relación a la Ley inicial publicada en publicada en el BOCBA N° 6764 del 7 de diciembre de 2023, referente al Expediente N° 2165-D-2023 por la cual: Artículo 1º.- Se impone el nombre "Padre Carlos Mugica" al Centro de Formación Profesional N°38, sito en Alpaca 2474, sector Cristo Obrero del Barrio Padre Carlos Mugica, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 25/04/2024

Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 22/05/2024 a las 17:00 hs.

Inscripción de Participantes: A través del sitio web participacion.legislatura.gob.ar al cual puede accederse a través del sitio oficial de la Legislatura de la Ciudad. Asimismo podrán inscribirse personalmente en la DG. De Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sita en Perú 160, Primer Piso, Oficina 110, teléfono (011) 4338-3151 de 10 a 17 hs. Es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica personalmente en la oficina antes mencionada. La presentación de documentación vinculada con la inscripción, junto con toda pregunta o manifestación por escrito, podrá hacerse personalmente ante el organismo de implementación o a través de medios telemáticos, por medio de un correo electrónico dirigido a pciudadana@legislatura.gob.ar.

Público en General: Las Audiencias se realizarán en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Perú Nº 160, y a su vez, serán transmitidas en vivo a través del canal oficial de la Legislatura de la plataforma www.youtube.com: www.youtube.com/

legisCABA o www.youtube.com/LegisCABA2.

Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: En el sitio web participacion.legislatura.gob.ar. Alternativamente, se podrá solicitar una copia digital por correo electrónico, debiendo enviarse tal solicitud a pciudadana@legislatura.gob.ar. Asimismo, el expediente estará disponible en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Perú N° 160.

Informes: DG. de Gestión y Participación Ciudadana: pciudadana@legislatura.gob.ar o al teléfono (011) 4338-3151 de 10 a 17 hs.

Autoridades de la Audiencia: La presidente de la Legislatura, o quien se designe conforme lo dispone el Art. 11° de la Ley Nº 6, (texto consolidado por Ley Nº 6.588) modificada por la Ley Nº 6.629.

# Milei, cerca de darle a China la impresión de los billetes de \$20.000

El jueves, el Banco Central confirmaría la licitación. La decisión genera ruido entre libertarios. Para un sector, resulta al menos "antipático" depender del país asiático.



Banco Central. Su directorio se prepara para dar a conocer al adjudicatario de la licitación por los billetes.

### **Emiliano Russo**

erusso@clarin.com

Javier Milei viene ofreciendo gestos de todo tipo para confirmar un alineamiento sin matices de la Argentina con Estados Unidos e Israel en el concierto internacional. Es por eso que para un sector del oficialismo resulta inexplicable la adjudicación a China de la impresión de los nuevos billetes de \$20 mil que, casualmente, llevan la imagen del prócer libertario, Juan Bautista Alberdi, y que sería aprobada el jueves por el Banco Central.

Hace dos meses la potencia asiática ya había sido beneficiada con parte de la impresión -casi \$800 millones- de los billetes de \$10 mil, que comenzarían a llegar al país entre mayo y junio próximo.

Pero este jueves el directorio del Central confirmaría al adjudicatario de la licitación abierta el pasado 11 de abril para la confección del dinero nacional, de la que también habían participado firmas de Malta, Alemania y Francia. Por cuestiones técnicas, y una cotización "muy agresiva", la potencia asiática era la favorita para quedarse con la compulsa por sus menores costos de producción.

Más allá de la controversia que ha generado la falta de diversificación de la fabricación de la moneda nacional, para un sector del espectro libertario resulta al menos "antipático" depender en demasía de la potencia liderada por Xi Jinping para un recurso "estratégico y sensible" como es la fabricación de la moneda nacional.

También llama la atención a más de un dirigente libertario que el Gobierno entable algún tipo de negociación "con una nación comunista", como la define el propio Milei, que había descartado cualquier tipo de intercambio entre ambos estados pero sí abierto la puerta a las operaciones entre privados. "A China hasta la ha cuestionado la Organización Mundial de Comercio, entre otros organismos, en su momento", recuerda una fuente oficial consultada.

En la actualidad sólo cinco países le confían la confección de sus billetes a China y cuatro están vinculados geopolíticamente a la potencia asiática: Taiwán, Nepal, Macao y Hong Kong.

El primer acuerdo que Argentina entabló con China para la impresión de billetes lo había anudado años atrás el gobierno kirchnerista cuando autorizó a la Casa de la Moneda a adquirir un embarque "de emergencia" de la moneda nacional. Pero el entendimiento actual, de confirmarse por la autoridad monetaria en la reunión de es-

# China le imprime a Taiwán, Macao, Nepal y Hong Kong.

te 25 de abril, daría impulso a la confección de unos \$230 millones con la figura de Alberdi.

La fabricación local de la moneda nacional resulta compleja. Si bien la Casa de la Moneda ha incorporado alta tecnología, el proceso de actualización del equipamiento no se ha logrado terminar por una deuda con proveedores extranjeros que se arrastra desde la anterior administración. El problema es que leit motiv mileísta de "No hay plata" atenta contra una eventual inyección de recursos del Tesoro nacional para garantizar una manufactura local de la mayoría de los billetes nuevos, incluidos, los\$ 20 mil.

Desde la asunción de Milei el vínculo con China ha tenido sus idas y vueltas. La Cancillería debió apaciguar el malestar de la diplomatura de la potencia asiática en Buenos Aires por la parálisis en la construcción de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, que provocó el despido de unos 1800 operarios de los emprendimientos afincados en Santa Cruz.

# Paraguay negocia la compra de radares por US\$ 100 millones

### Natasha Niebieskikwiat

natashan@clarin.com

El presidente de Paraguay Santiago Peña negocia con el INVAP la adquisición de una serie de radares para el control territorial. También busca conectar a los dos países en una política común de combate al crimen transnacional a través de sistemas compatibles.

Se trata de una operación compra y venta previos acuerdos entre Estados valuada en los US\$ 100 mieconómico, tecnológico y geopolítico. INVAP es una sociedad del Estado, cuyas acciones están 100% en manos de la provincia de Río Negro pero que tiene la dirección compartida por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Y aunque otros dos países, Francia y Brasil, compiten con Argentina para vender estos radares al gobierno vecino, expertos paraguayos y argentinos evalúan que al final del camino una operación como esta permitiría un mayor control del espacio aéreo del norte llones, por lo que tendrá impacto argentino y el sur paraguayo con datario paraguayo se quedó en Ba- ciembre de 2023 una delegación de pamiento médico y científico. ■

acceso a imágenes satelitales conjuntas. Y buscaría también la coproducción de algunos componentes y la transferencia de tecnología.

Peña, que suele hacer periódicas visitas a la Argentina, estuvo el jueves pasado en el seminario empresarial que se hizo en el Hotel Llao Llao donde habló Javier Milei.

Y si bien no hubo encuentro bilateral con Milei - hay que reconocer que el libertario, poco interesado en desarrollar lazos con los vecinos, recibió en la Casa Rosada solamente a Santiago Peña- el manriloche para hacer un recorrido por el emblemático INVAP, donde avanzaron en la venta de los radares, supo Clarín.

La visita de Peña la coordinó la secretaria de política exterior y la subsecretaria de asuntos latinoamericanos de la Cancillería porque son las que revisan los acuerdos de Estado a Estado, pero es el INVAP, de la provincia de Río Negro el que vende los equipos para el proyecto de radarización en el territorio paraguayo.

El gobierno de Paraguay se encuentra con la necesidad de radarizar su espacio aéreo y recientemente se aprobó una Ley Nacional de Radarización.

Las autoridades de INVAP mantuvieron conversaciones con la Fuerza Aérea paraguaya y en di-

la empresa viajó a Asunción a reunirse con el ministro de Defensa, el jefe de fuerzas militares, quienes expresaron la voluntad política de Santiago Peña de hacer efectivo ese objetivo.

La última propuesta enviada por INVAP consiste en la provisión de tres radares RPA-200M móviles, de vigilancia terrestre; seis radares RPA-200F fijos y el centro de Comando y Control además de diferentes misceláneos para proveer una solución completa de vigilancia del espacio aéreo a la Fuerzas Armadas Paraguayas.

De gran prestigio, INVAP se dedica al diseño, y la construcción de plantas, equipamientos y dispositivos en áreas de alta complejidad como energía nuclear, tecnología espacial, tecnología industrial y equi-

# El Señor del Tabaco reconoció que no paga un impuesto clave

Pablo Otero es dueño de Tabacalera Sarandí y se hizo millonario en pocos años. Con la ventaja impositiva posee casi el 40% de mercado de cigarrillos.

En una solicitada publicada en El Cronista el lunes, Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí y conocido como el "Señor del Tabaco", reconoció que no paga un impuesto clave con su compañía, lo que le permitió vender más barato y crecer en el mercado de los cigarrillos, donde ya tendría el 40% del total.

"El no pago del impuesto mínimo se sustenta en las sentencias dictadas por el Poder Judicial, que lo han declarado inconstitucional", dice en uno de los párrafos Otero, que acusa a la prensa de "omitir" información para perjudicarlo.

Las tabacaleras que compiten contra Sarandí denuncian competencia desleal, teniendo en cuenta que la mayor parte del precio de los cigarrillos corresponde a impuestos. "La distorsión de precios es tal que Tabacalera Sarandí declara ante AFIP y tributa por sus productos a precio muy bajo: Red Point \$625, Master \$ 568, Kiel \$ 525; mientras sus productos se comercializan alrededor de \$ 1.000 a \$ 1.200 en los kioscos. Es decir, un 50% del precio de venta al público, entre \$600 y\$700 por atado, los ganan de manera informal y por fuera de la Ley", sostuvo una fuente que cuestiona duramente al "Señor del Tabaco".

Para equiparar esta situación, el Gobierno de Javier Milei había incluido varios artículos en el nuevo proyecto de la Ley Bases, pero los que se referían al negocio tabacalero luego fueron retirados. La movida confirma la influencia del lobby de Otero entre jueces y políticos. Según un informe de la consultora Abeceb, hubo una "pérdida de recaudación acumulada de US\$ 5.823 millones, entre 2018 y 2023".

El argumento de Otero es que el impuesto mínimo afecta a las



Ventajas. A partir de no pagar un impuesto, Tabacalera Saraní puede vender más barato.

### **LO HIZO EN UNA CARTA**

# Un diputado de Milei que batalló para voltear el artículo, se despega

Carlos Zapata, el diputado salteño de Milei que operó con diputados kirchneristas y del PRO para voltear el artículo sobre el tabaco de la ley de Bases, buscó despegarse del Zar del Tabaco, Pablo Otero, principal beneficiario de esa eliminación.

Otero es investigado por armar un imperio económico evadiendo impuestos y trabajar en negro.

En una carta a este diario, Zapata dice que no conoce a Otero y que "no participa de asocia-

ciones cuyo fin sea cometer uno o varios delitos". También afirma que "nunca recibí dádivas" de Otero, protegido en sus negocios por una red de políticos, funcionarios y jueces.

Para Zapata, su "aporte" en la discusión parlamentaria consistió en "fijar la tasa de impuestos internos a los cigarrillos en el 75% y crear un tributo fijo sobre los productos elaborados con tabaco". Sin embargo, coincidió con Otero en reclamar la eliminación de los controles

de la AFIP como establecía el artículo sacado.

Zapata dice que mantuvo informado al ministro Francos. Y algo más grave sobre "el otro Señor del Tabaco, el CEO de Massalin Particulares, Darío Pulenta". Según el diputado, Pulenta "intentó conversar conmigo para acordar algo, ofrecimiento que obviamente debía rechazar y efectivamente rechacé". Y atribuye a esa actitud "mi aparición en la escena de los medios nacionales".

pymes en su competencia contra las grandes tabacaleras. Y él se ubica en rol de empresario pyme, pese al volumen de mercado que maneja. Según datos de la Unidad Antilavado (UIF) que reveló La Nación, pasó de un patrimonio 630.000 dólares en 2013 a otro de casi 10 millones (de la misma moneda) apenas tres años después.

El dato ya lo tiene la Justicia Federal. Para la UIF ese aumento exponencial de su patrimonio proviene justamente de la evasión impositiva y resulta sospechoso.

La historia de Otero, como viene contando Clarín, es muy polémica. Hace seis años al menos que evade impuestos y su emporio crece. De la mano del kirchnerismo saltó de la distribuidora en Avellaneda que heredó de su padre a tener avión y yate propios.

Para evitar el pago de impuestos, el "Señor del Tabaco" presenta cautelares en el fuero Contencioso Administrativo, donde posee contactos y obtiene fallos a su favor. En un momento, el tema llegó a la Corte, que falló en contra de Otero. Pero él siguió sin pagar. La Corte pidió ver de nuevo el expediente y se especula con que podría haber una nueva decisión.

El abogado de Otero es Maximiliano Rusconi, el exfiscal reclutado por Cristina Kirchner y Lázaro Báez. En enero, Rusconi denunció la Ley Bases por el artículo tabacalero. Argumento: un colaborador de Federico Sturzenegger, uno de sus autores, había sido empleado de Massalin. Rusconi le pidió al juez que habilitara la feria para tratar el tema. El juez es Ariel Lijo, el mismo al que Milei y Lorenzetti intentan ahora subir a la Corte.

Como Cristóbal López, que se expandió esquivando impuestos con los K, Otero armó un imperio y reparte mucha plata. Uno de sus alfiles es Carlos Castagneto, administrador de la AFIP con Alberto Fernández y quien demoró el cumplimiento de la sentencia de la Corte para que Otero pague.

Ahora Castagneto es diputado y batalló para tachar el cambio a la ley de tabaco. Lo acompañaron Cristian Ritondo, el jefe del bloque del PRO, y hasta un mileista: el salteño Carlos Zapata. ■

TURISMO GASTRONOMÍA ENTRETENIMIENTO MODA HOGAR SUPERMERCADOS ESPECTÁCULOS FARMACIAS



# AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA 0810.333.0365 365.COM.AR (7 8 @







# UNAÑO MÁS EL GRUPO CLARÍN ES SPONSOR PRINCIPAL DE LA FERIA DELLIBRO



Todos los días Clarín, TN, Ñ, Mitre y Canal A van a ofrecerte la cobertura más completa del evento cultural más importante de América Latina.

Además, vas a poder visitarnos en nuestro Espacio Cultural en el Hall Central del Pabellón 9 y participar de entrevistas a escritores, periodistas y referentes de la cultura.

Te esperamos del 25 de abril al 13 de mayo en La Rural.











16 El País



Desde el 2 de mayo. El ajuste en la tarifa de trenes varía por medio de pago y distancias.

# Aumentan 54% los trenes en todos los tramos desde mayo

Hay diferencias si la SUBE está registrada. Y pagan mucho más los que recurren al efectivo. Los precios.

La Secretaría de Transporte oficializó ayer los nuevos valores del boleto de trenes para los servicios del AMBA y los valores de referencia para los trenes regionales y de mediana y larga distancia que comenzará a regir a partir del 2 de mayo.

De esta forma, el pasaje mínimo para los servicios metropolitanos pasará a valer \$ 200, desde los \$130 actuales. Y para distancias intermedias, el tramo de 12 a 24 kilómetros, el precio del boleto pasará de \$ 169 a \$ 260.

El último tramo, que va más allá de los 24 kilómetros, el precio subirá de \$208 a \$320. Lo que redondea en todos los casos (mínimo, intermedio y largo) un aumento del 54%.

En cuanto a los servicios ferroviarios del Área Metropolitana de Buenos Aires, que abarcan las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa, el esquema tarifario es el siguiente:

- •Con tarjeta SUBE registrada: \$200 (sección 1), \$260 (sección 2) y \$320 (sección 3). Los pasajeros que no cuenten con la tarjeta SUBE registrada pagarán más. En este caso, el precio del pasaje será del doble respecto a cada sección.
- •Con la SUBE sin registrar: \$ 400 (Sección 1), \$ 520 (sección 2) y \$ 640 (sección 3).
- Con Tarifa Social: \$90 (Sección 1),
   \$117 (Sección 2) y \$144 (Sección 3).
- •Para aquellos optan por pagar en media el boleto va a \$ 260.

**efectivo** pagarán una tarifa plana de \$640, independientemente del tramo que recorran.

"A su vez, con el objetivo de mejorar los coeficientes de explotación, la Secretaría de Transporte fijó nuevos valores de referencia para los servicios de larga distancia, con un margen mínimo y máximo de variación tarifaria posible al momento de que salgan a la venta, y que son tenidos en cuenta por parte de Trenes Argentinos", explicaron a través de un comunicado.

De esta manera, si bien tendrá sus posibles márgenes de modificación futura ya sea disminuyendo o incrementando el valor, Trenes Argentinos Operaciones estima que el nuevo cuadro tarifario para los asientos de primero que regirá a partir de mayo quedará conformado de la siguiente manera:

- •Constitución Mar del Plata \$30.112 (mínimo de \$12.716, máximo de \$38.147).
- •Constitución Pinamar \$25.244 (mínimo de \$9.660, máximo de \$28.981).

### PARA TENER EN CUENTA

\$200

costará el boleto mínimo desde los \$ 130 actuales. En distancia media el boleto va a \$ 260.

- Retiro Junín \$11.617 (mínimo de \$8.211, máximo de \$24.632).
- Retiro Justo Daract, San Luis \$15.653 (mínimo de \$15.653, máximo de \$46.959).
- •Retiro Tucumán \$ 21.042 (mínimo de \$ 21.042, máximo de \$ 63.127).
- Retiro Córdoba \$ 19.667 (mínimo de \$ 14.487, máximo de \$ 43.460).
- •Retiro Rosario \$11.414 (mínimo de \$9.334, máximo de \$28.003).
- •Once Pehuajó \$ 18.435 (mínimo de \$ 11.864, máximo de \$ 35.592).

Seguidamente, para los servicios ferroviarios regionales que se prestan en el interior del país, la Secretaría de Transporte estableció las tarifas de referencia para los recorridos completos de los siguientes servicios:

- •Tren de las Sierras \$1.300.
- Paraná La Picada \$260.
- •Los Amores Cacuí \$ 690.
- •Chorotis Sáenz Peña \$850.
- •Güemes Campo Quijano \$ 440.
- Tren del Valle \$300.

Finalmente, para los trenes de media distancia, se estableció una tarifa de \$ 160 para la primera sección de cada uno de los servicios: Cañuelas – Lobos; Cañuelas – Monte; Alejandro Korn – Chascomús; para el Tren Universitario de La Plata; Villa Ballester – Zárate; Victoria - Capilla del Señor; Merlo – Lobos; Moreno – Mercedes; González Catán – Navarro.

# Al final, el Gobierno convocó al Consejo del Salario Mínimo para el 30 de abril

Define la suba de mayo. Incide en los trabajadores registrados que cobran menos del salario mínimo.

### Ismael Bermúdez

ibermudez@clarin.com

Con más de un mes de demora, el Gobierno convocará al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) para el próximo 30 de abril, en vísperas del día internacional de los trabajadores. Es para definir el aumento de mayo y meses siguientes, "salteándose" de esta manera el aumento de abril porque se descuenta que no será retroactivo. La última reunión fue en febrero, y ante la falta de acuerdo entre los representantes empresarios y sindicales, tuvo que laudar la Secretaria de Trabajo. Y fijó, "salteando" el mes de enero, en \$180.000 el valor mensual o \$ 900 la hora de febrero y en \$202.800 para marzo o \$1.014 la hora.

En relación a diciembre (\$ 156.000 para los mensualizados o \$ 780 la hora), los \$ 202.800, equivalen a un aumento del 30%.

La inflación de enero-febreromarzo fue del 51,6% % versus un 30% del SMVM.. Representa un deterioro del 15,8%. Si agregamos una inflación del 10% en abril, en el primer cuatrimestre la suba promedio de los precios sería del 66,8% versus un 30% de suba del SMVM. Una caída del 22,1%.

Esta pérdida se suma a la de 2023 cuando el salario mínimo tuvo un incremento del 151,8% frente a una inflación del 211,4%. Fue una pérdida de 19%. En relación con la canasta básica alimentaria, la caída superó el 25%. El SMVM de diciembre fue de \$ 156.000 para los mensualizados o de \$ 780 por hora. En diciembre 2022 era de \$ 61.953 mensual o \$ 309.77 por hora.

La Comisión de SMVM reúne a sindicalistas de la CGT y CTA y representantes empresarios como UIA en una suerte de paritaria nacional. Si no se ponen de acuerdo lauda el Gobierno.

Según CIFRA (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina), "el poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil muestra una tendencia negativa desde 2011, que resultó particularmente fuerte en los dos últimos años del gobierno de Mauricio Macri así como en 2020. Esta caída ha sido incluso superior a la pérdida real de los salarios registrados".

Luego, "entre 2021 y 2022, en un contexto de inflación creciente, existieron siete instancias de actualización del salario mínimo, que no lograron una recuperación de su poder de compra. El año 2022 cerró con una caída promedio del salario mínimo real del 1,3%, que lo ubicó 33% por debajo del nivel de 2015". Con la pérdida de 2023, la caída es del 45% y de más del 50% en estos primeros meses del Gobierno de Javier Milei. La canasta de pobreza para una familia tipo a marzo fue de \$773.385. A abril debería rondar los\$850.000.■



Convocatoria. Julio Cordero, secretario de Trabajo.



Momento de decisión. Alejandra Badino, de Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe. Una vida de sacrificios, precios bajos y costos muy altos.

# "Mis ojos arden de tanto llorar": cerró el tambo tras 30 años

Alejandra Badino puso fin a la empresa familiar. Vendió los animales en producción. No es la única. Y obedece a la prolongada crisis sectorial.

### **Esteban Fuentes**

efuentes@clarin.com

"Hoy fue mí último ordeñe después de muchos años duele y cómo duele verlas irse a mis vacas.. sabía qué un día iba a llegar. Mis ojos arden de tanto llorar"".

Así anunciaba la productora Alejandra Badino que le ponía fin a su negocio que tanto amaba a pesar de todas las dificultades que se venían dando en los últimos años, y que mucho esfuerzo y constancia, trataba de aguantar para no ponerle fin. Finalmente, ese día llegó.

"El que ama el tambo sabe por lo qué estoy pasando porqué si fuera por mí no cerraría, pero no puedo seguir lamentablemente", agregó en su posteo en su red social. "No

poder seguir es muy duro y hay qué tomar decisiones", agregó.

Alejandra es de Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe, y a los 57 años, contra su voluntad, tuvo que cerrar su tambo.

Hace más de 30 años que estaba en la actividad. Según contó, ya a los 11 años ayudaba a su papá en el establecimiento, quien comenzó con el tambo que luego ella lo continuó. El tambo que llevaba adelante era chico, con 40 a 45 animales, a base pastoril. "Fue decisión mía de no agrandarme. Si por ahí tenés muchos animales y te tocan situaciones malas, es más difícil sostenerlo", explicando que no tenía empleados.

Según contó, la crisis del sector no es de ahora, sino que lleva mucho tiempo: "Uno la rema pero llega un punto que cuando juega tu salud es muy difícil. No tenés ayuda de nada, no hay financiamiento como había antes, ni siquiera el apoyo de las fábricas lácteas. A lo último era imposible", aseguró.

Según comentó, los insumos clave para la producción "se fueron a los nubes" y ahora se le sumó el aumento de las tarifas de luz, que se le duplicó, de \$60.000 a \$120.000. "Me pagaban sólo 340 pesos el litro de leche. Compramos insumos en dólares y nos pagan en pesos.", informó.

"Siempre conté la realidad y venía diciendo que había que salvar a los tambos porque venían cerrando muchos. Pero a nadie le importa", apuntó.

Alejandra fue una de las 20 mujeres rurales premiadas en 2022 con el Premio Lía Encalada por su labor vinculada al ámbito rural en distintos puntos del territorio a nivel nacional. Alejandra se destacó por su labor en el lechería.

La situación de los tambos en Argentina es crítica. Durante el último año, un gran número de establecimientos lecheros de distinta escala fueron cerrados por falta de rentabilidad.

El últio octubre le tocó el turno a La Rosalía, un tambo modelo de unas 450 hectáreas ubicado en Espinillo, en el departamento Paraná de la provincia de Entre Ríos, que produce leche de alta calidad desde 1981.

El establecimiento fue el primero en alcanzar el autoabastecimiento energético sustentable en la provincia a través de una inversión de US\$ 100 mil en paneles solares en 2019, lo que lo llevó a ser noticia a nivel nacional y hasta ser felicitado el las redes por el presidente Mauricio Macri. Además, fue el primero en el país en obtener la certificación para exportar leche a la Unión Europea. Entre sus clientes figuraban San Ignacio, Freddo y La Montevideana, y países como Alemania, España, Italia, Reino Unido, Suiza, Canadá y EE.UU.■

# Soja: la liquidación de la cosecha con el mayor atraso en 7 años

Por las lluvias que demoran la cosecha y la incertidumbre económica, los productores agropecuarios prefieren guardar la soja y sólo venden para cancelar deudas de insumos y alquileres. Así lo grafica el último dato oficial sobre la venta del poroto.

Al 10 de abril, los chacareros se habían desprendido de 12, 2 millones de toneladas (24%) de las 51 millones de toneladas que se esperan producir. Esto representa una caída en relación a misma fecha del 2023, sequía mediante, cuando los productores se habían

Además, es el porcentaje más bajo de los últimos 7 ciclos. Y sólo el 6% del total tiene precio.

"Se espera que hacia finales de mayo se acelere la actividad comercial y la fijación de precios, principalmente debido a los pagos habituales de deudas, pero no se anticipa que el ritmo comercial sea muy sólido en comparación con el promedio histórico", remarcó parte el analista Esteban Moscariello.

Hay varios factores que explican este fenómeno. Uno es el retraso en la cosecha de la oleaginosa por desprendido del 30% de la cosecha. las lluvias. Según datos de la Bolsa tendencia que se acentuó hasta fi- fue muy fuerte en el último trimes-

de Cereales de Buenos Aires, hasta el momento se trilló el 13,9 % de la superficie a nivel nacional, registrando una demora de 22 puntos porcentuales respecto al promedio de las últimas cinco campañas, explicado principalmente por las últimas precipitaciones. La falta de piso demora las labores.

Otro es que la cotización del poroto no incentiva a que el productor venda. Moscariello informó que el precio a cosecha de la soja en dólares viene cayendo fuertemente desde fuerte finales noviembre.

nales de febrero. Es decir, hace unos meses atrás la soja cotizaba US\$ 345 para la soja mayo 2024 y hoy cotiza en torno a US\$ 285/290. Igualmente, en las últimas semanas el mercado se estuvo calentando y el precio aumentó US\$ 30 a pesar que se está en pleno inicio de la cosecha.

# La caída de los precios internacionales incide. Bajó a US\$ 290.

"Pensando un poco en los próximos meses, es clave pensar cómo se podría mover el mercado internacional va que a nivel local habrá buen nivel de oferta. En este contexto, la demanda de soja de China

tre de 2023 y ahora este país clave está importando menos soja lo cual puede acumular stocks en Brasil. Es decir, si esta tendencia no cambia el panorama puede ser bajista", agregó a su análisis.

"Hay una incertidumbre cambiaria. Los productores están remisos a la venta porque escuchan rumores que va a haber una unificación cambiara lo que lo hace que esté a la expectativa. No encuentra incentivo adicional para vender", sumó el titular de Agritrend, Gustavo López. "El productor está muy cauto", agregó. Las ventas de maíz se aceleraron en el último tiempo, hasta alcanzar el 32% de las 49,5 millones de toneladas proyectadas. Esto significa un aumento en relación al ciclo previo.

**Esteban Fuentes** 

# Principales indicadores



**DÓLAR CCL** Contado con liqui, Bolsa de Comercio



RIESGO PAÍS En puntos, medido por JP Morgan



MERVAL Bolsa de Buenos Aires



DOW JONES Bolsa de Nueva York



PETRÓLEO WTI, en dólares por barril



Chicago, en dólares por tonelada

### PROMOCIÓN ECONÓMICA

Con expertos del Banco Mundial, del BID y la CAF, el próximo jueves habrá en Río Grande, Tierra del Fuego, un encuentro para analizar la

importancia y el futuro de políticas de promoción económica en el mundo, como la ley 19.640 del régimen de promoción en Tierra del Fuego.

# Inteligencia Artificial: Argentina lidera su adopción en esta región

Es una herramienta que acelera procesos y vuelve más productivas a las empresas. Microsoft asegura que por cada dólar invertido, retornan 2,6.

### **Ana Clara Pedotti**

apedotti@clarin.com

Fernando López Iervasi, presidente de Microsoft para Sudamérica, presentó ayer un informe realizado por la compañía que muestra, entre otras cosas, que el 74% de las grandes empresas argentinas incrementará su presupuesto de Inteligencia Artificial (IA) en los próximos dos años. Entre las motivaciones está la idea de que la inteligencia artificial permite acelerar la productividad se encuentran en el top de la lista.

Para ese estudio, Microsoft consultó a 320 organizaciones de más de 1.000 empleados en Argentina, Chile, Colombia y Perú. El 48% de estas empresas, que pertenecen a sectores de finanzas, manufactura y movilidad, energía y comercio, entre otros, afirman que el gran beneficio que perciben de la IA está en la mejora de la productividad a partir de los resultados operacionales, ya sea con nuevas fuentes de ingresos, ahorros y eficiencia, o compromiso hacia los clientes.

A diferencia de lo que ocurre en otros países de la región, la adopción de herramientas de IA en la Argentina es más acelerada: encabeza los indicadores con un 89% de las organizaciones cuyo período de implementación de solucio-



Ranking. El período de implementación de la IA es menor a un año en el 89% de las firmas argentinas.

nes de IA es menor a los 12 meses. Este cronograma se reduce a un plazo entre tres y menos de seis meses para el 45% de las empresas.

En ese tiempo, las compañías ven que, al agilizar procesos y tareas rutinarios o encontrar soluciones a problemáticas particulares, lo que permite acelerar su productividad y por eso ven un retorno de 2,6 veces por cada dólar que se invierte en esta tecnología.

Según detallaron en Microsoft se trata de una inversión que rinde

frutos en un plazo corto: el plazo promedio para llegar a ese retorno es de casi 14 meses, pero un destacable 25 % de las organizaciones encuestadas han recuperado esa inversión inicial en menos de 6 meses. Este último dato es el mejor resultado entre los países que participaron del estudio en la región.

La compañía les preguntó a las empresas si piensan incrementar el presupuesto para esta tecnología y e el 74 % dijo que lo hará en los próximos dos años y el 63% afirmó ya han modificado sus gastos en ciertas áreas o proyectos, o planean hacerlo en los próximos dos años, para reasignar estos recursos a iniciativas de inteligencia artificial.

Aunque la inteligencia artificial aparezca como la llave para transformar los negocios, las empresas encuentran algunos obstáculos: más de la mitad destacó la falta de habilidades para aprender y trabajar con IA, mientras que el 40% la preocupación por la pérdida de datos o el uso inadecuado. ■

# Fuerte caída en marzo de la industria metalúrgica: desbarrancó casi 18%

La actividad metalúrgica registró durante marzo una variación interanual de -17,7% y respecto a febrero de este año disminuyó un -2,8%. El informe fue elaborado por el Departamento de Estudios Económiles Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

Durante los primeros tres meses del año el sector acumula una retracción de -6,6% y de manera similar, la utilización de la capacidad cos de la Asociación de Industria- instalada disminuyó más de 10 puntos porcentuales contra el mismo período del año previo, ubicándose en uno de los niveles más bajos de los últimos 8 años, siendo superado solamente por los 4 meses más duros de la pandemia del 2020.

Este crecimiento de los stocks más afectados. ■

también explica que las fábricas y los importadores no estén lanzadas a una carrera por aumentar las importaciones ahora que no existen más restricciones y hay apertura. A nivel sectorial, la caída interanual de marzo se ha replicado en todos los rubros que componen el entramado metalúrgico con contracciones de hasta más de 20%. El sector de Bienes de Capital (-18,3%), Fundición (-20,4%) y Equipos Eléctricos (-19,7%) han sido los

# Central Puerto, de la energía al negocio minero

Central Puerto, la empresa de generación eléctrica más grande del país anunció este lunes que pondrá un pie en el negocio de la minería. La compañía adquirió el 4% de las acciones de la empresa Abrasilver, de origen canadiense, para invertir en el proyecto de oro y plata Diablillos, ubicado en la provincia de Salta. Luego del anuncio su acción saltó más de 12% en la Bolsa porteña.

# Compró 4% de la canadiense Abrasilver con mina de oro y plata.

El acuerdo firmado es por US\$ 7.289.350 millones y se espera que la operación termine de cerrarse el próximo viernes. De esta manera, la compañía, cuyos principales accionistas son Guillermo Reca, la familia Miguens-Bemberg y Eduardo Escasany, concretó la idea de desembarcar en el negocio minero.

Anteriormente, había ampliado su portafolio de sectores y había llegado por ejemplo, a invertir en el sector forestal: en diciembre del 2022 adquirió activos forestales del Grupo Masisa en Argentina, por US\$ 70 millones.

En el comunicado que la compañía presentó este lunes a la Comisión Nacional de Valores ( CNV) la empresa dijo que, "confía que esta adquisición supone una gran oportunidad de expansión y diversificación de la actividad de CPSA".

Al mismo tiempo, Abrasilver comunicó la venta de otro 4% de las acciones a la minera canadiense Kinross, un gigante canadiense valuado en más de US\$ 45.000 millones que tiene activos en Chile y Brasil.

Diablillos está ubicado en la provincia de Salta, en el noroeste argentino y se encuentra en el estado de exploración. ■

# LOS MEJORES BENEFICIOS CON 365



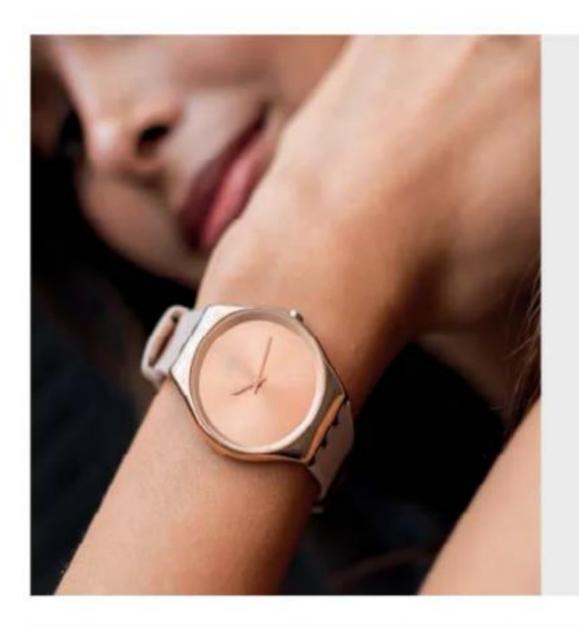





-20%

# **TODOS LOS DÍAS, CON 365 PLUS**

-15% CON 365

Válido en sucursales adheridas.

365.com.ar





-20%

**TODOS LOS DÍAS CON 365 PLUS** 

+3 CUOTAS SIN INTERÉS

Valido en sucursales y tienda online

-20%

# **TODOS LOS DÍAS CON 365 PLUS**

**VALIDO PARA RELOJES, JOYAS Y SMARTWATCHES** DE LA MARCA COLMI.

-15% con 365. Valido en sucursales y tienda online.

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y AHORRÁ MÁS QUE NUNCA



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |









BENEFICIO VÁLIDO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA HASTA EL 31/05/2024. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VALIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES. NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES. BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

# El Mundo

Histórico proceso a un ex presidente de Estados Unidos

# Acusan a Trump de organizar una "asociación delictiva" para manipular las elecciones de 2016

Fue en el primer día del juicio que se le sigue por comprar el silencio de una actriz porno y violar una ley electoral. Para la fiscalía, el ex presidente buscó socavar la integridad de los comicios.

WASHINGTON, CORRESPONSAL

### Paula Lugones

La acusación lo quiso dejar en claro el primer día: el juicio contra Donald Trump -la primera vez en la historia que un ex presidente de EE.UU. está sometido a un proceso penal- no es un escándalo sexual sino que va mucho más allá de eso. A pesar de que en la trama se habla de infidelidad con una actriz porno, una conejita de playboy y de una serie de traiciones, la acusación contra el ex jefe de la Casa Blanca dijo ayer que el caso es "un intento de interferencia en las elecciones de 2016" para ocultar a los votantes información negativa sobre el candidato a la Casa Blanca. Trump negó los cargos y se declaró inocente.

De traje oscuro y corbata azul,

Trump, de 77 años, estuvo presente en el tribunal de Manhattan en el primer día del juicio por el caso del pago a la actriz porno Stephanie Gliffords, hoy de 45 años, cuyo nombre artístico es Stormy Daniels. En sus alegatos los fiscales afirman que, cuando ya era presidente, Trump permitió a su compañía falsificar registros para esconder los desembolsos que le había hecho a Michael Cohen, abogado y hombre de confianza de Trump, quien fue quien pagó US\$ 130.000 a Daniels para que no hablara sobre la relación durante la campaña.

La Fiscalía se preocupó por enmarcar el proceso no como un delito menor (la falsificación de documentos contables) sino algo más grave (la violación de la ley de financiamiento de campañas electorales). Podría llegar a ser condenado a 4 años de prisión y ver complicada así su carrera política, aunque si igualmente ganara las elecciones en noviembre podría aún gobernar desde la cárcel.

"Este caso se trata de una asociación delictiva. El acusado, Donald Trump, ha orquestado un plan para manipular las elecciones de 2016. Luego lo ocultó mintiendo repetidamente en sus documentos empresariales en Nueva York", sostuvo Matthew Colángelo, uno de los tres fiscales, durante su alegato inicial en el juicio.

"Al final, estamos seguros de que no tendrán ninguna duda razonable de que Trump es culpable de haber falsificado documentos con la intención de ocultar una conspiración ilegal para socavar la integridad de los comicios", agregó dirigiéndose a los 12 jurados, mientras el magnate sacudía la cabeza.

Evidentemente, sin decirlo, la fiscalía buscó ligar lo que sucedió en las elecciones del 2016 con su accionar 4 años después, en 2020, cuando desconoció el resultado de los comicios que dieron ganador a Joe Biden y supuestamente buscó manipular a autoridades electorales, según otro juicio que se le sigue aparte.

Daniels dice que conoció a Trump en 2006, durante un torneo de golf en un hotel y que él la invitó a la habitación, donde tuvieron se-xo. Daniels dio detalles del encuentro y llegó a describir el pene del magnate como "un hongo". Se vieron algunas veces más, aunque ella nunca dijo que la relación fuera "romántica".

Los encuentros sucedieron

cuando Trump ya estaba casado con Melania y tenían juntos entonces un pequeño hijo, Barron. Pero 10 años más tarde, en 2016, en plena campaña electoral, Daniels quiso publicar la historia y allí el magnate habría decidido acallarla con dinero que luego no asentó como corresponde.

Los fiscales argumentan que era un patrón de delito del magnate: cuando había algún problema o historia que pudiera afectarlo en sus ambiciones electorales, compraba el silencio con pagos que luego no registraba contablemente como gastos de campaña.

Según los fiscales, la conspiración comenzó unos meses después de que Trump anunciara su candidatura en 2015 en una reunión entre él, su abogado Cohen y el editor del tabloide **National Enquirer**, Da-



Problemas. Rodeados de sus abogados, Trump aparece en el tribunal minutos antes de iniciarse el juicio. Luego, los fotógrafos debieron abandonar la sala de Manhattan. AFP

El Mundo 21

vid Pecker. Los tres "decidieron ocultar la información negativa sobre el magnate para ayudarlo a ser elegido" utilizando la práctica de "catch and kill" del tabloide: comprar los derechos sobre una historia para no publicarla jamás y evitar que la publique en otro medio, argumentó la fiscalía.

Así, Pecker primero pagó US\$ 30 mil a un portero de la Trump Tower para enterrar el rumor de una supuesta paternidad extramatrimonial, luego US\$ 150.000 a la conejita de Playboy Karen McDougal para silenciar su relación previa con el magnate.

Y también ayudó a Trump cuando Stormy Daniels se acercó al tabloide para revelar su antigua aventura con el magnate.

Pecker le hizo saber del tema a Cohen, el abogado y mano derecha de Trump, quien pagó de su propio bolsillo 130 mil dólares y luego fue reembolsado por su jefe con una serie de cheques asentados como "servicios legales" en lugar de registrarlos como gasto de campaña.

Cohen y Pecker, que entonces eran amigos de Trump, lograron acuerdos con la justicia y ahora testifican en el juicio contra el ex presidente republicano.

Este es uno de los cuatro casos que afronta el magnate. Trump ha intentado aplazar los juicios para que no afecten su campaña. Este proceso, que podría culminar en junio, podría ser el único que tendría una sentencia antes de las elecciones del 5 de noviembre.

### ANTECEDENTES

### Cuatro causas en la Justicia de EE.UU.

- Donald Trump está acusado en cuatro causas judiciales.
- La causa por la que es juzgado en Nueva York se refiere a pagos hechos a la actriz porno Stormy Daniels en la campaña electoral de 2016 para silenciar una relación mantenida en 2006. Se le imputa haber fraguado documentos para ocultar esas evidencias.
- Otra de las causas en su contra tiene que ver con el asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021, cuando miles de sus simpatizantes ingresaron al edificio para impedir la validación del triunfo electoral de de Joe Biden. Se acusa a Trump de instigar la invasión.
- La justicia también lo investiga por injerencia electoral en Georgia durante las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.
- Finalmente, también se lo investiga por haber guardado en su casa de Florida documentos confidenciales del gobierno y de impedir que el FBI los incautara.

Trump se enfrenta a semanas de testigos desafiantes y a historias de mal gusto con un guion que no controla.

# Un juicio muy diverso a los "reality show" que dirigía el magnate

**NUEVA YORK.** BLOOMBERG NEWS

### Timothy L. O'Brien

Los fiscales y abogados defensores pronunciaron ayer sus declaraciones iniciales en un histórico juicio por fraude penal en Nueva York que Donald Trump ha intentado con todas sus fuerzas, y sin éxito, retrasar.

Agredió continuamente a Juan Merchán, el juez que preside el juicio, y menospreció los cargos que enfrenta. Se burló del proceso de selección del jurado que consumió la primera semana del caso y, cuando estaba despierto, parecía tan decidido a inquietar a los posibles miembros del jurado que Merchan se vio obligado a recordarle a Trump que no "intimidará a ningún jurado en esta sala del tribunal".

Los aliados de Trump en la cadena **Fox News** y en las plataformas de redes sociales de derecha también ponen al tribunal y a los jurados en la mira.

"Esto no es la búsqueda de justicia, es una persecución política que está desgarrando a nuestro país", señaló Vivek Ramaswamy, flotando sobre los restos de su fallida candidatura presidencial. Elon Musk, que se presenta como un jurista, estuvo de acuerdo. Les dijo a los 181,5 millones de personas que lo siguen en X, la plataforma de redes sociales de su propiedad, que "este caso es obviamente una corrupción de la ley".

Los jurados sintieron el calor. Algunos abandonaron, diciendo que temían por su bienestar. Se trata de un fenómeno que en Estados Unidos suele limitarse a los procesamientos por mafia o terrorismo, pero en una época en la que un expresidente se compara elogiosamente con "el gran gángster" Al Capone, aquí estamos.

Ahora, con el jurado sentado, empiezan los fuegos artificiales. Testificarán testigos, muchos de ellos figuras conocidas de Trumplandia. El propio Trump puede subir al estrado o no. Trump está pasando de la ira a la petulancia, y del letargo a la intimidación, en la sala del tribunal porque es la estrella de un espeluznante reality show de Manhattan que no produce ni dirige. Él no controla la narrativa y otros escriben los guiones. Y algunos de los guiones dicen cosas desagradables sobre él, su vida sexual, su contabilidad y sus intentos de enterrar historias que podrían haber descarrilado

su campaña presidencial de 2016.

El escenario, según los estándares de Trump, también está mal. Pocas salas están más dotadas del crudo encanto de la "Hoguera de las Vanidades" que las que pueblan la Corte Suprema del Estado de Nueva York, donde se lleva a cabo el juicio de Trump. Es un nexo destartalado y de la vieja escuela para jueces, policías, reporteros y un flujo constante de dramas legales de Manhattan. Trump, cuando era más joven, solía enviar abogados allí para intentar conseguir reducciones de impuestos y otros beneficios para los proyectos que estaba desarrollando.

El edificio de la Corte Suprema del Estado es imponente e impasible. No es glamoroso y está lo más lejos que Trump puede estar de la Torre Trump y Mar-a-Lago. Es el hogar de decepciones y merecidos. Es un lugar donde se imparte justicia, para bien o para mal. Y el espectáculo de Trump ya lo ha sumergido en lo incómodo y lo macabro. Un hombre que vendía teorías de conspiración antigubernamentales se prendió fuego en un parque cercano el viernes y luego murió.

Trump, en su juventud, probablemente nunca imaginó que estaría en el banquillo de la Corte Suprema del estado como un expresidente acusado de falsificar registros comerciales para enmascarar pagos a amantes que de otro modo podrían haber trastocado su carrera política. Sin embargo, aquí está sentado, obligado a observar la ley.

# El propio Trump puede subir al estrado o no hacerlo.

Trump también está atormentado por recuerdos de cosas pasadas. Hope Hicks, su ex portavoz; Michael Cohen, su ex abogado y ejecutor; y Stormy Daniels, una estrella porno, están listos para testificar en el caso. Lo que tengan que decir puede no sentarle bien al expresidente. **The New York Times** informó que el primer testigo que los fiscales pretenden llamar es David Pecker, un editor que dirigió la colección de tabloides de American Media Inc. hasta 2020.

Si Pecker es uno de los actos iniciales del juicio, sugiere que los fiscales quieren resaltar cuánto temía Trump que su candidatura presidencial de 2016 estuviera en riesgo cuando supuestamente se apresuró a realizar y luego ocultar pagos de dinero para mantener su silencio. Según se informa, Pecker asistió a reuniones en la Torre Trump con Trump y Cohen donde se tramaron los planes. Tiene una historia que contar, y es muy probable que sea una que Trump nunca quiso que se contara en público. Y mucho menos bajo juramento.

■



Sesión. Un dibujo del juicio a Donald Trump difundido por el tribunal de Manhattan que lo juzga. REUTERS

El Mundo CLARIN - MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

# Se va un alto jefe israelí por no anticipar el ataque de Hamas

Es el general Aharon Haliva, a cargo de la inteligencia militar. "Llevo conmigo ese día negro, día tras día", se lamentó. La oposición le apunta a Netanyahu.

TEL AVIV. AP, AFP Y EFE

El jefe de la inteligencia militar israelí renunció a su puesto por el ataque sin precedentes del grupo fundamentalista Hamas del último del 7 de octubre que provocó 1.200 muertos, en su mayoría civiles. Se trata del primer funcionario de alto rango de Israel en dimitir por no haber podido anticipar o responder rápidamente al golpe terrorista más mortífero en la historia de Israel.

La renuncia del mayor general Aharon Haliva, informada ayer, podría abrir camino a más renuncias previstas de miembros de la cúpula de seguridad israelí por la invasión de Hamas, en la que sus milicianos sobrepasaron las defensas fronterizas de Israel, asaltaron poblaciones israelíes sin oposición durante horas y dejaron un tendal de muertos, una enorme mayoría de habitantes indefensos, además de llevarse unos 250 rehenes a Gaza. El suceso desencadenó la guerra contra Hamas que aún continúa en la Franja de Gaza.

"La dirección de inteligencia bajo mi mando no estuvo a la altura de la tarea que se nos había confiado. Desde entonces llevo conmigo ese día negro, día tras día, noche tras noche. Llevaré conmigo para siempre el espantoso dolor de la guerra", escribió Haliva en su carta de renuncia, que fue proporcionada por el Ejército.

Haliva explicó que seguirá en el



Renuncia. El ahora ex jefe de inteligencia del ejército, Aharon Haliva (izq.) en el frente contra Hamas. EFE

cargo hasta que se cuente con su sustituto. Añadió que tuvo la intención de renunciar inmediatamente después del 7 de octubre, pero que permaneció en el puesto durante la parte inicial de la guerra y que dimite en un momento en que se aceleraban las investigaciones internas del ejército.

Su anuncio se produjo al iniciodel Pésaj, una importante festividad judía, y cuando las operaciones militares en Gaza se han ralentizado en las últimas semanas.

Poco después del ataque, Haliva y otros habían dicho públicamente que ellos eran los culpables de no haber evitado el asalto del 7 de octubre. Otros dirigentes se han quedado cortos, sobre todo el premier Benjamin Netanyahu, que no ha reconocido su responsabilidad directa por haber permitido que se produjera el atentado. Tampoco ha indicado que vaya a dejar el puesto, aun cuando una protesta popular lo reclama.

El líder opositor israelí Yair La-

pid celebró la renuncia de Haliva, que calificó de "justificada y digna". "Sería apropiado que el primer ministro Netanyahu hiciera lo mismo", escribió en X.

El ataque de Hamas, ocurrido durante un feriado judío, tomó completamente por sorpresa a Israel y su reconocida estructura de seguridad. La confianza israelí en su ejército se hizo añicos ante la incursión terrorista. La renuncia podría ayudar a restaurar parte de esa confianza.

# Clases virtuales en Columbia contra actos antisemitas

**NUEVA YORK. EFE Y AP** 

La Universidad de Columbia ofreció ayer sus clases sólo en forma virtual luego de que varias asociaciones de estudiantes judíos denunciaran comentarios antisemitas de alumnos propalestinos que se manifiestan contra la guerra en Gaza en el campus.

Según la dirección del centro, el objetivo de las clases en línea coincidiendo con la Pascua judía- es alejar del complejo universitario a quienes no viven en él tras varios días de protestas que se han saldado con un centenar de estudiantes detenidos y algunos suspendidos. "El lenguaje antisemita, como cualquier otro lenguaje que se utilice para herir y atemorizar a la gente, es inaceptable y se tomarán las medidas oportunas", dijo ayer la presidenta de Columbia, Nemat 'Minouche' Shafik. Shafik aseguró que la tensión existente es amplificada por personas ajenas a esa universidad de élite que protestan "persiguiendo sus propias agendas".

Este fin de semana, en la residencia estudiantil judía de Columbia, algunos manifestantes gritaron a estudiantes judíos "vuelvan a Europa", "no tienen cultura" o "todo lo que hacen es colonizar". La organización de alumnos Columbia Students for Justice in Palestina se desvinculó del hecho y rechazó "cualquier forma de odio o fanatismo" que se desvíe de "la solidaridad" entre estudiantes de todas las etnias y religiones. ■

# Una Pascua judía marcada por la dolorosa au sencia de los reĥenes

JERUSALEN. AGENCE FRANCE PRESSE

Ilan Ben Zion

Los israelíes celebran desde ayer la Pascua judía, el Pésaj, una de las fechas más importantes de su calendario, marcada por la ausencia de 129 rehenes cautivos en Gaza desde hace más de seis meses.

Esta fiesta judía, que recuerda la liberación de los hebreos de la esclavitud en el antiguo Egipto, dura una semana, durante la cual las familias se reúnen y comparten historias bíblicas.

Este lunes fue el primer día, que conmemora la liberación de Egip-

to. Se prepara por la noche el Séder ("orden" en hebreo), una comida ritual. Se lee la Hagadá, un texto milenario que narra el Éxodo y el anhelo de los judíos por alcanzar la Tierra Prometida.

Este año, muchas familias dejarán una silla vacía, símbolo de la esperanza de ver regresar a los rehenes secuestrados por Hamas en su ataque del 7 de octubre. Ese ataque, el más sangriento desde la creación de Estado de Israel en 1948, causó 1.200 muertos, la mayoría civiles. Además, más de 250 personas fueron secuestradas aquel día, de las

das durante una tregua a finales de noviembre. Entre las personas aún cautivas, 34 habrían muerto, según Israel.

Rachel Goldberg-Polin, cuyo hijo Hersh está cautivo en Gaza, afirma que el menú de Pascua tendrá este año el sabor del luto y la espera.

El ejército israelí está movilizado en varios frentes desde el 7 de octubre, tanto en la Franja de Gaza como en la frontera con Líbano. Las tensiones con Irán también están al rojo vivo.

Durante esta fiesta también estarán vacías las sillas de numerocuales un centenar fueron libera- sos militares, entre ellos los que es- días" para que liberen a los rehe- liberación de los rehenes. ■

tán movilizados en las operaciones aéreas y terrestres en Gaza, que han dejado más de 34.000 muertos, sobre todo mujeres y menores, según el ministerio de Salud del enclave. Nadie sabe cuándo volverán los rehenes ni cuántos serán.

"Todo está en punto muerto. Nadie sabe cómo avanzar, ni de nuestro lado ni del lado de Hamas", afirma Gershon Baskin, un activista que media en la liberación de rehenes. "Somos rehenes de nuestro Gobierno y de Hamas", dice.

Mai Albini, cuyo abuelo Chaim fue secuestrado el 7 de octubre, no celebrará la Pascua este año."¿Cómo podemos celebrar una fiesta estando así?", se pregunta.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometió el domingo aumentar "la presión militar" sobre Hamas "en los próximos nes. Para David Stav, director de la organización rabínica Tzohar, esta Pascua "es muy dura". "Durante la noche más tradicional del Séder, es costumbre mencionar lo que falta y lo que es difícil, y no ignorarlo", explica.

El Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos publicó una edición especial de la Hagadá que "incorpora nuevas esperanzas y mensajes" con aportaciones de familiares de rehenes. La Pascua también será particular este año para unos 120.000 israelíes exiliados en su propio país, que huyeron de los combates entre el ejército israelí, Hamas y el movimiento libanés Hezbolá. Muchas ciudades fronterizas del norte y el sur son ahora pueblos fantasma. En una plaza de Tel Aviv organizan desde hace meses manifestaciones para exigir la

El Mundo 23 CLARIN – MARTES 23 DE ABRIL DE 2024



Mensaje. El Papa durante uno de sus saludos dominicales a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro. ANSA

# Francisco deja sin cardenales a grandes capitales de Italia

Ya hay seis sin nuevos purpurados. En Florencia nombró arzobispo a un misionero. Roma podría ser la siguiente.

**EL VATICANO.** CORRESPONSAL

Julio Algañaraz

El papa Francisco está cambiando tradiciones milenarias en Italia, el país donde se implantó el catolicismo en el mundo. La última decisión causa desconcierto. En Florencia ha elegido un sacerdote misionario con un fuerte perfil social como arzobispo y jefe de la diócesis, como ya ha ocurrido en Génova, Turín, Palermo, Nápoles, Milán y Venecia, donde tampoco ha creado nuevos cardenales. La mismísima Roma, sede del Papa obispo como heredero de San Pedro, podría ser la próxima.

Al parecer Francisco no espera nombrar nuevas púrpuras en estas sedes cardenalicias tan importantes, como es usual desde hace siglos. Con el retiro del cardenal Giuseppe Betori por años de servicio, el Papa oficializó el nombramiento de un párroco florentino con un largo pasado de misionero en África, el padre Gherardo Gambelli, hasta ahora sacerdote de la iglesia de la Madonna de la Tosse en Florencia. Nacido en 1995 en Viareggio, don Gherardo (en Italia el "Don" precede al nombre de los curas) fue consagrado en 1998. Desde 2011 al 2022 fue misionero en Chad, África, y regresó el año pasado para integrar una parroquia.

Los criterios de elección del pontífice parecen preferir las experien- bable a suceder al Papa.

cias importantes en el terreno social, misionero y pastoral. El papa argentino ha demostrado desde el comienzo de su mandato alergia a los antecedentes académicos importantes, a las extensas publicaciones y a los recorridos teológicos, prefiriendo a los anónimos de fuerte vocación pastoral.

"El pastor debe tener el olor de las ovejas", ha reiterado Francisco en numerosas ocasiones, para hacer comprender "la necesidad de un cambio en la Iglesia para acercar a la gente simple, a las periferias y a los que no tienen voz en la sociedad", según escribe el matutino Il Messaggero en una de sus crónicas sobre el tema.

# La decisión cambia una tradición milenaria en la Iglesia.

La decisión del Papa de no nombrar cardenales en las cabeceras eclesiásticas de las regiones italianas tradicionales exalta la decisión de Jorge Bergoglio de haber nombrado en Bolonia al cardenal Matteo Zuppi, a quien hizo también presidente de la influyente Conferencia Episcopal Italiana.

Zuppi, considerado un "bergogliano de fierro", es romano y figura hoy como el candidato más pro-

Todos se preguntan si el destino de Florencia y las otras seis sedes ex cardenalicias en Italia antecede al de la capital del país, por lo que a Roma le puede tocar también el mismo destino. No hay lugar más importante para la Iglesia que la Ciudad Eterna, que tuvo a San Pedro, que era párroco en la capital del Imperio Romano y fue el primer Papa nombrado por la asamblea de todos los párrocos, el gran precedente del Cónclave.

En Roma, el cardenal Angelo De Donatis, ex párroco de la Iglesia de San Marco en plaza Venecia, ha sido transferido a la Curia Vaticana y nombrado jefe de la Penitenciaría Apostólica. Francisco habría dispuesto que en el futuro será el obispo viceregente el que llevará adelante el trabajo de la diócesis del cardenal vicario, como ha sido siempre en el pasado.

En la constitución apostólica Ecclesiarum Comunione, el Papa estableció que la figura del Vicegerente deba considerarse en todos los efectos como el vicario del Papa. En el artículo 2 del reglamento para el personal del Vicariato está escrito que "el cardenal vicario y el Vicegerente son los vicarios del Santo Padre", que es ante todo obispo de Roma. La vaticanista de II Messaggero, Franca Giansoldati, escribe que "con estas premisas, quizás Roma podría no tener más cardenales en el futuro".■

Washington aprobó US\$ 61.000 millones el sábado. Pero es decisivo que las armas lleguen rápidamente.

# Una ayuda a Kiev de EE.UU. que tardará en influir en la guerra

**BLOOMBERG. ESPECIAL** 

Daryna Krasnolutska

La aprobación por parte de Estados Unidos de más de US\$ 60 mil millones en ayuda militar es un salvavidas para el asediado ejército de Ucrania, aunque es poco probable que cambie el rumbo de la guerra por sí solo.

Mucho dependerá de qué tan rápido pueda llegar la asistencia estadounidense al frente después de que la Cámara baja aprobara la asistencia militar y económica el sábado. Mientras el paquete estuvo estancado durante seis meses en el Congreso, el ejército de Kiev ha lidiado con una escasez cada vez más aguda de municiones y mano de obra, mientras las fuerzas del Kremlin aprovechan su ventaja.

La ayuda ofrece un respiro al ejército de Ucrania y le ayudará a frenar los avances de Rusia, llevar a cabo una "defensa eficaz" y minimizar las pérdidas, según Mykola Bielieskov, investigador del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de Kiev. Pero se necesita más ayuda para llegar más lejos, dijo, una perspectiva difícil en EE.UU. con resistencia republicana en el Congreso. "La pregunta es si habrá ayuda y en qué volumen en 2025 y más allá, ya que la estrategia de Putin es esperar", dijo.

Rusia ha intensificado sus ataques con misiles y drones a medida que la guerra entraba en su tercer año, diezmando amplias zonas de la infraestructura de generación de energía de Ucrania y destruyendo edificios residenciales en los centros de las ciudades. El presidente Volodimir Zelenski dijo que la legislación estadounidense, que debería superar más obstáculos esta semana, reforzará su ejército.

"Perdimos la iniciativa", dijo Zelenski al programa "Meet the Press" de NBC el domingo. "Ahora tenemos todas las posibilidades de estabilizar la situación y tomar la iniciativa".

Está previsto que la legislación llegue al escritorio del presidente dounidense", dijeron. ■



Presidente. Volodimir Zelenski.

Joe Biden esta semana después de que el Senado adopte el paquete hoy martes. El Pentágono podría lograr que las armas lleguen a Ucrania "muy rápidamente", dijo la semana pasada su portavoz, Pat Ryder.

Algunos de los equipos, que tal vez incluyan sistemas de misiles tácticos de mayor alcance, podrían estar en camino a finales de semana, dijo Mark Warner, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, en el programa "Face the Nation" de CBS.

La dolorosa escasez de armas y soldados a lo largo del frente de 1.200 kilómetros, junto con una extrema necesidad de más defensa aérea, han llevado a las fuerzas de Ucrania cerca de un punto de ruptura, elevando el riesgo de un avance ruso. Incluso si la ayuda estadounidense se mueve rápidamente, la logística del transporte significará que la ayuda "no comenzará a afectar la situación en el frente hasta dentro de varias semanas", según analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en EEUU. "Por lo tanto, es probable que la situación en primera línea continúe deteriorándose en ese tiempo, particularmente si Moscú aumenta sus ataques para aprovechar la ventana limitada antes de la llegada de nueva ayuda esta-

El Mundo 24 CLARIN - MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

Fabricio Colón Pico, jefe de la banda Los Lobos, escapó de la cárcel en enero. El domingo, Noboa obtuvo un neto mandato de mano dura contra el crimen.

# Recapturan a un líder narco en Ecuador tras un referendo clave

QUITO, ESPECIAL PARA CLARÍN

### Carlos José Jijón

En un violento operativo, el gobierno de Ecuador recapturó ayer a Fabricio Colón Pico, uno de los narcocapos más buscados del país, un día después de que un referendo que dio al presidente Daniel Noboa un claro mandato para aplicar mano dura en el combate al crimen organizado.

Colón Pico, alias "El Salvaje", es uno de los líderes de la banda criminal Los Lobos, implicada en tráfico de drogas y considerada un grupo terrorista por el Gobierno ecuatoriano. Su captura se produjo en una hacienda en el sector de Puerto Quito, a unos 160 kilómetros al noroeste de la capital del país, durante un operativo en el que agentes de policía fueron recibidos a balazos.

El jefe narco ganó notoriedad cuando escapó de una cárcel en la ciudad de Riobamba el pasado martes 9 de enero. La fuga carcelaria ocurrió en medio de una ola de crímenes por grupos del narcotráfico que incluyeron varios atentados con explosivos y el ataque a un canal de televisión. La arremetida narco dejó una veintena de muertos. La magnitud de la violencia lle-



Arrestado. Fabricio Colón Pico aparece custodiado por policías poco después de su recaptura. EFE

vó al presidente Noboa a declarar un estado de "conflicto armado interno" y enviar a los militares a las calles para erradicar a las bandas criminales.

El capo narco fue arrestado junto a cuatro personas, entre ellos dos

reos que escaparon de la misma prisión y una hermana suya, Ana María. "Hoy tenemos tres recapturados. Todos sabemos lo que significa Colón Pico, se volvió un símbolo" dentro del crimen organizado, expresó en rueda de prensa la

ministra de Interior, Mónica Palencia, pieza clave del gobierno en su guerra contra las bandas narco.

Pico había sido detenido el 5 de enero acusado del delito de secuestro (al hijo de un narcotraficante) y de urdir un plan para asesinar a Dianza Salazar, la fiscal que destapó los nexos del narcotráfico con políticos, jueces y entidades del Estado en una megacausa llamada "Metástasis".

Las autoridades sospechan que Los Lobos participaron en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, baleado en agosto pasado por sicarios colombianos al salir de un mitin de campaña en Quito. El Gobierno difundió imágenes y un video de la intervención. En las filmaciones se observa cómo ocho agentes de policía entran a una vivienda y capturan a cinco personas. Aunque no se muestra en el video, las autoridades sostienen que los criminales dispararon contra los policías con un fusil antes de ser detenidos.

Colón Pico cambió su apariencia física desde que escapó de la cárcel. Durante su recaptura, su cabello (naturalmente negro) estaba teñido de rubio.

El arresto ocurre un día después de un referendo que dio un amplio respaldo al presidente Noboa para combatir con mano dura el crimen organizado, en una estrategia en la que los militares tendrán mayores funciones. En la consulta, los ciudadanos votaron "sí" a nueve de once preguntas relacionadas con el rol militar en la seguridad pública, las facultades de la Policía y la extradición de criminales al exterior.

Ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador es un punto de tránsito para las operaciones de los carteles. La violencia entre los grupos que se disputan el poder generó el récord de 43 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023. Los choques de narcos en las cárceles han provocado más de 460 presos desde 2021. ■

# México: extraño incidente entre enmascarados y una candidata

MÉXICO, AP Y EFE

Hombres enmascarados detuvieron el domingo un vehículo que transportaba a Claudia Sheinbaum, la principal candidata presidencial de México, mientras viajaba entre paradas de campaña para pedirle que abordara la violencia en el estado sureño de Chiapas si gana las elecciones del 2 de junio.

La ex alcaldesa de la Ciudad de México permaneció en el asiento del pasajero delantero del vehículo escuchando tranquilamente con la ventanilla baja. Hombres enmascarados filmaron la interacción con sus teléfonos celulares y uno de ellos le estrechó la mano antes de dejarla seguir adelante.

Los hombres, que se identifica-

ron que se sentían "impotentes" porque el gobierno no había hecho lo suficiente para brindar seguridad. Le pidieron que tomara medidas como presidenta para que su municipio, Motozintla, en la frontera sur de México con Guatemala, no se convierta en un "desastre" como otras comunidades de la región. Durante su recorrido de campaña por Chiapas, Sheinbaum estuvo escoltada por el ejército y la guardia nacional.

La zona fronteriza de Chiapas ha estado plagada de violencia mientras los cárteles rivales de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación luchan por el territorio. Miles de personas han sido desplazadas cuando los cárteles trabajan para controlar las rutas de contrabando de migranla fuerza a locales.

Más tarde el domingo, Sheinbaum confirmó que el incidente había ocurrido, pero le restó importancia y dijo que no creía que los hombres fueran parte de un grupo del crimen organizado. Calificó el encuentro como "muy extraño" porque dijo que un medio de comunicación crítico con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador lo publicó por primera vez. Sheinbaum ha mantenido una cómoda ventaja en la carrera presidencial, según las encuestas. Periodistas que la consultaron dijeron que ellos también estaban, pero que no habían tenido acceso al intercambio.

Un legislador federal del partido de López Obrador que viajaba con ron como residentes locales, dijetes, drogas y armas y reclutar por Sheinbaum había descrito previachula, en la frontera sur de Méxixico con Guatemala.



Video. La candidata Sheinbaum es filmada por los enmascarados.

mente el encuentro en la plataforma social X. La diputada federal Carmen Patricia Armendáriz escribió que habían sido detenidos por encapuchados de uno de los cárteles que se disputan el control de la zona, pero ella luego lo eliminó.

La candidata presidencial oficialista expresó que busca que Tapaco, se considere la "capital de Centroamérica" con un plan de industrialización que también busca una migración "más humana". Ante miles de simpatizantes desde el parque Central Miguel Hidalgo, en Tapachula, dijo que una parte especial de su gobierno se dedicará a Chiapas, estado en el límite de Mé-



(1) PROMOCIÓN VÁLIDA DESDE EL 01/01/2024 HASTA EL 31/12/2024, AMBOS DÍAS INCLUIDOS, PARA NUEVOS SOCIOS DE SPORTCLUB QUE CONTRATEN LOS SERVICIOS DEPORTIVOS TOTAL, PLUS Y CLUB EN TODOS LOS LOCALES UBICADOS EN CABA Y GBA, RECIBIRÁN SIN CARGO LA TARJETA DEL DEPORTE. PROMOCIÓN VÁLIDA ÚNICAMENTE CON DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARJETAS DE CRÉDITO AMERICAN EXPRESS, VISA Y MASTERCARD DE TODOS LOS BANCOS. PERIODO MÍNIMO DE SUSCRIPCIÓN A SPORTCLUB: 3 MESES. PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR TÉRMINOS Y CONDICIONES EN WWW.SPORTCLUB.COM.AR. GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DEPORTIVOS SA. CUIT 30-71028354-7, DOMICILIO PARAGUAY 2060, PB, CABA. (2) BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNA DE LAS TARJETAS DEL PROGRAMA 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMA AL 0810 333 0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO SA. CUIT 30 500124152. PIEDRAS 1743, CP 1139, CABA.

# Opinión

# Los temores de guerra en Europa

### TRIBUNA

### Shlomo Ben-Ami

Exministro de Relaciones Exteriores de Israel, es vicepresidente del Centro Internacional Toledo para la Paz

uchas veces se cita la frase de Mark Twain de que "la historia nunca se repite, pero muchas veces rima". Podría haber agregado que cuando, en efecto, la historia rima, los resultados suelen ser desastrosos.

De la misma manera que las ambiciones territoriales de las potencias del Eje -Alemania, Italia y Japón- prepararon el terreno para la Segunda Guerra Mundial, el actual bloque autoritario conformado por China, Rusia, Irán y Corea del Norte busca desmantelar el orden internacional liberal.

Ahora, como entonces, varios conflictos en todo el mundo podrían escalar hasta desencadenar una guerra mundial si las alianzas militares se activan automáticamente en respuesta a acciones hostiles por parte de los adversarios.

Consideremos, por ejemplo, la posibilidad muy real de que el expresidente norteamericano Donald Trump regrese a la Casa Blanca en 2025. Dado su menosprecio manifiesto por la seguridad de Europa, se entiende por qué los países europeos, que han dependido de Estados Unidos para su seguridad desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, deben estar preocupados.

Pero no se trata solamente de Trump. Dada la creciente influencia de China y el subsiguiente reequilibrio de las prioridades estratégicas de Estados Unidos, inclusive un segundo mandato de Joe Biden podría derivar en un compromiso norteamericano reducido con la OTAN a favor de AUKUS, la alianza militar que creó con Australia y Gran Bretaña para enfrentar la amenaza de China en la región del Indo-Pacífico. El interés menguante de Estados Unidos en Ucrania subraya este giro, que deja a Europa frente a la necesidad de llenar el vacío de seguridad resultante.

En consecuencia, los temores de una guerra inminente se han apoderado de las capitales europeas. Si bien Rusia representa una amenaza distante para países como España e Italia, la mayoría de los estados miembro de la UE temen que el presidente ruso, Vladimir Putin, se encuentre a sus puertas, lo que pone de manifiesto la falta de una autonomía estratégica de Europa. Las fuerzas militares europeas, principalmente desplegadas en misiones humanitarias o de paz, han recibido el mote de "ejércitos bonsái" -versiones en miniatura de ejércitos reales, con una experiencia de combate limitada.

Asimismo, dado que la industria de defensa de Europa está rezagada con respecto a la de Rusia, y más aún respecto de la de Estados Unidos, construir capacidades militares en Europa probablemente lleve años. Solo para tener una idea, toda la existencia de municiones de las fuerzas armadas (Bundeswehr) alemanas alcanzarían apenas para dos días de combate contra un adversario como Rusia.

Si bien Rusia no es tan fuerte como lo fue alguna vez, Europa tiene buenos motivos para estar preocupada. La determinación de Putin de revertir el resultado de la Guerra Fría ha escalado hasta convertirse en una obsesión casi religiosa por restablecer el poder imperial ruso. Su guerra de agresión en Georgia en 2008, la anexión de Crimea en 2014 y la invasión a plena escala de Ucrania en 2022 ilustran su ambición implacable. Bajo el mando de Putin, barcos y aviones espías de Rusia regularmente vigilan las fronteras de países como Suecia, Finlandia, los estados bálticos y hasta el Reino Unido.

La agresión de Putin ha obligado a Europa a abandonar su mentalidad post-histórica y pensar en serio en reamarse. La degradación organizacional y material que ha sufrido el ejército ruso durante dos años de combates intensos en Ucrania, junto con el riesgo de que una movilización a plena escala a favor de una guerra con la OTAN pudiera desestabilizar a su régimen, probablemente disuadan a Putin de embarcarse en campañas militares adicionales en el futuro previsible.

Si los logros de Rusia en Ucrania se limitan a sus actuales líneas defensivas sin una victoria decisiva -un resultado ligado al respaldo occidental a Ucrania-, el apetito de Putin de mayores aventuras en el Báltico se reduciría marcadamente. De todos modos, esto no le impediría intentar desestabilizar a Moldavia, Georgia, el Cáucaso meridional, los Balcanes Occidentales y hasta Francia y el Reino Unido, y tampoco limitaría las operaciones de sus fuerzas militares privadas en África.

Pero las amenazas nucleares de Putin reflejan la incapacidad de Rusia de competir con la OTAN en una carrera armamentista convencional del tipo que mutiló a la Unión Soviética en los años 1980. Aunque los países europeos todavía gasten menos en defensa que la meta del 2% del PIB de la OTAN, Rusia no puede igualar el presupuesto de defensa combinado de los estados miembro de la OTAN, aún sin Estados Unidos. Pero si bien impulsar el gasto militar podría impedir que Rusia atacara a los países europeos, los mayores presupuestos de defensa por sí solos no resolverán los problemas estratégicos del continente. Para defenderse, Europa también debe mejorar la integración e interoperabilidad de sus diversas culturas militares y sistemas de armamentos.

Dicho esto, aun si Europa mejorara sus capacidades de disuasión, no sería sensato suponer que los líderes necesariamente toman decisiones racionales. En su libro de 1984 La marcha de la locura, la historiadora Barbara Tuchman observa que los líderes políticos frecuentemente actúan en contra de sus propios intereses.

Las guerras desastrosas de Estados Unidos en Oriente Medio, la campaña fallida de la Unión Soviética en Afganistán y la guerra de odio enceguecido en curso entre Israel y Hamas en Gaza, con su potencial de escalar y convertirse en un conflicto regional mayor, son excelentes ejemplos de este tipo de traspiés. Como observa Tuchman, la marcha de la locura es interminable. Esa es, precisamente, la razón por la cual Europa debe prepararse para una era de vigilancia acentuada.

Copyright Project Syndicate, 2024.

# YO PEGUÉ LA MANO A UNA ESCULTURA DE MIGUEL ANGEL., YO ME PEGUÉ A LA ENTRADA DE UN MUSEO.

# **MIRADAS**

### Ricardo Braginski

rbraginski@clarin.com

# Las universidades y una legítima preocupación

Al principio subestimada -como todos los asuntos educativos-, parece que la marcha de las universidades de hoy finalmente movió algo en los nervios de la Casa Rosada.

La respuesta fue salir a contraatacar, quizás seguidos por ese principio futbolero de que la mejor defensa es un buen ataque. Y el contraataque consistió en una mezcla de acusaciones de "adoctrinamiento" para las universidades (así, en general y sin discriminar situaciones), más el señalamiento de que las universidades "no son auditadas".

Este mensaje fue impulsado desde la cima del poder, a través del ejército de trols que actúan en las redes sociales, potenciados con los reposteos de la cuenta del Presidente. Así planteadas las cosas, el debate que un país serio necesita sobre sus universidades se fue deslizando hacia el fango, de donde difícilmente puedan salir buenas ideas o proyectos.

Lo cierto es que resulta difícil explicar cómo personas adultas -los estudiantes universitarios- pueden someterse en forma voluntaria a que los adoctrinen. No estamos hablando de 1, 2 o 20 personas. Son más de 2 millones quienes estudian en las universidades estatales del país.

Por el lado de las auditorías, lo que se busca es deslegitimar a los rectores, acusándolos de despilfarrar el dinero público. Pero la supervisión se hace, a través de la AGN.

¿Hubo casos repudiables de falta de pluralismo en universidades? Sí, por ejemplo, el bloqueo a López Murphy en Derecho de la UBA o la tan comentada Facultad de Periodismo de La Plata. ¿Fallaron algunas auditorías? Sí, como en el caso de las películas de Andrea del Boca. ¿Se pueden mejorar? Claro que sí.

Ahora, poner en agenda casos puntuales no parece más que buscar distraer del debate y la preocupación que plantea la marcha de hoy, que es el ahogo presupuestario producido por el brutal recorte de este año.

Los números muestran que en lo que va de 2024, el Gobierno ya quitó a las universidades nacionales 33% de su presupuesto: bajó de \$ 93.000 millones en 2022 y 2023 a \$ 62.800 millones en 2024 (a valores constantes).

Si no hay más ampliaciones, en términos reales, el ajuste anual para 2024 será del 72,4%, de acuerdo a los datos aportados por los economistas Javier Curcio y Julián Leone.

La marcha gana legitimidad porque no queda claro cuál es el proyecto oficial respecto a las universidades. Solo se ve ahogo y descalificación. Es difícil que de allí salga algo positivo para el desarrollo del país.

Opinión 27 CLARIN - MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

# El impacto del ajuste sobre las desigualdades

DEBATE

### **Eduardo Sguiglia**

Economista y escritor

PNUD (Programa de las Naciones Unidas) publicó el mes pasado el informe y los índices de desarrollo humano del período 2023/2024.

A primera vista, podría decirse que el mundo evolucionó positivamente después de la pandemia. Sin embargo, una lectura detenida del trabajo permite inferir que la mejoría fue desigual, con una pérdida de confianza en las instituciones y una alta polarización que se constató también en Argentina.

El índice de desarrollo humano (IDH), establecido por un grupo de investigadores que lideró el ilustre Amartya Sen, mide la situación de los países sobre la base de tres dimensiones: la esperanza de vida al nacer, la educación y el poder adquisitivo de los habitantes. Y mediante la combinación de estas variables se otorga 1 al máximo desarrollo y 0 al mínimo.

El ranking de IDH abarca las cinco regiones del globo y, desde hace años, es encabezado por las naciones del norte y centro de Europa: Suiza, Noruega, Suecia, Dinamarca y Alemania entre otras, con un promedio superior a 0,950. En tanto que al final de la tabla figuran los estados más pobres de África subsahariana, Níger, Sudán del Sur y Somalia, que están por debajo del 0,4.

sentó resultados preocupantes. Porque el progreso, luego de las caídas ocasionadas por la pandemia en 2020 y 2021, fue notablemente desparejo

Dado que los países ricos experimentaron fuertes avances, mientras que numerosos países en desarrollo permanecieron en un rango inferior al que tenían antes de las penurias provocadas por la Covid-19, alterando de este modo el ascenso simultáneo que se manifestaba desde principios de siglo.

Esta cuestión se vio reflejada en el ámbito comercial y bursátil. Pues el 40% del intercambio mundial de mercancías y servicios en ese período se concentró en apenas tres países, al tiempo que el valor de las acciones de las mayores empresas tecnológicas superó a la valoración de los bienes producidos por el 90 % de las naciones del planeta.

El PNUD, conforme a diferentes sondeos, resalta asimismo que nueve de cada diez personas en todo el mundo respaldan la democracia pero que más de la mitad de los encuestados manifiestan un alto grado de polarización política y apoyan a líderes capaces de socavar los procesos democráticos.

Además, revela que esa misma cantidad de encuestados cree no tener control sobre sus vidas, ni influencia alguna en las grandes decisiones

Zakaria, por su parte, observó que la división de la opinión pública en dos extremos opuestos sumado al descrédito de los partidos políticos puede dar lugar a las llamadas democracias iliberales donde los gobernantes, luego de ser electos por el voto popular, tienden a eludir los límites constitucionales y la voluntad de las minorías.

América Latina, como sabemos, no estuvo exenta de estos problemas. Argentina, tampoco. Porque en los territorios que se extienden al sur del río Bravo se experimentó la mayor caída del IDH a nivel global durante 2020-2021 y,

a pesar de una apreciable mejora en 2022, no se alcanza todavía el estatus prepandemia. Excepto en Chile y México, que recuperaron su calificación previa.

Otro tanto ocurre con la insatisfacción ciudadana que en la región aumentó considerablemente en los últimos años. Al punto que sólo una proporción pequeña y cada vez menor de personas expresa confianza en los gobiernos y las instituciones públicas.

Argentina tiene un IDH de 0,849, lo que ubica a nuestro país dentro del pelotón con desarrollo muy alto y le permite ocupar el 2do lugar en América Latina y el puesto 48 de 193 países y territorios. Aunque su demérito comprende tres rasgos importantes.

Primero, el índice, con leves subas y bajas, permanece estancado prácticamente desde 2011. Segundo, el INDEC reportó que en el tercer trimestre de 2023 los ingresos de las familias privilegiadas fueron catorce veces superiores a los de las que menos tenían. Y que el coeficiente GINI, que se utiliza para medir la equidad en la distribución de la renta, había empeorado respecto al año anterior.

Tercero, la desigualdad, que no solo se observa entre las personas sino también entre las distintas regiones, ha invadido en forma creciente al ámbito educativo. Circunstancia que fue verificada en las últimas pruebas de Lengua y Matemáticas tomadas a los alumnos de tercer grado por la UNESCO.

Así las cosas, cabría preguntarnos en cuánto se agravará esta situación debido al deterioro del poder adquisitivo en los ingresos formales e informales acaecido en los últimos meses. O qué consecuencias tendrán los aumentos desmedidos en los medicamentos o los recortes presupuestarios en la salud, las escuelas y las universidades. Aflige con solo pensarlo.



### DEBATE

# Bioeconomía: lo que parecía el futuro, es el presente

ecientemente fue noticia el cambio de nombre de la Secretaría de Agricultura a "Bioeconomía", una decisión que no está aislada de lo que sucede en el mundo y nos invita a reflexionar sobre los diferentes paradigmas de la economía.

Por un lado, el modelo económico tradicional se centra en la extracción y agotamiento de recursos finitos. Este paradigma difiere en muchos aspectos de las economías de mercado modernas y su existencia demuestra que hay diferentes formas de organizar la producción y distribución de bienes y servicios en una sociedad.

En cambio, la bioeconomía reconoce el valor de los recursos biológicos y busca integrarlos en una economía circular y regenerativa, por lo que se perfila como una respuesta innovadora para los desafíos actuales que enfrenta el mundo. No es sorpresa que cada vez más gobiernos estén adoptando esta perspectiva, reconociendo sus ventajas, tanto para la sociedad como para el medio ambiente.

Europa ha invertido significativamente en investigación y desarrollo, reconociendo el potencial de la bioeconomía para impulsar la competitividad y la sostenibilidad. Pero para silvicultura, la pesca y la biotecnología.

no irnos tan lejos, y hacer un paralelismo con países similares al nuestro, alcanza con ver lo que sucede en Latinoamérica.

Colombia, cuenta con la "Política Nacional de Biodiversidad" que promueve la gestión integral de la biodiversidad y el "Programa Nacional de Biocomercio Sostenible 2014-2024" con el objetivo de facilitar la construcción colectiva de negocios sostenibles que potencien la equidad social.

Paraguay, tiene una "Estrategia Nacional y Plan de Acción para la Conservación de la Biodiversidad del Paraguay 2015-2020" y la "Política Y Programa Nacional de Biotecnología Agropecuaria y Forestal del Paraguay".

México cuenta con la "Estrategia Intersectorial de los Bioenergéticos" para avanzar en el desarrollo de la descarbonización del país y, por último,

Brasil, cuenta con diversos programas que promueven el desarrollo de la bioeconomía.

Este modelo ofrece una perspectiva más equilibrada y resiliente. En lugar de agotar nuestros recursos, busca aprovechar su potencial de manera sostenible, promoviendo la diversificación económica en sectores como la agricultura, la

Los beneficios de la bioeconomía son múltiples y tangibles. Desde una reducción en la dependencia de los combustibles fósiles hasta la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad, lo que nos brinda la oportunidad de redefinir nuestra relación con la naturaleza. Además, fomenta la innovación tecnológica y la colaboración entre sectores, creando un ecosistema económico más dinámico y adaptable a los desafíos del siglo XXI.

Argentina tiene una enorme oportunidad en este sentido: gran capacidad productiva, emprendedores innovadores y científicos reconocidos a nivel mundial. En este punto es preciso remarcar que los productos que provengan de fuentes renovables, el modelo productivo de reducción de huella de carbono, la economía circular y los bioinsumos, fundamentales en un país agrícola, son la punta de lanza de este profundo cambio.

La bioeconomía ya no es una mera posibilidad, sino una realidad. Muchos empresarios venimos trabajando hace años en este modelo económico y hay extensas pruebas de que este es el camino más próspero. El futuro ya es el presente y es responsabilidad de todos fomentar esta transformación sostenible.

### Joaquín Basanta

Presidente de AgroSustentable

# Sociedad

Salud

# La receta médica electrónica será obligatoria desde el 1° de julio

Lo anunció el Gobierno. Las provincias deben adherir con leyes propias. Mientras tanto, se seguirán aceptando las órdenes en papel, pero la idea es que el sistema digital las reemplace.

### Irene Hartmann

ihartmann@clarin.com

Desde el 1º de julio, la orden médica manuscrita podría empezar a quedar en el olvido, al menos en las provincias que adhieran a la nueva reglamentación de receta médica electrónica obligatoria que acaba de lanzar el Gobierno, en un nuevo decreto que afecta tanto a la prescripción de medicamentos como a las órdenes de estudios y prácticas.

El decreto 345/2024 se autodefine como una "readecuación" de la reglamentación de la ley 27.553 de "Recetas electrónicas o digitales", comunicada en un decreto anterior -de febrero de 2023-, gestado en el entorno de la ex ministra de Salud Carla Vizzotti.

En concreto, a partir del 1° de julio la receta electrónica será obligatoria. Para ello, cada provincia deberá adherirse al sistema con una ley propia. Mientras eso no suceda, las recetas en papel seguirán siendo válidas. Una vez que cada distrito tenga su norma, las órdenes de papel dejarán de existir allí.

En este sentido, la Provincia de Buenos Aires ya lanzó su propio sistema, vigente desde febrero.

En el Gobierno de la Ciudad, en tanto, contaron que ya cuentan con el sistema electrónico desde hace cuatro años para el sistema público

# Cada provincia deberá sumarse con una normativa propia.

de salud, y que estudiarán el impacto de este nuevo decreto nacional. "El sistema privado es el que debería adaptarse", explicaron.

Otro tema importante del decreto es la creación de un registro de plataformas para la elaboración de estas recetas. Se trata de un tema sensible y muy relevante, no tanto por los sistemas verificados que quizás ya usan algunas prepagas y obras sociales sino por los riesgos de que médicos cuentapropistas (por ejemplo) utilicen apps gratuitas sin verificación y confeccionen recetas electrónicas de las que se derive una descontrolada difusión de los datos personales de los pacientes.



Modernización. La receta electrónica se popularizó con la pandemia y ahora buscan terminar de habilitarla en todo el país. FERNANDO DE LA ORDEN

A la vez, acusando recibo del aumento sideral del comercio electrónico desde la pandemia, el decreto plantea que si bien la venta y despacho (de medicamentos) deben realizarse desde la farmacia, "en presencia de un farmacéutico responsable (director técnico y/o farmacéutico auxiliar), su venta y entrega al paciente podrá ser acordada por canales electrónicos determinados por la farmacia, mediante traslado al lugar que éste disponga a su conveniencia".

Se aclara que "es responsabilidad del profesional farmacéutico garantizar que el traslado se realice de modo seguro conforme los requisitos y los que la autoridad sanitaria establezca a tal efecto".

Un tema poco o mal difundido es el de la firma electrónica de los médicos, una herramienta fundamental que la receta electrónica argentina no incluye por ahora.

Hay que aclarar que una cosa es la "firma digital", y otra distinta, la "firma electrónica archivada", que posee unos atributos que la vuelven más difícil de vulnerar, en materia de seguridad informática.

La gestión de gobierno de Mauricio Macri había dado algunos pasos en la dirección de crear un registro gratuito de firmas electrónicas médicas archivadas, pero esa gratuidad se cortó en el gobierno de Alberto Fernández. Por eso, de los cerca de 100.000 profesionales de la Salud que hay, pocos tienen su firma archivada.

Clarín le consultó a la cartera de Salud si piensan avanzar en sea dirección, ya que el decreto sigue dando por "suficiente" la firma digital, pero explicaron que "no es necesario sumar otra tecnología". En este sentido, explicaron que el reciente lanzamiento de la Red Federal de Profesionales de Salud (RE-

# Los medicamentos se podrán entregar por delivery.

FEPS), una suerte de matrícula médica nacional, palia el déficit.

Explicaron que basta tener usuario y contraseña para entrar al RE-FEPS, que incluye una Ficha Única del Profesional de la Salud, una suerte de "contenedor de la información de cada profesional, con su identificación, formación y registros de matriculaciones, especializaciones y residencias".

Sin contar las condiciones de infraestructura paupérrimas en las que trabajan muchos médicos de las zonas más pobres del país, solo repasar el siguiente punteo vuelve válida la pregunta de si la Argentina está a la altura tener receta mé-

te: 1) Que los hackeos en los sistemas informáticos de las redes de farmacias y en los prestadores de salud no son infrecuentes; 2) que también son comunes los cortes de luz; 3) que hay profesionales de la salud mal pagos a los que no se les puede pedir un celular o computadora ágiles con buena conectividad para hacer recetas electrónicas; y 4) que otros tantos médicos, por falta de capacitación, no dominan las nuevas tecnologías.

Jorge Iapichino es secretario de Hacienda de la Confederación Médica de la República Argentina, institución que agrupa las 24 federaciones de médicos. En diálogo con Clarín, consideró fundamental avanzar con la firma electrónica archivada y la receta electrónica: "La estábamos esperando hace tiempo. Resistencias, no hay. Pero sí es cierto que hay médicos grandes a dica electrónica. Y el punteo es es- los que quizás les cueste más".■

Sociedad 29 CLARIN - MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

# Mientras un juzgado demora la definición, el Gobierno pide que más prepagas devuelvan plata

La jueza pide que se aclare si la demanda de Nación no choca con la orden de retrotraer subas. La Superintendencia de Salud denunció a otras 7 empresas.

### Pablo Sigal

psigal@clarin.com

El conflicto entre el Gobierno y las empresas de medicina privada sumó ayer un nuevo capítulo. El Juzgado Civil y Comercial Federal 9, donde recayó el amparo presentado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) contra 16 prepagas (ahora ya son 23), emitió un primer despacho sobre el tema en el que posterga una definición y, en realidad, le hace una pregunta clave al demandante.

"Atendiendo al tenor de lo resuelto el día 17.04.2024 por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía mediante Res. 1/2024 y toda vez que algunas de las empresas aquí demandadas se han visto alcanzadas por lo allí decidido, aclare el presentante si las pretensiones ejercidas en esta causa se ven modificadas en modo alguno, tanto en lo que hace a su objeto como a sus destinatarios, y en su caso ajuste los términos de la demanda", dice el fallo.

Lo que hace en los hechos este traslado de la Justicia a la Superintendencia es postergar una definición del amparo, al que el Gobierno recurrió en su denuncia de "cartelización" por los aumentos de los últimos meses que estuvieron por encima de la inflación. Dentro de esa denuncia se solicita a la Justicia que las prepagas devuelvan ese dinero a los afiliados.

Como se recordará, la avanzada del Gobierno contra las prepagas se movió por dos carriles. El primero fue la vía administrativa, por el que la que el Ministerio de Economía ordenó a siete prepagas retrotraer sus cuotas a los valores de diciembre y con esa base sumarle los índices de inflación de los últimos meses.

Esa resolución alcanzó a OSDE, Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical y Omint.

Por otro lado, el amparo presentado ante el juzgado Civil y Comercial N°9 fue contra parte de esas mismas prepagas pero además sumó a otras. Y en este segundo capítulo apareció un reclamo clave de lud y a Met Córdoba S.A.



Denuncia. El Gobierno planteó una posible cartelización de las empresas de salud. G. RODRÍGUEZ ADAMI

# Hay dos exigencias: bajar las cuotas y devolver lo cobrado.

todo este asunto: la devolución del dinero.

El amparo incluyó a OSDE, Swiss Medical, Medicus, Omint, Galeno, Medifé, Hospital Italiano, Obra Social Luis Pasteur, Hominis, Medicina Esencial, Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, Obra Social Unión Personal Civil de la Nación. Mutual Federada 25 de Junio, ACA Salud, Sancor Salud y Prevención Salud. Luego, en una ampliación de la demanda, sumaron al Sistema Integrado de Prestadores de Sa-

Fuentes del sector de las prepagas interpretaron el fallo de la siguiente manera: "Haciendo una lectura rápida del primer despacho, el Juzgado a cargo de Mercedes Maquieira apuntaría a que el amparo se superpone con la resolución administrativa de la Secretaria de Industria y Comercio".

Agregaron que, "sumado a eso, si los afectados interponen un recurso contra la resolución administrativa, ese recurso iría a Contencioso. Por eso también el Juzgado hace reserva de la competencia".

En los hechos, la decisión de Maquieira no hace más que dilatar la cuestión del reclamo del Gobierno y, en definitiva, saber si finalmente las prepagas tendrán que devolver lo que el Gobierno argumenta que cobraron de más.

Por último, afirmaron que "retrotraer y devolver pone al sistema en un callejón sin salida y quiebra el sistema. El financiador se da vuelta y le dice al prestador 'me tenés que devolver lo que te di y el prestador ya no lo tiene'. Y va a haber que volver a discutir los honorarios y servicios. Hay muchos centros de salud que están al borde del abismo. Se está suponiendo que se abre un canal de diálogo más político que jurídico".

Consultada la SSS sobre el fallo, fuentes del organismo respondieron que "se ratifica la acción de amparo y se amplía". Anunciaron que, al cierre de esta nota, agregaron más prepagas al reclamo. Es decir, de las 18 que ya sumaban con las últimas dos mencionadas, "ahora abarcará a 23, que contemplan el ese rol de manera definitiva.■

95% de los beneficiarios cubiertos por este régimen".

Las cinco nuevas que se incorporan son: Hospital Alemán, Hospital Británico, CEMIC, Grupo DDM S.A. y Círculo Médico de Lomas de Zamora. Es decir, que el gobierno quiere que estas cinco empresa también devuelvan dinero a sus afiliados.

En coincidencia con el fallo judicial, se conoció ayer un comunicado de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA), en el que su titular, Jorge Cherro, afirmó: "Hoy se desarrolla un conflicto sectorial, de público conocimiento, que repercutirá fuertemente en el sector prestador de servicios, entendiendo que somos parte de una cadena de valor que en su conjunto administra un bien público -la salud- con gestión privada. De no resolverse pronto, esta situación dejará fuera de juego, quebradas, a muchas instituciones".

En la concatenación de los últimos hechos ocurridos aparece también la declaración del último viernes de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAE-ME), de convocar a los 41 laboratorios extranjeros que la conforman a un congelamiento por 30 días de los precios de los medicamentos,

### Las cuotas no podrán aumentar por encima de la inflación.

uno de los costos clave que las prepagas tienen en sus coberturas.

El DNU 70, de diciembre del año pasado, desreguló el precio de las cuotas de las prepagas. Pero luego el Gobierno reculó y, al ver los resultados de esa "libertad", decidió volver sobre sus pasos, por la vía administrativa y la judicial.

La resolución de la Secretaría de Comercio, que es de aplicación inmediata, detalla lo abultadas que fueron las subas de esas siete entidades en el último tiempo, especialmente en enero y en febrero: el primer mes, de entre 40 y 50 por ciento, cuando la inflación de diciembre había sido del 25 por ciento. El segundo, de casi el 30 por ciento, si bien en enero la inflación por IPC fue del 20,6 y en febrero, del 13,2 por ciento.

El enfrentamiento del Gobierno con las prepagas derivó en que el titular de la Unión Argentina de Salud (UAS) y dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, renunciara a su cargo en esa cámara que reúne a las empresas de medicina privada. Si bien transitoriamente por reglamento quedó a cargo Juan Carlos Villalaroudet, vicepresidente de la UAS y dueño de Omint, todavía resta definir quién ocupará

Sociedad 30 CLARIN - MARTES 23 DE ABRIL DE 2024



El Easton Outlet Mall. Uno de los complejos ubicados a 15 km del centro histórico de Santiago de Chile. Tienen un formato similar a los de Miami.

En Santiago y Viña del Mar, este tipo de tiendas se convirtió en un imán para los argentinos que cruzan la cordillera en busca de productos baratos.

# Outlets en Chile: marcas, precios y dónde ir para ubicar descuentos de hasta el 70%

MENDOZA, CORRESPONSAL

Roxana Badaloni mendoza@clarin.com

En el último mes volvieron los tours de compras de argentinos a Chile para traer ropa, tecnología, electrodomésticos y hasta productos de almacén, a la mitad de precio que en nuestro país.

En la oferta de tiendas que ofrecen Santiago, la capital, y Viña del Mar, principal ciudad balnearia, están las propuestas de los outlets con importantes descuentos.

Son grandes naves con un promedio de 80 y 120 tiendas de marcas internacionales y algunas pocas locales, con productos al 30, 40 y 50% de su valor de venta inicial (la inflación anual en Chile es de 3,7%, por lo que el descuento es verdadero, no sobre precios inflados).

Es bastante habitual al llegar a las cajas para pagar, según los testimonios de argentinos que fueron estas últimas semanas, que ofrezcan otro descuento, de entre 15 y 30% al precio del valor outlet.

Solo entre el fin de Semana Santa y el posterior, en la frontera que une Mendoza con Santiago de Chile, cruzaron unas 60 mil personas, y hubo entre 4 y 10 horas de esperas en la Aduana de Los Libertadores.

Existe casi una paridad entre las monedas: 1.000 pesos argentinos son 1.112 pesos chilenos. De todos modos, conviene llevar dólares y cambiarlos en Chile para conseguir mejor cotización (hasta 980 pesos chilenos por 100 dólares).

Otra opción que evita deambular por casas de cambio, es comprar con tarjeta de crédito y pagar en el banco con stop debit y usar dólares físicos, entre el día de cierre y el día de vencimiento de la tarjeta, para no abonar el impuesto País.

En cuanto a qué productos de uso personal se pueden ingresar desde Chile, están incluidos: celulares, computadoras portátiles, tablets, indumentaria, bazar, perfumes, cosméticos, y electrodomésticos, sin pagar aranceles.

El monto de **franquicia libre** de impuestos por adulto en avión es de US\$ 500 y vía terrestre, US\$ 300. Los menores de 16 años tienen un 50% de esos valores libre de impuestos. Una familia tipo puede ingresar hasta US\$ 1.500 por viaje aéreo y US\$ 900, si van en auto. Si la compra supera el monto de la franquicia por familia, hay que abonar el Tributo Único, con una alícuota del 50% sobre el excedente.

Uno de los destinos más frecuentados está en Quilicura, a 15 kilómetros del centro histórico de San- no Internacional 2.440, Reñaca Al- el outlet Curauma, entre Viña del 22 dólares cada paño. ■

tiago de Chile. Allí hay varios outlets, como el Arauco Premium Outlet Buenaventura, el Easton Outlet Mally Las Américas Outlet.

Algunas marcas tienen outlets propios, por fuera de los complejos, pero todos en la misma zona, sobre la avenida San Ignacio, entre las rutas 5 y la 57.

Las zapatillas deportivas de primeras marcas, como Adidas, Nike o Puma, cuestan entre 30 y 70 dólares, según el modelo.

Entre los productos más demandados por argentinos en los outlets de Quilicura, están los botines de

# La franquicia libre de impuestos por adulto en avión es de US\$ 500.

fútbol, de 40 a 60 dólares; y las zapatillas de running, desde 50 dólares.

Por ejemplo, las zapatillas de moda, Adidas Campus, están en 80 dólares cuando en Argentina cuestan 171 mil pesos (170 dólares blue).

Para quienes eligen hacer compras cerca del mar, hay dos complejos que son los favoritos entre los argentinos: el Viña Outlet Park y el Arauco Carauma.

Viña Outlet Park está en el Cami-

to, a 15 minutos en auto de la playa de Viña del Mar, a 102 kilómetros de Santiago y a 400 kilómetros de la ciudad de Mendoza.

Cuenta con más de 93 tiendas y 110 marcas de mall a precios outlet. Tiene estacionamiento pago, patio de comidas, estación de servicio y la próxima inauguración de un supermercado marca Líder.

Este outlet de la localidad de Reñaca Alto abre de lunes a sábados de 10 a 19.30 y domingos y feriados, de 10 a 19.30. Con tiendas de primeras marcas como Converse, Levi's, Puma, Zoo York, Adidas, Everlast, Maui, Skechers, Head, Oneill, Cannon, Rozen, Samsonite o The North Face, con descuentos de hasta el 70%.

Otra opción para los que buscan outlets cerca de las playas de la Quinta Región es ir al Arauco Curauma, en la ruta 68, que une Santiago con Valparaíso, y a 25 minutos de Viña del Mar.

Está abierto de 10 a 20 horas. Y. además de las anteriores marcas mencionadas, tiene algunas que no están en otros outlets cercanos. como Nike, Under Armour, Amphora, Maui, Calvin Klein y Tommy Hilfiger.

Analía López, mendocina, cuenta que encontró más variedad en Mar y Valparaíso, y destacó que, en ese centro comercial, "no se paga estacionamiento".

"En Nike, compramos zapatillas entre los 40 y 70 dólares, unas calzas largas por 25 dólares y encontramos un perchero con prendas únicas, en el que había remeras térmicas por 15 dólares, tops deportivos por 9 dólares y shorts por 12 dólares", cuenta la turista de Mendoza. En Levis, Gustavo, médico de San Luis, se copó con la promo 3 prendas al precio de 2. Llevó jeans, camperas y camisas. "Estaba el local muy cargado de mercadería, con todos los modelos y talles", asegura. Un jean Levis cuesta 40 dólares en Chile y está por encima de los 100 dólares en Argentina.

En sábanas, frazadas y cubrecamas hay precios convenientes en el país trasandino. En la tienda Rosen, las sábanas tamaño super king, 35 dólares. En Canon, una frazada térmica dos plazas, 24 dólares.

Un cubrecama king, sobre el precio exhibido, tenía un descuento del 50%, y quedó en 30 dólares.

Fabiana, comerciante de San Juan, dice que los outlets de Chile tienen la misma disposición de productos que en los de Miami. "En las estanterías están todos los modelos exhibidos y abajo de cada modelo, están las cajas con todos los talles para llevárselo sin pedírselo a los empleados", describe. Cuenta esta turista que viajó hace dos semanas que en el local de Adidas del Viña Outlet, sobre el precio exhibido, al llegar a la caja, le hicieron un 30% más de descuento. Pagó 28 dólares un par de zapatillas.

Otras tiendas favoritas de los adolescentes son las de ropa y calzado outdoor. "En Rip Curl, mis hijos de 15 y 18 años se compraron las camperas de peluches de moda, a 30 dólares, cuando en Argentina no se consigue ni siquiera algo de esa calidad al precio de costo", destaca la comerciante sanjuanina.

También compraron una campera inflable de hombre en 40 dólares y cuando fueron a pagar, les hicieron un 10% más de descuento.

Las sábanas bordadas estaban a 2x1 y salían 21 dólares (10,5 US\$ cada una). Y un set de 4 almohadas, 19 dólares (4,75 US\$ cada una).

El mismo modelo de termo marca Stanley, en Chile cuesta 43 dólares y en Argentina 120 dólares.

Diego, distribuidor de lácteos en Mendoza, viajó en su camioneta con su pareja y sus dos hijas. Fueron a los outlets de Santiago. Pararon noche en un apart hotel, en Providencia, una habitación cuádruple, por 80 dólares, con desayuno. Esta familia compró un parlante HDR10 Pro para la computadora por 13 dólares, un televisor 55 pulgadas LG HD 4K por 300 dólares (en Argentina, desde 550 dólares) y una impresora por 50 dóla-

Consiguieron toallones, de buena calidad, por US\$ 15, y las toallas, por 5. Y cortinas roller blackout por Sociedad 31

Son pérdidas pequeñas pero constantes, que pasan inadvertidas. Pero que a fin de mes terminan pesando en el gasto total del hogar. Qué aparatos las causan.

# Electricidad: cómo eliminar consumos y ahorrar hasta un 15%

### **Martin Grosz**

mgrosz@clarin.com

Tras el nuevo aumento de tarifas eléctricas, que ya genera facturas con montos multiplicados, muchas familias se preguntan qué más podrían hacer para ahorrar energía. En esa misión, una de las primeras recomendaciones de los expertos es eliminar el llamado "consumo invisible".

También conocido como consumo "fantasma" o "vampiro", se trata del sigiloso gasto de electricidad que producen distintos artefactos electrónicos cuando parecen apagados, pero no lo están del todo.

Como quedan en un modo stand by (de espera) o con ciertos componentes activos (como transformadores, pequeñas luces y relojes), provocan un consumo eléctrico mínimo, aunque constante, que termina teniendo un peso relevante para el bolsillo.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) emitió un comunicado recientemente para advertirle a la población sobre el "gasto derivado de los dispositivos que 'chupan' electricidad, incluso cuando se encuentran inactivos".

"A menos que se los desenchufeexplicó el organismo-, no están realmente apagados los **televisores**, equipos de audio, hornos **microondas**, teléfonos inalámbricos, **computadoras**, consolas de videojuegos y demás aparatos con modo stand by, con baterías recargables y/o con reloj u otro panel informativo digital."

La **impresora**, el **módem** y el **router** son otros típicos ejemplos de equipos que pueden volverse "vampiros eléctricos" en las casas.

En conjunto, según datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE) citados por el ENRE, el "consumo vampiro" termina explicando entre **5% y 10% del consumo** de electricidad hogareño.

Por su parte, señalan, aquí la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL) calcula que puede representar todavía más: entre un 5% y un 16%. Con lo cual, al eliminarlo, ese sería el nivel de ahorro para el bolsillo.

"El ENRE recomienda detectar y combatir esta succión de watts que aumenta por goteo no sólo la facturación del servicio eléctrico, sino las emisiones de dióxido de carbono", aconsejaron las autoridades.

Una computadora de escritorio, por ejemplo, suele consumir entre 200 y 600 watts por hora (Wh) mientras está siendo utilizada. Pero luego, si la dejamos en stand by (suspendida) en vez de apagarla, quedará gastando hasta 75 Wh; y si queda en "hibernación", hasta 21 Wh, según el informe.

En el caso de una **notebook**, simplemente cerrarla (sin apagar) hará que siga consumiendo batería y que deba ser recargada antes: en suspensión su gasto llega a ser de 16 watts por hora. Cifra que en una consola de videojuegos puede elevarse hasta los 23 Wh.

Asimismo, estando inactivo pero no desenchufado, un equipo de audio podrá sumar 14 Wh, un microondas 4 Wh (con la puerta abierta se va a 25 Wh), un horno eléctrico 3 Wh, un televisor otros 3 Wh y cada cargador de celular hasta 0,5 Wh.

"A simple vista, puede parecer insignificante la cantidad de watts
que el consumo vampiro gasta por
hora. Pero la suma por día, semana, mes, semestre, año y el cálculo
del costo económico correspondiente legitiman la recomendación
de combatir esta filtración de energía eléctrica", planteó el ENRE.

A la luz de estos datos, el consejo es que los usuarios hagan el esfuerzo de acostumbrarse a apagar y desenchufar los artefactos "vampiros" al terminar de utilizarlos. "No se trata de desenchufar y enchufar a cada rato los aparatos que usamos durante períodos prolongados en el transcurso del día, por ejemplo nuestra computadora si trabajamos en casa", aclaró el ENRE.

"En cambio, sí conviene desconectar aquellos inactivos por un tiempo considerable (por ejemplo, cuando nos vamos de viaje) o los que usamos esporádicamente (por ejemplo, algún televisor que tengamos en una habitación para invitados)", añadieron. ■

# Cuánto pueden gastar tus aparatos \* En watts por hora



# Más noticias del día

Para robarle el auto

# Noquean a una chica que festejaba su cumpleaños

Samira y sus hermanos salían de un boliche en pleno centro de Godoy Cruz, en Mendoza, luego de festejar su cumpleaños número 29. Cuando pretendían irse, descubrieron que su auto había sido forzado y que un grupo de jóvenes intentaba llevárselo. Allí se desató una fuerte discusión que escaló en un violento ataque. Los tres hermanos fueron golpeados, pero la cumpleañera se llevó la peor parte: uno de los agresores la noqueó de una brutal trompada.



Salvaje agresión. En Mendoza.

Por una enfermedad grave

### Piden ayuda para un tratamiento en España

1.500 a 2.200

Isabella tiene 8 años y enfrenta el desafío de su vida. En enero recibió un noticia desgarradora: tras tener vómitos y dolores de cabeza, le hicieron una tomografía y descubrieron que tenía un tumor en el cerebro. Ese día empezó una durísima pelea que ahora debe seguir en el Hospital SDJ de Barcelona. Su familia busca fondos para los gastos médicos. Para ayudar se puede donar al alias bolsa.pista.marido. Carrera de caballos

### Apostó, no pagó y lo mataron de un balazo

enchufado

Un joven fue asesinado de un balazo tras perder una importante suma de dinero en las carreras cuadreras en la localidad misionera de Pozo Azul. El acreedor y propietario de uno de los caballos -que vive en Puerto Iguazú- es el acusado del crimen y aún no pudo ser detenido por la Policía. Creen que se fugó a Brasil. La víctima tenía 23 años y era de Bernardo de Irigoyen, donde trabajaba como remisero.

Sociedad CLARIN - MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

# Caso Cohn: contradicciones y un careo entre las enfermeras

Una testigo dio una versión distinta a lo que había declarado hace siete años. Y otra planteó detalles que no coincidían. Por eso el fiscal las enfrentó.

Ignacio Sala

32

isala@clarin.com

El juicio por la muerte de Alejandro Cohn continuó ayer con la declaración de los enfermeros que intervinieron en el caso. Y aparecieron las primeras contradicciones. Cohn, hermano del director de cine Mariano Cohn, murió el 29 de julio de 2015 después de ir a atenderse al Hospital de San Isidro por una bajada de azúcar. Hay nueve médicos acusados por homicidio y y violación de elementos de prueba.

El fiscal Diego Molina Pico (el mismo que investigó el caso García Belsunce en 2002) advirtió la grieta entre los profesionales de salud que atendieron a Cohn, en especial cuando llegó el turno de declarar de Nancy Edith Flores, ex supervisora del área de enfermería.

En su testimonio, Flores obvió mencionar si a Cohn le realizaron maniobras de reanimación ya que, como había sido declarado en 2017, éste ingresó con paro cardiorrespiratorio a la zona de shock room. Consultada por el fiscal sobre si Cohn estaba cursando un paro, Flores dijo que "evidentemente sí y por eso lo intubaron". Sin embargo, el fiscal ahondó en si Cohn fue ingresado con ropa o no. Flores dijo que sí entró con ropa, y que allí lo desvistió Erlith Valverde, otra enfermera.

Según Flores, ella dejó a Cohn en el shock room y se retiró. Sin embargo, en 2017 había declarado que Cohn no tenía signos vitales una vez allí, y que pudo saberlo ya que éste no respondía. En tanto, ayer dijo que no recordaba haber pasado por esa situación.

Cuando Flores culminó y el juez

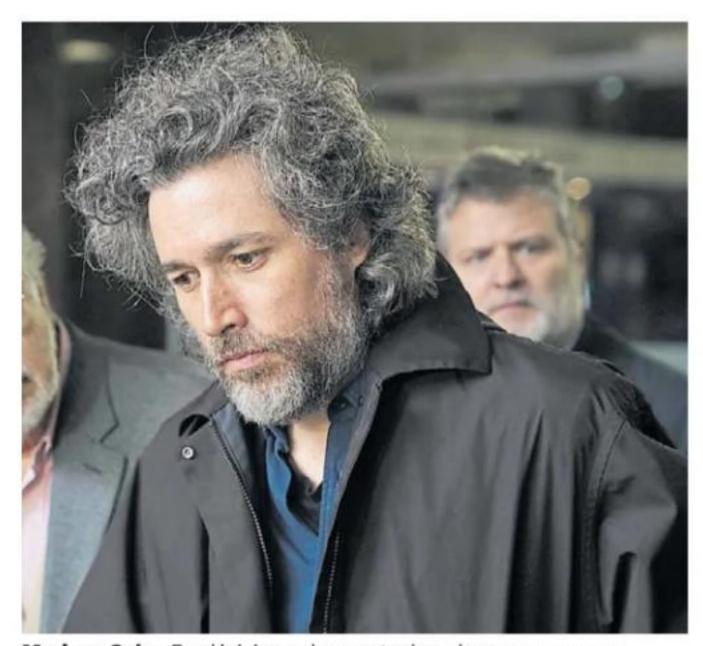

Mariano Cohn. En el juicio por la muerte de su hermano. G. ADAMI

VW BEETLE CONVERTIBLE Ocampo pidió que se llamara a la próxima testigo, Valverde, el fiscal requirió que Flores permaneciera retenida para someterla a un careo con Valverde. Ésta comenzó su declaración asegurando que Cohn ingresó en estado de somnolencia y con dificultad para respirar, no caminando y con plenas facultades de habla, como la querella afirma.

Luego de que convulsionara en la zona de consultorios de guardia, según Valverde, a Cohn se lo trasladó a la zona de shock room y se trató de intubar, pero la maniobra no pudo ser completada. "Yo no le saqué la ropa al paciente", dijo, pero en 2017 había afirmado que tardó 7 minutos en sacarle la ropa para que se le pudiera realizar una traqueotomía. "No recuerdo haberlo dicho", contestó.

Otro de los aspectos en los que más énfasis hizo el fiscal fue en que todo lo que sindicó Valverde no está asentado en el reporte que ella inició. "Yo le iba dictando a una compañera, Adriana del Valle Freire, lo que observaba. Pero luego supe que no anotó nada". Sin embargo, en la audiencia de este lunes, Valverde dijo que ambas enfermeras estaban atendiendo a diez pacientes cada una. ¿Como, entonces, confió a su colega la anotación de todo si Freire estaba atendiendo a diez pacientes, aproximadamente?, se preguntó Molina Pico". ■

**EN CADA ENTREGA** 

**UNA GUÍA CON FICHAS** 





FIAT 600

DELIGEOT



# **ESTA SEMANA EN REVISTA ARQ**



# MARINA, EN BLISS BUENOS AIRES UN COLOSO DE HORMIGÓN EN SAN FERNANDO

REVISTA ARQ, CADA MARTES EN TU KIOSCO





Sociedad 34 CLARIN - MARTES 23 DE ABRIL DE 2024



Devastados. Corina Solofrano (42) y Francisco Di Luciano (41), los padres de Gianfranco.

La familia de Gianfranco Di Luciano tiene dudas sobre la droga que tenía su hijo cuando lo mataron en un boliche.

# Un amigo de "El Colo", en la mira por el crimen del joven de 20 años

Esteban Mikkelsen Jensen emikkelsen@clarin.com

"Si te apreto acá, ¿qué pasa?". Desafiante, "Taielcito", de 19 años, apoyó el dedo en el botón de "power" de la computadora del DJ de Teatro Woodstock, un salón de San Justo (La Matanza), en la ruta 3, que suele alquilarse para conciertos y fiestas privadas. Estaba insistente con sus exigencias para que pasara las canciones que pedía. Había reservado la mejor mesa del VIP, pegada a la consola, pero con su grupo empezó a molestar a todos los que estaban alrededor, mientras corría el champán.

El joven se subió a la cabina del DJ y la solicitud ya fue en tono de orden. Le estrechó la mano, que apretó más fuerte de lo normal, como para que no quedaran dudas de que no solo era algo "de onda".

Al bajar, "Taielcito", como le dicen algunos amigos a Yoel Taiel Tambussi, quien llevaba cinco meses "prófugo" por el crimen de un jubilado y había entrado al salón con una pistola 9 milímetros en la cintura, cayó sobre un grupo de jóvenes que no sabían que él era un pesado del delito, "un chorro conocido", describen las fuentes. Entre ellos estaba Gianfranco Di Luciano, "El Colo", un chico de 20 años muy querido en Parque Patricios.

de abril, Tambussi disparó tres veces hacia arriba, lo que muestra una filmación hecha con un teléfono celular. Nadie resultó herido.

El cuarto tiro impactó en la frente del "Colo", que cayó fulminado. Su amigo Alan, al que había acompañado desde Buenos Aires, salió corriendo. Allí quedaron tres vainas servidas y, en un bolsillo de su campera, una bolsa tipo Ziploc con 23 dosis de cocaína y tusi.

"Nuestra hipótesis principal fue que este muchacho Alan le dijo 'teneme esto' o que directamente se le plantó la droga dentro del boliche", sostiene Francisco Di Luciano (41), papá del joven asesinado. Quienes lo conocían refuerzan esto del "favor" al amigo y sintetizan: "el Colo no sabía decir que no".

Con el correr de las horas, la postura del hombre varió. El fin de semana, en Instagram, redobló la apuesta y publicó su foto: "podría ser cómplice del asesinato. Si lo ven llamen al 911", escribió tras señalarlo como quien llevó a Di Luciano "a una trampa mortal". Al padre todavía le resuenan las palabras del comisario que le anunció la muerte del chico. "Hubo un tiroteo adentro, a su hijo le pegaron un tiro en la cabeza y está muerto ¿su hijo vendía drogas?". Francisco se tiró al piso llorando y su esposa, Corina Solofrano (42), quedó en shock.

Los allegados al chico insisten: Pasadas las 5.30 del domingo 14 "No era transa". Y apuntan al ami-

go con el que fue esa noche al boliche. De todas maneras, el tema de las drogas no es central en la investigación del fiscal Matías Folino, de Homicidios de La Matanza.

Tambussi, cuando fue detenido, llevaba dos dosis idénticas a las que hallaron en la campera de la víctima ¿existió una discusión en medio de una venta de drogas entre Tambussi y el amigo de Di Luciano? ¿este último no dice todo lo que sabe? ¿tuvieron Taiel y Alan protección policial tras el crimen?

"Yo no no disparé, fue alguien de mi grupo, pero no voy a decir quién", declaró el detenido. Horas después se entregó un adolescente de 17 años que integraba su grupo y la causa pasó a manos de Pablo Insúa, de la UFI N°1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Los papás de Luciano recibieron a Clarín en su casa de Parque Patricios. "Somos clase media justa, esta casa es herencia de mi abuelo. De lo contrario estaríamos viviendo en un monoambiente alquilado", remarca Francisco. El silencio en la habitación del "Colo" impacta. Están sus trofeos en Huracán, donde jugó desde los 3 años hasta la pandemia de Covid. Empezó en baby fútbol, siguió en futsal. Jugaba de 9 y era fanático del "Globo" como su papá, de no faltar nunca al estadio Ducó. El vicepresidente del club, Abel Poza, visitó a la familia para solidarizarse.

# Ofrecen \$5 millones de recompensa para hallar al homicida del peluquero

Luis Abel "Abelo" Guzmán, acusado de matar a Germán Medina, está prófugo desde hace más de un mes.

Luis Abel "Abelo" Guzmán (43), el peluquero que asesinó a su compañero de trabajo Germán Medina en una peluquería, está prófugo desde hace más de un mes. El Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa de 5 millones de pesos a quien aporte datos que permitan localizarlo.

"Desde el Programa Nacional de Recompensas colaboramos con las autoridades de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires para localizar a Luis Abel Guzmán, prófugo y asesino de Germán Medina, peluquero asesinado en el barrio porteño de Recoleta", comunicó a través de sus redes sociales la cartera que dirige Patricia Bullrich. Sobre Guzmán pesa un pedido de captura nacional e internacional vigente desde el 21 de marzo. Las denuncias se pueden realizar de manera anónima a través de la línea 134.

El homicidio ocurrió alrededor de las 20 del miércoles 20 de marzo, en un salón de belleza, en Beruti al 3000. Mientras los empleados disfrutaban de un momento de distensión al término de la jornada de trabajo, Guzmán empuñó un arma de fuego y le disparó en la cabeza a Germán Medina (33), quien trabajaba como colorista al igual que él.

Después de ejecutar a su compañero en presencia del dueño del local, el asesino escapó por una ventana, que abrió previamente "Charly" Azorín, el encargado del salón, quien fue testigo del asesinato.

El agresor también persiguió a Verdini en el interior del local. En otras imágenes que se difundieron, correspondientes a un sector de la peluquería donde de observaban capas, productos y elementos de los trabajadores, se alcanza a ver al dueño cuando entra corriendo y se esconde agazapado detrás de una puerta. Más tarde entra en cuadro Guzmán empuñando la pistola. Según lo que se puede distinguir en las imágenes, al no encontrar al dueño de la peluquería, desistió de perseguirlo y volvió al sector principal del local para huir.

El asesino de Medina fue buscado inicialmente en su casa de Agrelo al 1500, en Merlo, pero el allanamiento arrojó resultados negativos. Algunos días más tarde se realizó un nuevo procedimiento en Paso al 700, en Balvanera, donde vive uno de los hermanos de Guzmán y donde habría dormido los días de semana. antes del crimen de su compañero. También siguieron la pista de que podía haber vuelto hacia Santiago del Estero, pero tampoco lo encontraron. Su madre, Cecilia Guzmán, que vive en esa provincia, le pidió públicamente que "se entregue lo más pronto posible".

Los investigadores creen que Guzmán premeditó el asesinato. Poco se sabe sobre qué hizo luego de escapar. Hace diez días, Interpol emitió una alerta roja para encontrarlo y capturarlo. ■



Buscado. Luis Guzmán (43) mató de un disparo a Germán Medina.

Sociedad 35 CLARIN - MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

# Matan a golpes a un futbolista a la salida de un boliche

Jesús Buffarini fue atacado a la madrugada del domingo en General Cabrera, Cordoba. Uno de los agresores se entregó y buscan a otros dos sospechosos.

Mario Buffarini (63) apenas puede con su alma. Acaba de perder a su hijo Jesús, de 23 años, golpeado ferozmente por un amigo y compañero de fútbol, después de una discusión que tuvieron en un boliche de General Cabrera, a 215 kilómetros hacia el sur de la ciudad de Córdoba por las rutas 36 y E90. El hombre revive el dolor que ya atravesó en diciembre de 2017, cuando otro hijo suyo, Ezequiel (24), medio hermano de Ezequiel y flamante papá, murió al ser atropellada su moto por una camioneta.

El padre de los dos hermanos fallecidos ya había sufrido otro duro revés en 1994. "Vengo de perder a un hermano de 24 años en un accidente. En 2017 pierdo a un hijo de 24 años, con un bebé de diez días ¿saben cómo se solucionó eso? Con un millón de pesos para la madre. La vida de mi hijo, la vida de mi hermano, valió un millón de pesos", se lamentó Mario Buffarini.

Ezequiel, papá de una nena de 4 años, jugaba al fútbol como delantero en Independiente Dolores de General Cabrera, que integra la Liga Regional de Río Cuarto. Era familiar de Julio Buffarini, futbolista de Independiente. Su padre Mario es primo hermano del ex defensor de Atlético Tucumán, Talleres de Córdoba, España, San Pablo de Brasil, Ferro, Boca y San Lorenzo.

En el mismo equipo que integraba Ezequiel se había desempeñado como arquero su amigo Federico Cabrillana (23), detenido como su presunto agresor. Los dos se seguían en Facebook.

El hecho trágico ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del domingo. Hubo una pelea en el interior de un boliche ubicado en el bulevar Fangio, de General Cabrera, localidad del departamento Juárez Celman. "A mi hijo lo sacan de la confitería por la discusión, agarra su autito y se va a su departamento, lo siguen tres personas y, cuando baja del vehículo, lo agarran a trom-

padas. Jesús se agachó porque no podía con los tres, eran dos los que pegaban, y lo mataron a patadas, hasta que llegó un sobrino y un amigo de mi hijo y lo llevaron al hospital", reconstruyó Mario.

En declaraciones a El Doce TV, el papá de la víctima dijo que "no hay explicación de por qué tanta violencia. Me gustaría preguntar a esa gente qué sienten los padres, qué sienten ellos ahora ¿estarán felices

de haber quitado una vida?".

Buffarini consideró que el crimen fue "premeditado", ya que "si la discusión había terminado en la confitería, por qué seguirlo, ellos eran conscientes de lo que iban a hacer, fueron a pegarle y lo hicieron hasta matarlo". De acuerdo a su relato, Jesús se fue del boliche hasta su departamento, ubicado a diez cuadras, en su Peugeot 306. Apenas se bajó lo atacaron a golpes.

El fiscal de Instrucción Daniel Miralles, de Río Cuarto, imputó a Cabrillana por "homicidio preterintencional", es decir, cuando se agrede a una persona sin intención de matar. La víctima sufrió graves lesiones, consecuencias de las patadas y trompadas que recibió, sobre todo en la cabeza. Un amigo y un primo lo llevaron al hospital, donde no pudieron salvarlo.

"Somos un pueblo de 20 mil habitantes. Si jugaban al fútbol juntos, eran amigos, por una discusión llegaron a matar, no hay forma de entender", completó el papá de Jesús.

Para el hombre, el otro joven que le pegó a su hijo, de apellido Melano, se entregó acompañado por un abogado. Y la persona que los llevó en su auto, de apellido Arias -afirmó-, "también es responsable".

Por otro lado, Ezequiel Buffarini había embestido una camioneta, manejando su moto, a las 3 de la madrugada del 30 de diciembre de 2017 en la esquina de Marcelo T. de

# El hermano de la víctima murió en 2017, en un accidente vial.

Alvear y Chile, del barrio Banda Norte, en Río Cuarto.

La víctima circulaba sin casco en una Honda Tornado 250, cuando chocó contra el lateral derecho de una Toyota Hilux conducida por un joven de 28 años. Ezequiel Bufarini falleció tres días después del accidente en el hospital San Antonio de Padua y su familia decidió donar los órganos.

Según la versión de la familia Buffarini, el conductor de la camioneta había hecho un giro imprevisto en la calle y esa maniobra provocó el impacto fatal. En ese momento, el semáforo de la esquina estaba funcionndo de manera intermitente. "Si hubiera semáforos funcionando, mi hijo estaría vivo", declaró Cristina Zabala, la mamá del joven, al diario Puntal. ■



Pelea fatal. Ezequiel Buffarini (23) era delantero de Independiente Dolores, en la Liga Regional de Río Cuarto.

# Asesinato en el country: piden preventiva para la empleada

### Natalia locco

niocco@clarin.com

El fiscal Germán Camafreita pidió convertir en prisión preventiva la detención de Rosalía Paniagua (34), la empleada doméstica acusada del homicidio de Roberto Wolfenson (71), un ingeniero electrónico asesinado hace dos meses en su casa del country La Delfina, en Derqui.

La mujer había trabajado tres semanas en la casa de los Wolfenson y, según la acusación fiscal, lo mató el 22 de febrero antes de las 13.53. Está acusada de "robo calificado por el uso de arma utilizada en forma impropia en concurso real con homicidio criminis causae".

"En primer término, la imputada Paniagua se coloca en el lugar del hecho, más aún, fue la última persona que vio con vida a Roberto Eduardo Wolfenson Band, Confirma la hipótesis fiscal, ya que el hecho ocurrió momentos antes del egreso, a las 13.53 del 22 de febrero de 2024, afirmando que el ataque se produjo antes de que saliera del barrio cerrado", indicó Camafreita. Esta afirmación es importante

porque la autopsia difiere con este plazo y determinó que Wolfenson murió un día después, el 23 de febrero, entre las 13 y las 19.

"Sin perjuicio con la data de la muerte, la médica autopsiante indicó que el cálculo es multifactorial. Es decir que diversas cuestiones del ambiente donde se hallaba el cuerpo, cuestiones climáticas y la salud propia de la víctima improntan en la ecuación. Al desconocerse estas circunstancias ajenas arrojó un resultado estimativo", argumentó el fiscal.

ticia utiliza para determinar el rango horario estableció -basado en "elementos probatorios objetivos y testimonios brindados"- que Wolfenson falleció el jueves 22 de febrero por las "señales de vida" como "mensajes con amigos" y que no posee ingresos a sus correos electrónicos ni cuentas bancarias. Tambiénconfirmó que el cuerpo fue hallado con la vestimenta que usaba Wolfenson para sus clases de gimnasia de los jueves. Además señaló que era una persona "regular y estructurada", pero no avisó que no iba a asistir a su clase, pese a que siempre lo hacía.

Para el fiscal Camafreita, Wolfenson falleció ese día, antes de la salida de la empleada del country, por su "mecanismo homicida". En su Entre los elementos que la Jus- declaración, la mujer admitió ha- del delito y de la pena. ■

### ber robado elementos de valor, aunque culpó a "Félix" por el cri-

men. "Paniagua confirmó que sustrajo pertenencias faltantes. No sólo fue mencionado por ella, al referirse que se llevó las mismas en la mochila sino también se le encontró en su domicilio el parlante sustraído y se logró dar con el local de fundición de metales que le compró el candelabro de bronce sustraído", repasó el fiscal. La imputada manifestó que "manipuló el teléfono celular" de la víctima.

El fiscal Camafreita pidió al juez Nicolás Ceballos, del Juzgado de Garantías N° 6, que convierta la detención de Paniagua en prisión preventiva, al menos hasta llegar a juicio, por considerar que existe riesgo de fuga debido a la gravedad

# Deportes

## **Fútbol local**



Muy ajustada. Así definieron en el VAR la jugada de la polémica en el Superclásico. Al final, decidieron no convalidar el gol que ponía a River en ventaja en el segundo tiempo.

# El audio que muestra cómo el VAR y Falcón Pérez decidieron anularle el gol a River en el Superclásico

El árbitro habló con Baliño y su asistente Suárez. Revisaron cuadro a cuadro y desde Ezeiza llegaron a la conclusión de que la pelota no había cruzado toda la línea de sentencia.

La AFA publicó el audio del VAR sobre la polémica sobre el gol anulado a River en el Superclásico con la intervención de la tecnología, una jugada bisagra en el duelo por los cuartos de la Copa de la Liga.

El árbitro Yael Falcón Pérez dio el gol apoyado en el asistente 1, Juan Pablo Belatti, hasta que Jorge Baliño, desde el VAR y Ariel Suárez, en el AVAR, le advirtieron que iban a revisar si la pelota había ingresado en su totalidad.

Suárez reemplazó a último momento al designado Lucas Novelli quien sufrió de "síndrome vertiginoso". Y en el diálogo, Falcón dice "Sí Ignacio". Es que a Baliño suelen llamarlo por su segundo nombre.

"Su portero alcanza a evitar un gol despejando el balón sobre la línea de meta, el cual no ingresa en asistente, en perfecta línea con el penúltimo defensor, pero oblicuo a la línea de gol, no puede tener la mejor visión para esta difícil decisión. Entiende que el balón ingresó completamente y convalida gol del

equipo blanco y rojo", afirmaron desde la AFA.

Y sigue la presentación en off del video compartido en el canal de Youtube: "El equipo VAR, en su chequeo con distintos ángulos y velo-

cidades y en uso de las consideraciones, evidencia en imágenes que efectivamente el balón no ingresa totalmente a la meta, y comunica al árbitro lo sucedido".

La charla completa

### LA VERSIÓN DE CHIQUITO ROMERO

# "Ni yo les podía decir a mis compañeros si la pelota entró o no"

"Le falta el final de la pelota para que entre, no entró. Lo importante que es la tecnología, que muchas veces se usa bien, pero lo más importante sería que ponga el reloj, que el árbitro tenga el reloj. El reloj dice si es gol o no gol en el instante", sostuvo Sergio Romero tras el partido que decidió su totalidad a la portería. El árbitro la clasificación de Boca para las

semifinales, donde se las verá con Estudiantes. Chiquito continuó su comentario sobre la jugada que cambió el curso del partido: "La pelota fue muy al límite, en el momento fue muy al límite. Ni yo le podía decir a mis compañeros si entró o no entró. Como era tan al límite, espera la decisión del VAR, que le iban a decir al árbitro qué había pasado".

El arquero fue decisivo con su volada hacia atrás para evitar que la pelota entrara en su totalidad. Del lado de River, cuando a Martín Demichelis le preguntaron por la jugada dijo "no la vi". Y no faltó a la verdad, desde su posición, a ras del piso, era imposible ver se la pelota había pasado la línea.

-VAR: Para mí no entró. ¿Tenemos la baja ahí? ¿Esa es la baja?

-AVAR: Tranquilo, Yael, la estamos mirando... Es dura.

-VAR: ¿La que tenemos a media altura? ¿Este es el punto de contacto que vimos recién? Dame un cuadro más ahí. La opuesta de la seis. Esa, mirá... Un cuadro más, un cuadro menos...

-AVAR: Es muy ajustada, Yael.

-Arbitro: Están fijándose si entró o no entró. ¿Está bien? Tranquilo.

-VAR: Yael...

-Arbitro: Sí, Ignacio.

-VAR: Para nosotros, no gol. El balón no ingresa totalmente. ¿Está?

-Árbitro: Ok, vamos con un bote a tierra. Bote a tierra, Ignacio. ¿Me escuchás?

-VAR: Sí, Yael, bote a tierra.

-Arbitro: Bien, revisión comple-

ta.

# Barcelona pedirá a la Justicia la repetición del clásico con Real Madrid

Lo anunció el presidente Laporta. Es por el gol no concedido a Lamine Yamal cuando iban 1-1. Luego, los blancos ganaron 3-2 sobre la hora. La jugada fue parecida a la que ocurrió en Córdoba.

En el Santiago Bernabéu también hubo un gol fantasma en el clásico Real Madrid-Barcelona, casi en simultáneo a lo que ocurría en Córdoba. En el clásico español, cuando igualaban 1-1, no fue convalidado un tanto del joven barcelonista Lamine Yamal luego que el arquero Andriy Lunin retuviera su remate justo por debajo de los tres palos.

Ante lo que terminó en derrota por 3-2 con un gol del inglés Jude Bellingham en el minuto 91, Joan Laporta confirmó que no descarta pedir la repetición del clásico. Antes, buscará reunir las pruebas necesarias para solicitarlo.

"Como club queremos tener la seguridad sobre lo que pasó y es por eso que desde el FC Barcelona requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros (CTA) y a la Federación Española de Fútbol (RFEF) para que nos facilite la totalidad de imágenes y audios que generó la jugada", explicó Laporta a través de un video institucional difundido por las redes sociales de la entidad azulgrana.

Sin embargo, el CTA se opondría a las exigencias del presidente catalán ya que no tiene en mente brindarle imágenes de un partido a ningún equipo, según consignó Marca, el diario deportivo muy vinculado al Madrid. Se trata de una regla que establecieron desde la implementación del VAR y que hasta el momento cumplieron a rajatabla. El Comité considera que el desempeño del equipo arbitral fue notorio durante todo el partido. Difundió ayer los audios del VAR en la que el encargado dice "no tenemos ninguna evidencia de que el balón haya entrado".

La jugada de la polémica parece ser menos difícil de resolver que la del River-Boca. Las imágenes de TV muestran al arquero Lunin con las dos manos dentro del arco sosteniendo la pelota tras el remate del joven Yamal que hubiera puesto adelante al Barça.

A pesar de las nulas intenciones del CTA en compartir las imágenes, Laporta en su comunicado siguió insistiendo en que "si una vez ana-



La imagen. Las dos manos de Lunin dentro del arco. Con la pelota...

lizada la documentación entendemos que se produjo un error en la apreciación de la jugada, que es lo que pensamos, arrancaremos todas las acciones oportunas para revertir la situación sin descartar las acciones judiciales que hagan falta. En caso de confirmarse que fue un gol legal, iremos

más allá y pediremos la repetición del partido tal y como pasó en un encuentro de ámbito europeo por error del VAR" dijo el presidente.

Laporta tiene jurisprudencia que lo respalda. De confirmarse que fue un gol legal, el Barça pedirá la repetición del partido, "tal y como ha ocurrido en un partido de ámbito europeo por un error del VAR".

Dicho encuentro al que se refiere Laporta ocurrió en enero de este año, en la liga de Bélgica, en un duelo entre Genk y Anderlecht que volvió a jugarse a raíz que los encargados de manejar la tecnología cometieron una mala aplicación del reglamento para dictaminar la resolución de una jugada.

Más allá de la jugada del gol fantasma de Yamal, Laporta también dijo estar "en desacuerdo con diversas acciones en el transcurso del partido que, pudiendo ser consultadas en el VAR, se obvió esta herramienta por parte del árbitro de manera incomprensible". Laporta nunca se mostró conforme con la forma en la que la tecnología se aplica en partidos de fútbol.

"Como presidente del FC Barcelona quiero transmitir la insatisfacción que produce que un día después de uno de los partidos más importantes del calendario mundial el mal uso de una herramienta como es el VAR nos esté marcando la agenda", lamentó Laporta. ■

# La gran polémica en el Kempes se hubiera evitado con un reloj

El Detector Automático de Gol se utiliza en Inglaterra, Italia, Francia y Alemania. En Argentina costaría alrededor de 5 millones de dólares anuales.

"Lo más importante sería que pongan el reloj. Que el árbitro tenga el reloj. Que el reloj te dice gol o no gol en el instante", dijo Chiquito Romero tras el Superclásico. Romero lo dijo con conocimiento de causa. La Premier League, donde jugó en Manchester United, implementó este sistema de detección automático de gol en la temporada 2013 y lo mantiene hasta la actualidad. Luego se sumaron la Bundesliga, la Ligue 1 e Italia (Serie A y Serie B, incluso).

En Italia, la tecnología de gol se instaló en 2015-16,. Desde entonces se ha utilizado de manera ininterrumpida y sin apenas escándalos pese a los 5 milímetros de margen de error. El coste anual de la tecnología de gol ronda los 2 millones de euros, según medios locales.

lizar el Ojo del Halcón en la misma temporada al contratar a la empresa alemana Goalcontrol. Sin embargo, al término de la 2017-2018, rescindió el contrato por los numerosos errores de apreciación del dispositivo. El campeonato galo optó entonces por recurrir a la británica Hawk-Eye, más cara que Goalcontrol, pero más fiable según la experiencia en la Seria A, la Premier y la Bundesliga. Ese vínculo se renovó en 2022 por dos años a cambio de 3 millones de euros.

¿Cuál es el principal impedimento para que se aplique en Argentina? El económico, obvio. Su utilización obligaría a una inversión de unos 5 millones de dólares por temporada, teniendo en cuenta que son 567 partidos los que se jue-La Liga francesa comenzó a uti- gan entre Liga Profesional y Copa



DAG. El sistema avisa al árbitro.

de la Liga. En la Premier, que cuenta con 20 equipos en la máxima categoría, se desembolsan unos cuatro millones de dólares.

que, en todo un año calendario, la utilización de este sistema es mínimo y no justifica a ese desembolso, además de que obliga a tener una licencia FIFA, tal como ocurrió con la implementación del VAR.

El Detector Automático del Gol (DAG) que a nivel FIFA se implementó desde la Copa Confederaciones 2013 y el Mundial masculino de Brasil 2014, "permite determinar de forma instantánea si el balón ha rebasado o no en su totalidad la línea de meta".

"Esta tecnología está diseñada de manera que el juego no deba detenerse ni se vea afectado en modo alguno, ya que la señal llega únicamente al reloj del primer árbitro. Salvo que los organizadores de la competición decidan mostrar una repetición, la información solo está a disposición del árbitro, que puede recurrir a ella si tiene alguna duda", explicó la propia FIFA.

El sistema utiliza 14 cámaras de alta velocidad situadas a lo largo de todo el terreno, incluidos ambos arcos. Las imágenes tomadas en tiempo real son analizadas al instante por una computadora y manda una señal al árbitro para decirle si el balón pasó o no la línea de El análisis de mercado marca gol. El reloj vibra y en la pantalla 9000 partidos analizados. ■

#### aparece la palabra "Goal".

Entonces, en la Liga Profesional, se necesitarían 392 cámaras para 28 estadios (si es que Barracas Central termina sus refacciones y regresa a Olavarría y Luna).

En estos diez años de implementación también ha habido fallos. En 2021-2022 de la Bundesliga, el partido que disputaron Mainz-Arminia validó como gol una jugada en la que el reloj avisó erróneamente de que había entrado. El referí, anuló el tanto tras consultar el VAR.

En Inglaterra apareció el error más grave con el Ojo de Halcón, aunque en sentido contrario. En Aston Villa - Sheffield United, en plena pandemia. Orjan Nyland, arquero de los Villanos, se metió con la pelota en su propio arco, pero el reloj no avisó al árbitro Michael Oliver, que no dio validez al tanto. Sin embargo, la jugada no fue revisada en el VAR, ya que se consideró que esta tecnología era infalible. Tras el partido, y viendo las imágenes, la empresa 'Hawkeye' reconoció que la pelota había entrado y pidió perdón. En su explicación, señaló que las siete cámaras de ese arco fueron ocultadas por el arquero y los postes y que el único error en

38 **Deportes** CLARIN - MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

#### **Fútbol local**

El técnico de Boca convenció a los jugadores con su idea y el plantel le responde. Ante River ajustó detalles tácticos que le dieron el triunfo.

# Las claves de Diego Martínez, el gran ganador del Superclásico

Opinión

#### Maximiliano Uría

muria@clarin.com

Diego Martínez inclinó el cuerpo levemente para atrás y agitó los brazos en el aire sin demasiada fuerza. Cruzó abrazos con sus colaboradores, felicitó a varios de los que estaban en el banco y caminó unos metros para estrecharle la mano a Martín Demichelis. Volvió a su lugar, se detuvo y la ficha le cayó: se emocionó. Fue a buscar a los suyos a la platea Ardiles y gritó. Luego partió rumbo al vestuario. Así festejó el entrenador de Boca el rutilante triunfo ante River en Córdoba y la primera reflexión que asoma es que es un buen vencedor. La segunda es mucho más potente: Martínez fue el gran ganador de Superclásico.

El duelo contra River se presumía crucial para el técnico de 45 años. Una eliminación podría desmoronar lo que poco a poco fue construyendo desde que asumió en enero: todo quedaría cuestionado. Pero la victoria en el Kempes puede funcionar ahora como una catapulta porque Boca ganó jugando bien al fútbol, asumiendo el protagonismo y respetando al rival de toda la vida en la medida justa. Vale recordar que muchos hinchas boquenses se quejaron en los últimos años por la acti-



Toda la emoción. Diego Martínez festejó un gran triunfo. F. DE LA ORDEN

tud con la que jugaba el equipo cada vez que se medía contra el elenco de Núñez. Ya el Boca de Martínez había demostrado bastante en el 1-1 de febrero en el Monumental. Aunque lo de Córdoba fue muy superior.

Lo ganó de principio a fin Boca porque los jugadores están convencidos de la idea de Martínez. Y esa es una gran virtud: en poco tiempo, el Gigoló pudo meterles su chipa los futbolistas. Boca va al frente, piensa más en el arco rival que en el propio. El DT afianzó el esquema 4-3-1-

2 que por varios momentos se parece a un 4-2-2-2 porque uno de los mediocampistas se suma a la línea del enganche (comúnmente Zenón y Medina) y el otro a la del volante central (Poly Equi Fernández). Esa superpoblación en el sector central provoca que las bandas les queden en exclusividad a los laterales, Advíncula y Blanco, determinante en lo que va del año.

También tiene buenas lecturas de los partidos Martínez y Boca puede encontrar rápidas respuestas desde el banco de suplentes o rotando alguna posición. En Córdoba, por caso, mandó a Pol Fernández a compartir la salida de la pelota con Equi para desgastar a Claudio Echeverri, el crack juvenil al que aún le falta mucho desde lo físico. Y cuando quedó en ventaja, mandó a Nicolás Figal a jugar de lateral derecho.

"Este equipo siempre da la cara. Los muchachos se repusieron de estar en desventaja y nosotros pudimos ajustar la posición de Aliendro", explicó Martínez desde Córdoba.

Como se dijo, Martínez se mostró sereno en la victoria, cuestión no menor para un conductor de un equipo tan importante como Boca. Antes del inicio, incluso, el entrenador transitó largos metros y se acercó hasta el banco de suplentes para saludar a Demichelis. "Nosotros nos sentimos identificados con lo que los chicos muestran adentro de la cancha y queremos ir por más", analizó el DT.

Martínez trabaja y los jugadores le responden; se lo percibe serio, respetuoso y con determinación. No le tembló el pulso cuando tuvo que relegar a Frank Fabra, uno de los preferidos de Juan Román Riquelme. Tampoco dudó cuando optó por Leandro Brey en lugar de Javier García para reemplazar a Sergio Romero. Más: empezó a darles rodaje a juveniles como Anselmino y Saralegui. "En lo único que nosotros creemos es en el trabajo, que es lo que nos trajo a este sueño que teníamos como cuerpo técnico. Tenemos muy claro el rumbo, pero esto lo construimos con los futbolistas y con la gente que está día a día en el club, con los dirigentes y con el hincha", señaló.

"Martínez siempre mantuvo una forma de jugar. En Tigre y Huracán. Creíamos que era el entrenador que podíamos elegir por su forma de pensar y ver el fútbol, y por los jugadores que nosotros tenemos. Yo creo que él está disfrutando", lo elogió Riquelme, eufórico y protagonista tras la eliminación a River.

#### **LAS SEMIFINALES**

Boca y Estudiantes jugarían el martes 30 a las 20 en el Mario Kempes de Córdoba, mientras que Argentinos y Vélez lo harían el domingo 28 a las 15.30 en San Nicolás (todavía no es oficial). La final sería el domingo 5 de mayo en Santiago del Estero.

Lejos de frases grandilocuentes para ganar espacio en los medios, Martínez dejó los pies en la tierra luego de su primera alegría en el Superclásico. "Yo soy 100 por ciento del ascenso y lo llevo con orgullo. Esta eliminación a River la pongo en el tercer lugar del podio. El ascenso con Estudiantes de Buenos Aires fue algo único; el ascenso con Tigre y la campaña en Primera División, también. Y este cruce está dentro de esas tres alegrías más importantes. Ojalá que en poco tiempo me vuelvan a hacer esta pregunta", avisó Martinez.

Volverá Boca a jugar en pocos días -el jueves ante Fortaleza en Brasil por Copa Sudamericana- y la espuma de la victoria ante River bajará. Pero no volverán para atrás todos los casilleros que avanzó Diego Martínez, al cabo, el gran ganador del Superclásico.

## San Lorenzo, con Romagnoli, sin margen de error en la Copa

Tres equipos argentinos jugarán hoy por la tercera fecha de la zona de grupos de la Copa Libertadores de América. Dos comenzarán a las siete de la tarde: Rosario Central. que visita a Caracas de Venezuela, y Estudiantes, que recibirá al Gremio de Brasil. En tanto, a las nueve de la noche, arrancará Liverpool-San Lorenzo, en Montevideo.

De los tres, el más complicado es San Lorenzo, que sumó apenas un punto con el empate ante Palmeiras de local. También su rival tiene una unidad, mientras que Palmeiras e Independiente del Valle su-

tará Leandro Romagnoli, ahora como técnico confirmado, tras el interinato de la última fecha de la Copa de la Liga ante Central Córdoba (0-0), que se sumó a los otros seis que dirigió anteriormente. El Pipi ya adelantó que este encuentro es clave: "Es para volver al triunfo y acomodarnos en la Copa, si es un empate o una derrota quedaríamos lejos o casi afuera, si bien quedan tres partidos, con dos de local, apuntamos a este partido". No viaja Cristian Ferreira, quien no se recuperó de una distensión muscular. El equipo, en principio, sería: man cuatro puntos. En el banco es- Altamirano: Luján, Romaña, Cam- Debut. Como DT confirmado.



pi, Braida; Irala, Perruzzi; Giay, Barrios, Leguizamón; Bareiro.

Central tiene por delante el partido como visitante más accesible, ya que Caracas aún no sumó puntos y perdió en el debut con Atlético Mineiro (6 puntos) 4-1 como local. Peñarol suma, como los rosarinos, 3 unidades. Los 11 de Russo serían: Broun; Coronel, Mallo, Quintana, Sández; Ortiz, Mauricio Martínez; O'Connor, Malcorra, Campaz; Cervera.

Estudiantes tiene 4 puntos igual que Huachipato pero un gol menos de diferencia. Su rival, Gremio, perdió los dos partidos que jugó. El Pincha tiene una alta efectividad de local en Libertadores (79 %) y será una buena chance para sostenerse arriba. Jugarían: Mansilla; Mancuso, Lollo, Romero, Benedetti; Enzo Pérez, Ascacibar, Zugui; Palacios, Carrillo y Cetré. ■

### Sudamericana: Argentinos vs. **Corinthians**

Argentinos buscará recuperar posiciones en el grupo F de la Copa Sudamericana ante el Corinthians de Brasil, líder de la tabla por mejor diferencia de gol que Racing de Montevideo. El partido se jugará en el estadio Diego Armando Maradona desde las 21.30, será dirigido por el chileno Piero Maza y se podrá ver por DirecTV. El Bicho tiene 3 puntos, mientras que su rival, 4. El posible equipo de Pablo Guede: Diego Rodríguez; Coronel, Galván, Palacio, Vega; Lescano, Moyano, Oroz; Herrera, Gondou y Maxi Romero. ■

CLARIN - MARTES 23 DE ABRIL DE 2024 **Deportes** 39

#### **Fútbol internacional**



En lo más alto. Lautaro Martínez, símbolo del Inter campeón, festeja un nuevo título en una de sus mejores temporadas en Italia. AFP

# Inter gritó campeón con Lautaro Martínez capitán, goleador y figura determinante

El Neroazzurro se quedó con el título de Italia cinco fechas antes y le dio la vuelta en la cara al Milan. El Toro es el máximo artillero de la Serie A con 23 anotaciones.

#### MILAN, ITALIA, ESPECIAL

La noche en el San Siro fue negra... jy azul! El Inter de Lautaro Martínez hizo historia: le ganó el sexto clásico consecutivo al Milan, estiró su invicto a 27 partidos y se coronó en la Serie A con cinco fechas de anticipación. El triunfo por 2-1, con algo de sufrimiento en un final vibrante y tenso, le dio al club que tiene a Javier Zanetti como vicepresidente su vigésimo título de liga local. Esto le concede la segunda estrella en su escudo, quedando detrás de Juventus, que tiene tres.

Qué importa no haber podido anotar en el Derby della Madonnina. Qué importa si no pudo poner bien el pie diestro para definir al gol de frente al arco en esa chance inmejorable que tuvo en el primer tiempo. El aporte de Lautaro no dependía de lo que hiciera en este duelo. La suya fue una temporada demoledora que puede incluso terminar con números todavía más abultados para él y para el Inter porque restan cinco partidos más.

A pesar de una sequía que ya es de seis encuentros, Martínez fue un verdadero Toro nerazzurro que tiendo en Champions League.

arrasó con las defensas rivales. Las estadísticas del bahiense son espectaculares y explican en gran parte este campeonato de su equipo. El campeón del mundo con la Argentina es el goleador de la liga actual

#### **DERROTA DE LA ROMA**

En el otro partido de la fecha 33 de la Serie A, Bologna (Santiago Castro entró en el complemento) le ganó 3-1 a Roma (Dybala y Paredes fueron titulares) y se está me-

#### Lautaro Martínez

Delantero de Inter

"Entramos en la historia de la Serie A. Ganar un título en un derbi, eso no había ocurrido nunca".

#### **LAUTARO EN NÚMEROS**

títulos lleva ganados Martínez en 6 temporadas con el Inter: dos ligas, dos Copa Italia y tres Supercopa Italiana.

**278** 

partidos suma en el Inter, en los que lleva convertidos 128 goles y suma 29 asistencias. Ayer llegó a los 200 encuentros en Serie A.

títulos de Liga alcanzó el Inter en su historia, 2 en tiempos de amateurismo y 18 profesionales. Por eso sumará su segunda estrella.

con 23 gritos en 29 actuaciones (28 como titular). Esto incluye cuatro dobletes y un póker. Además, suma dos asistencias.

Es el capitán, el emblema de este Inter de Simone Inzaghi. Y ahora levantó su segundo Scudetto y su séptimo título con el club italiano. Además ganó tres Supercopas de Italia y dos Copa Italia. Por eso, no pudo aguantar el llanto apenas escuchó el pitazo final de una noche fría y lluviosa, pero que de pronto se volvió de día para el Internazionale de Inzaghi que le dio la vuelta olímpica en la cara a su vecino histórico, por primera vez en la historia del fútbol italiano.

Para colmo, lo bajó al Milan al tercer puesto de la tabla histórica del Calcio ya que el equipo rojinegro quedó detrás de Inter con 19 títulos locales. Todos estos datos explican porqué los dirigidos por Stefano Pioli intentaron hasta el último segundo arruinarle la fiesta a su eterno adversario. Además, Milan era el perseguidor más cercano y el único que numéricamente podía aspirar al milagro. Sin embargo, nada fue suficiente y con la derrota quedó a 17 puntos del líder y campeón, con 15 por jugar.

No fue un clásico fácil para el Inter. Con goles de Francesco Acerbi y de Marcus Thuram sacó ventaja de dos tantos en el marcador y parecía tranquilo. No obstante, Milan nunca se entregó y eso generó que en el juego exista una paridad que no se aprovechar esta oportunidad".■

veía reflejada en el marcador. De hecho, las situaciones de peligro se daban en los dos arcos con bastante claridad. La virtud de Inter fue que hizo valer su cuota goleadora.

Milan se tuvo que conformar con darle un susto final a su rival y no dejarle el camino tan libre en el último segmento de un partido que se calentó por demás y que, con la lluvia como condimento especial, se volvió más emotivo aún. Después de una jugada con varios rebotes, Fikayo Tomori logró descontar a falta de diez minutos.

A partir de allí, creció la figura de Lautaro Martínez haciendo un gran trabajo con la generación de infracciones que le daban a sus compañeros el respiro necesario para enfriar un momento candente. El delantero de la Selección no se escondió, las pidió todas y buscó encarar cada vez que se le dio la oportunidad. Y en cada infracción se armó gresca, tanto que hubo tres expulsados: Theo Hernández y Davide Calabria en Milan y Denzel Dumfries en Inter.

El final es historia. Y ahí está Lautaro, en lo más alto, cargado en andas por sus compañeros que lo reconocen como el símbolo del campeón. Es su goleador, también su capitán. Y dijo: "Entramos en la historia de la Serie A. Ganar un título en un derbi, eso no había ocurrido nunca. Es lo que dije a mis compañeros antes del partido, había que 40 **Deportes** CLARIN - MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

#### **Tenis**

# Por primera vez en 12 años, Argentina tiene cinco jugadores en el top 50

Mariano Navone (41°) y Facundo Díaz Acosta (47°) se sumaron ayer a Sebastián Báez (19°), Francisco Cerúndolo (22°) y Tomás Etcheverry (27°).

#### Luciana Aranguiz

laranguiz@clarin.com

El tenis masculino argentino vive un presente muy positivo. Por primera vez en 12 años, cinco compatriotas están en el top 50 del ranking mundial. Mariano Navone (41°), finalista en el ATP 250 de Bucarest, y Facundo Díaz Acosta (47°), cuartofinalista en el ATP 500 de Barcelona, se sumaron a Sebastián Báez (19°), Francisco Cerúndolo (22°) y Tomás Etcheverry (27°).

La última vez que Argentina había tenido esa cantidad de representantes entre los primeros 50 había sido el 28 de mayo de 2012. Juan Martín Del Potro había regresado al top 10 y estaba noveno. Detrás del tandilense marchaban Juan Mónaco (15°), Carlos Berlocq (37°), David Nalbandian (40°) y Juan Ignacio Chela (44°).

Argentina cuenta con ocho tenistas en el top 100, ya que al quinteto se les agregan Federico Coria (83°), Pedro Cachin (91°) y Francisco Comesaña, quien fue campeón en el Challenger de Oeiras y se metió por primera vez entre los 100 mejores: pasó del 115° al 96° lugar.

Los cinco top 50 tienen algo en común: son integrantes de esa ge-



Uno más. Navone fue finalista del ATP 250 de Bucarest. @ATPTOUR

neración que hace algunos años empezó a abrirse camino y ya forma parte de la elite. Cerúndolo tiene 25 años, Etcheverry 24 y Báez, Navone y Díaz Acosta, 23.

Todos arrancaron sus carreras profesionales hace seis o siete años. se beneficiaron del esfuerzo personal al competir en Futures y Challengers organizados en el país y se empujaron y motivaron mutuamente al enfrentarse o entrenarse entre ellos.

Gracias a ellos, Argentina es hoy uno de los tres países con más representantes en el top 50. Estados Unidos lidera con seis: Taylor Fritz, Ben Shelton, Tommy Paul, Frances Tiafoe, Sebastian Korda y Christopher Eubanks. Rusia tiene cinco: Daniil Medvedev y Andrey Rublev en el top ten, además de Karen Khachanov, Roman Safiullin y Aslan Karatsev. Mientras que Francia suma cuatro y Australia, tres.

Si de los 100 mejores se habla, el

DJOKOVIC, GANADOR

El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial y ganador de 24 Grand Slams, se llevó el codiciado Premio Laureus como el "Mejor Deportista Masculino" por quinta vez en su carrera. La ceremonia se llevó en cabo en Madrid, donde sorpresivamente se conoció la noticia de que Nole no jugará el Masters 1000 de esa ciudad. No hubo explicaciones oficiales ni de parte del jugador. El español Rafael Nadal debutará en el torneo de la capital española contra el adolescente estadounidense Darwin Blanch, de apenas 16 años.

tenis estadounidense sigue a la cabeza con 11 raquetas en ese grupo. Francia lo escolta con nueve. Y luego aparecen Argentina y Australia con ocho, delante de España, Rusia y Alemania, que suman seis.

Báez llegó por primera vez al top 50 el 2 de mayo de 2022, tras conquistar en Estoril el primero de sus seis títulos ATP. Cerúndolo lo había hecho un mes antes, el 18 de abril, poco después de sorprender al alcanzar las semis del Masters

1000 de Miami. Y Etcheverry, el 22 de mayo del año pasado, luego de ganar el Challenger de Bordeaux y semanas antes de su inesperada carrera hasta los cuartos de final de Roland Garros.

Navone, de 9 de Julio, explotó en 2023. Arrancó 243°, se metió en el top 200 en junio gracias a su primera consagración en un challenger (en Poznan, Polonia), sumó otros cuatro títulos antes de fin de año. tres de ellos en Argentina, y terminó 125°. En febrero pasado fue la revelación del ATP 500 de Río de Janeiro. Llegó sin ninguna victoria ATP, arrancó en la qualy, se metió en su tercer main draw del circuito mayor y perdió la final con Báez. Así entró a los cien mejores. La primera semana de abril fue semifinalista en Marrakech y con la final en Bucarest dio otro salto enorme.

Díaz Acosta, oro panamericano en Santiago 2023 y plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, irrumpió en el top 200 en octubre de 2022 y con una victoria en julio pasado en el Challenger de Milán, donde ganó el cuarto de sus cinco trofeos en ese nivel, se metió entre los mejores 100. En febrero conquistó su primer título ATP en Buenos Aires tras ingresar invitado al torneo. Y en Barcelona hilvanó buenos partidos ante Borna Coric (15°) y Fabian Marozsan (17°) para citarse en cuartos con Tsitsipas, a quien hizo transpirar antes de ceder en un peleadísimo tie break del tercer set.

De la mano de jóvenes jugadores que no dejan de crecer, el tenis nacional se ubica entre las potencias y disfruta un presente positivo que ilusiona. Justo cuando se viene Roland Garros, ese Grand Slam tan especial para los argentinos. ■

# Podoroska, Carlé, Riera y un logro que no pasaba desde 2005

Por primera vez desde 2005, Argentina tiene tres jugadoras ubicadas en el top 100 del ranking WTA, un logro que hizo posible Julia Riera con su consagración en el W75 de Chiasso, con el que la pergaminense quedó por primera vez entre las 100 mejores.

La tenista de 21 años derrotó en la final del torneo suizo, perteneciente a la segunda categoría del ITF World Tour, a la húngara Anna Bondar por 6-3 y 7-6 (7-2) y dio un salto de 18 escalones en la clasificación: del 112° hasta el 94° puesto.

La bonaerense, doble medallista de bronce en los Juegos Paname-

Nadia Podoroska (66a) y a Lourdes Carlé (82a). Y después de casi 19 años el tenis argentino volvió a contar con un trío de abanderadas entre las primeras cien.

Hay que retroceder hasta el 1° de agosto de 2005 para encontrar un ranking con esa misma cantidad. Gisela Dulko, quien había jugado su primera final en enero en Hobart, se ubicaba 30a y era la mejor raqueta sudamericana. Mariana Díaz Oliva, estaba 67°. Y Paola Suárez, que llegó a ser cuarta en singles y número uno en dobles, como Dulko, ocupaba el 93° lugar.

A la semana siguiente, la de Per-



Campeona. Julia Riera ganó en Chiasso, Suiza, y entró al top 100.

una cirugía en la cadera, descendió 14 puestos y dejó el top 100. Y Argentina tuvo que esperar hasta ayer para volver a tener tres representantes por arriba de esa barrera.

Lo logró gracias a una gran semana de Riera sobre el polvo de ladrillo suizo. La pergaminense conricanos de Santiago 2023, se unió a gamino, en plena recuperación de quistó su sexta corona en el ITF llegó a estar 36° y volvió a meterse rá en la misma semana.

World Tour y el primero de esta temporada. Su consagración le permitió dar un paso importante en su carrera, que explotó en mayo del año pasado en en el WTA 250 de Rabat, el certamen que marcó su debut absoluto en el circuito mayor.

Podoroska, rosarina de 27 años,

en ese grupo a mediados de 2023, tras un par de temporadas complicadas por una lesión en la pierna derecha que la hicieron perder terreno. El 12 de junio apareció 94ª. Y hace un mes sumó su segundo WTA 125, nivel de torneos similar a los challengers masculinos, al coronarse en San Luis de Potosí.

Carlé, tandilense de 24 años, irrumpió en el top 100 en marzo, una semana después de alcanzar las semifinales del WTA 125 de Puerto Vallarta. Y hace dos semanas, tras conquistar un certamen de esa misma categoría en La Bisbal D'Empordá, España (el primero de su carrera), alcanzó el 84° puesto, su mejor ubicación.

Ambas jugarán en Roland Garros. Podoroska irá a París con la ilusión de volver al nivel que mostró en 2020, cuando sorprendió al llegar a semis. Carlé debutará en el cuadro principal de un Grand Slam. Y Riera debe elegir entre jugar la clasificación o defender los puntos de Marruecos, que se jugaDeportes 4

### **Ajedrez**

El indio quebró una marca de Kasparov y fue el ganador más joven del Torneo de Candidatos. Así se aseguró jugar contra el campeón Ding Liren.

# Gukesh, el prodigio de 17 años que será retador por el título mundial e ilusiona a un país donde el ajedrez es religión

#### Hernán Sartori

hsartori@clarin.com

El ajedrez es pasión en India. No solamente por su origen histórico sino porque su escuela de aprendizaje produce cada más jóvenes talentosos sobre el tablero. Viswanathan Anand, el ex campeón mundial destronado por el noruego Magnus Carlsen, es casi un Dios más en esa tierra milenaria. Palabra santa. Y hoy esa nación de 1.400 millones de habitantes tiene otro hijo pródigo: Dommaraju Gukesh, el prodigio que a los 17 años se aseguró ser el retador del chino Ding Liren por el título mundial.

El Torneo de Candidatos tiene un aura mítica en la historia del ajedrez. Con mayor o menor suerte en los duelos por el título, de esa competencia salieron David Bronstein, Vasily Smislov, Mikhail Tal, Tigran Petrosian, Boris Spassky, Bobby Fischer, Anatoli Karpov, Viktor Korchnoi, Garry Kasparov, Anand, Carlsen, Fabiano Caruana e Ian Nepomniachtchi.

Ahora Gukesh se convirtió en el ganador más joven de la historia del Candidatos, con 17 años, 10 meses y 22 días. Quebró por mucho la marca de Kasparov, quien lo logró con 20 años, 11 meses y 27 días.

Es una hazaña inédita para un jugador que desde pequeño no se cansa de quebrar registros de precocidad. A los 12 años, 7 meses y 17 días se convirtió en el segundo gran maestro más joven de la historia, detrás del ruso Sergey Karjakin. En 2021, el estadounidense Abhimanyu Mishra lo dejó tercero en esa lista al ganar el máximo título con 12 años, 4 meses y 25 días.

El indio no se quedó en ser gran maestro: fue el tercer ajedrecista más joven en llegar a los 2.700 puntos de ELO, lugar reservado solo para la elite del ranking mundial, y luego el más joven en pasar los 2.750. Con su triunfo en el Candidatos subió 10 puestos en el ranking en vivo para ubicarse en el sexto lugar con 2.763.

Lo hecho por Gukesh en Toronto es monstruoso: ganó el Candidatos con 9 puntos en 14 ruedas, con 5 victorias, 8 tablas y una derrota. "Esa partida perdida me dio mucha motivación. Yo sabía que estaba en mi pico y entonces supe que

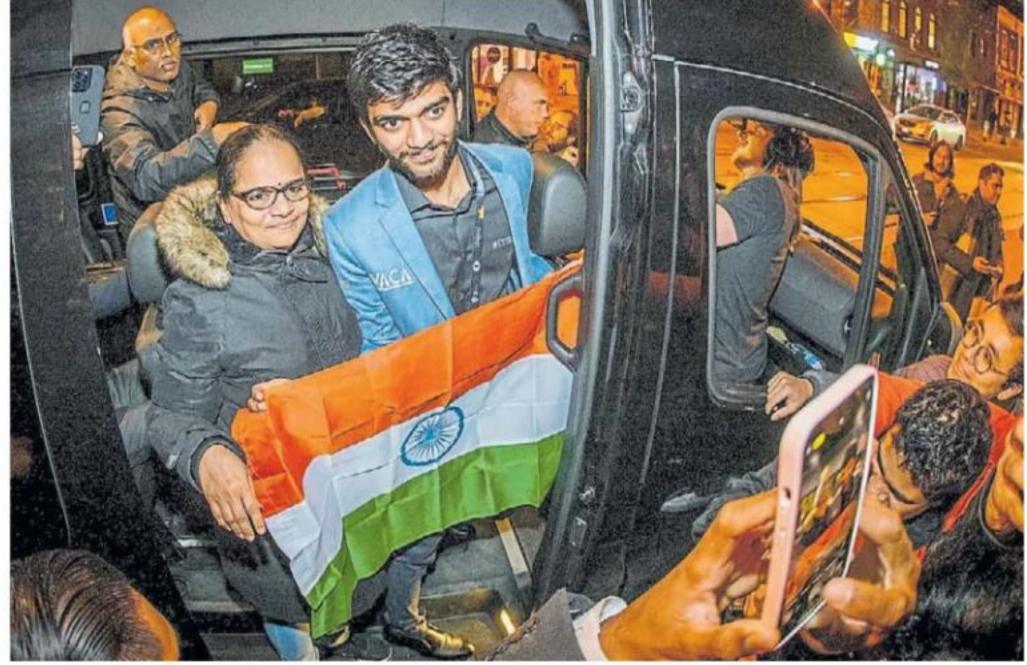

De India al mundo. Gukesh posa con la bandera india al retirarse ovacionado del torneo en Toronto. FIDE

#### **EL ARGENTINO ILAN SCHNAIDER**

#### A un paso de ser maestro internacional a los 13

Ilan Schnaider, ex número uno del mundo a los 8 años, logró ayer su segunda norma de maestro internacional a los 13, por lo que si consigue una tercera se convertiría en el argentino más joven de la historia en obtener el título previo al de gran maestro. Hasta ahora esa marca de precocidad está en poder de Joaquín Fiorito, MI desde los 15.

El pibe simpático y fanático de

Boca hizo estragos en el torneo ITT organizado por el Círculo de Ajedrez Torre Blanca, constante formador de talentos como Ilan. Allí el adolescente ganó con 6,5 puntos en 9 rondas, con 5 victorias, 3 tablas y una derrota.

Su primera norma de maestro internacional la había logrado en el Panamericano Sub 20 de 2023sí, a los 12-, al quedar tercero con 6,5 en 9 en Volta Redonda, Brasil.

ideal para rematar un final ante Nepo y la igualdad coronó a Gukesh.

"Mi actitud y mi espíritu durante
todo el torneo han sido las claves de
mi triunfo. He jugado muy duro casi
todas las partidas y he logrado mantener esa actitud y esa ambición de
principio a fin", explicó quien practica yoga, medita, juega al tenis y no
se recluye en su habitación en los
torneos sino que prefiere pasear.

podía ser mi momento", sorprendió

Llegó a la última ronda media uni-

dad adelante de los estadounidenses

Caruana (número dos del mundo) e

Hikaru Nakamura (tercero) y del ru-

so Nepomniachtchi (cuarto). Tuvo

nervios de acero para entablar con

negras ante Nakamura y esperó el fi-

nal del duelo entre los otros dos. Ya

entrada la noche del domingo, Ca-

ruana no encontró la combinación

al marcar el punto de inflexión.

Gukesh se encariñó con las piezas al ver a Rajnikanth y Padma, papá otorrinolaringólogo y mamá microbióloga, jugar partidas por placer en su hogar de Chennai. Su primo hermano Dinesh fue quien le enseñó las reglas y a mover las piezas. Pero aprendió a jugar "en serio" cuando a los 6 años y medio fue a un campamento de verano de su escuela, un maestro lo vio en acción y pasó de entrenador en entrenador hasta llegar a Vishnu Prasanna.

A los 11 años, 9 meses y 11 días, se convirtió en maestro internacional. Y fue **campeón mundial Sub** 12 en Santiago de Compostela, España, con 10 puntos en 11 rondas. Una aplanadora en estado puro.

Hubo una decisión clave a la hora de formar al joven Gukesh: nada de aprender con computadoras súper veloces hasta llegar a los 2.500 puntos de ELO. "Nuestro objetivo era ser muy precisos con los cálculos y desarrollar la intuición y la capacidad de evaluación. Cuando jugás, tenés dudas. Pero si siempre comprobás con una computadora, te da una definición clara. Para alejar esa mentalidad confusa adoptamos ese método. Era un experimento. No sabíamos cómo iba a funcionar", se justificó Prasanna en declaraciones a "The Indian Express".

"Es un enfoque muy saludable.
La clave es que él no utilizó módulos, pero se benefició a través de su entrenador. Así es como debe ser.
Un jugador debe centrarse en sus habilidades de juego y el entrenador puede darle la mejor información", valoró Anand.

Por más talento, calidad, rapidez mental, intuición y capacidad de cálculo que tenga un precoz genio del ajedrez, hay una cualidad que debe resaltar a la hora de saberse un elegido: **el temperamento**.

"De todos los chicos con los que trabajé, nadie ha mostrado tanto su obsesión por el juego y por ser el número 1. Tenía un alto nivel de deseo. No pensaba en otra cosa", ratificó su entrenador, quien lo ayuda desde los 11 años.

¿Qué tipo de ajedrecista es el flamante retador mundial? Que lo explique el mismísimo Anand, como le dijo a Leontxo García en el diario El País: "Mi primera impresión fue que era un jugador agresivo, amante de las batallas tácticas. Pero lo que hace es presionar a su rival y si para ello requiere del juego táctico, recurre a ello. Su éxito en Toronto es sorprendente. Yo no lo descartaba, porque le veía un gran potencial, pero tampoco lo esperaba tan pronto. Está más maduro y fuerte de lo que pensaba".

El entrenador Prasanna confesó que Gukesh habló siempre de llegar a ser campeón del mundo y número 1. Pues bien, a fines de año se le presentará la chance ya con 18, porque los cumplirá el 29 de mayo. En India ya se frotan las manos para ser la sede del duelo.

Enfrente estará Liren, quien aprovechó la renuncia de Carlsen al título mundial y derrotó a Nepo en el match de abril de 2023 en Kazajistán. Es una incógnita, porque ha jugado muy poco (y mal) desde que es campeón mundial. Se habla mucho de que tiene problemas para dormir. Gukesh irá por su cetro con una nación milenaria detrás. Una especie de semidiós que buscará lo que quiso desde niño. Y no piensa parar hasta lograrlo. ■



ba en mi pico y entonces supe que Campeón. Schnaider ganó en Torre Blanca y logró otra norma de MI.

# Spot

#### Música



Cerca del cielo. Aunque tocó con estrellas como Charly García, Luis Alberto Spinetta y Pappo, recién en el último tiempo pudo comprarse su primera casa. ARIEL GRINBERG

# David Lebón a los 71: "Me siento como un Eric Clapton, pero argentino"

El legendario cantante y guitarrista celebra su pasado y sus clásicos en una nueva entrega de la saga de álbumes "Herencia". El 4 de mayo tocará por primera vez en el Movistar Arena.



Marcelo Fernández Bitar mbitar@clarin.com

a afirmación es contundente: "Me siento como un Clapton, pero argentino", dice **David Lebón** en un momento de la charla con **Clarín**.

La frase no es desacertada: ambos son referentes y leyendas vivas del rock de los años '60 y '70, con discos y grabaciones antológicas, pero también un presente rico en actividad. De hecho, **Eric** vendrá en septiembre y David se-

#### ría el telonero ideal.

Enseguida agrega: "¡Sería un regalo increíble del cielo tocar con él! No creo que Clapton no me haya escuchado, porque está todo en You-Tube y hay muchos argentinos que lo conocen, como el dueño de Gibson. Si me invita, estoy a sus pies. También siento que ya crecí y que estoy muy bien donde estoy".

Durante los últimos seis años, después de la edición del disco Encuentro supremo, la carrera solista de David Lebón se reafirmó con fuerza y fue creciendo paso a paso. Primero llenó varias veces La Trastienda, luego pasó a los teatros de calle Corrientes (Ópera y Gran Rex), un Obras post-pandemia y un Luna Park en noviembre de 2022.

En el medio, gracias a su disco

Lebón & Cía, recibió el Gardel de Oro, por su álbum de dúos y también a su trayectoria junto a figuras como Pappo, Luis Alberto Spinetta y Charly García.

Ahora la apuesta es el estadio cerrado más grande del país: **Movistar Arena, el 4 de mayo**. La idea es



No quiero ser egocéntrico, pero tengo un público que viene a buscar amor. Le gustan el rock and roll y los temas lentos". seguir celebrando Herencia Lebón, una colección de EPs de tres canciones, lanzada el año pasado con dos volúmenes y que en un mes tendrá su tercera entrega, siempre con la premisa de incluir nuevas versiones de temas propios o ajenos, nacionales o internacionales.

Hasta ahora incluyó material de Charly (Noche de perros, Desarma y sangra), Spinetta (Despiértate nena) y los Beatles (Blackbird), además de viejos hits de su carrera solista (Sin vos voy a estallar) y de Serú Girán (Mundo agradable). Este lunes saldrá el primer anticipo del Vol. 3: No seas dura, grabado originalmente en 1982.

La intensa actividad de estos últimos años, además del orden y planificación de su manager y pareja Patricia Oviedo, permitieron que David **por primera vez tiene una casa propia**, que además incluye un estudio de grabación casero.

"La empezamos a hacer -cuentacuando tenía unos 69 años, y ya está lista y pagada. ¡Es hermoso tener un estudio! Lo único que pasa es que olvidé cómo usar la compu para la música y las letras, así que voy a contratar a un pibe para que me ayude a volver a recordar cómo se graba con el nuevo Performer. Tengo todo lo necesario para que eso suene como un estudio".

#### -¿Cuál es el plan a los 71?

-Veo una buena etapa, laburando tranquilo. El plan es ir preparando nuevos discos, como esta trilogía. Me gusta muchos empezar a compartir *Herencia*, porque puedo toSpot 43

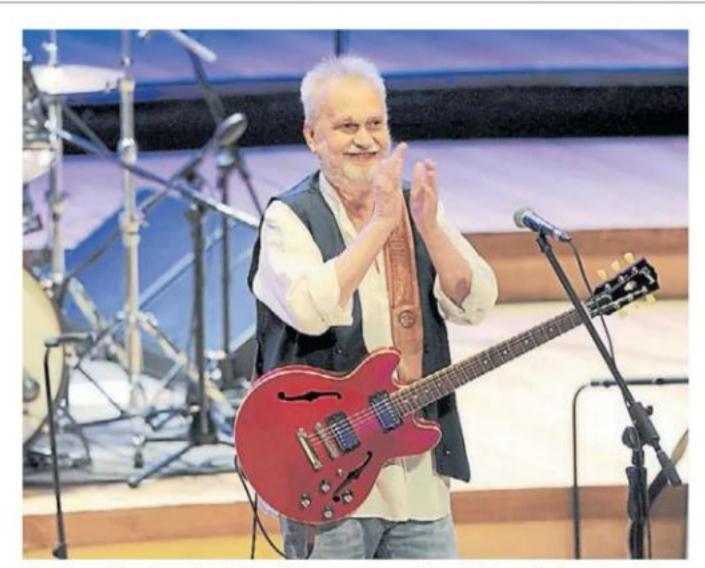

Declaración de principios. "Nunca voy a dejar de tocar" dice el músico.

car temas como el de Charly o uno de Luis. Tengo muchas ganas de hacer eso. Ya que algunos de ellos no están, podría empezar a cantar sus canciones para que la gente se acuerde. ¡Y no creo que tenga una voz tan mala como para no poder hacerlo! (risas)

#### -¿Tenés algún sueño de grabar con invitados?

-¡Quiero tocar con Eric Clapton o con Jimmy Page! Sé que amigos como Corcho Rodríguez o la gente de Gibson me van a meter con algún grande!. Pero ahora tengo que ponerme a terminar un nuevo disco con canciones mías, porque hasta ahora hice solamente una letra. ¡No soy Superman!

No es que me resulte difícil hacer las letras, pero me costó escribir desde que empezó lo de Rusia y ahora lo de Israel. La gente está muy nerviosa, a punto de estallar, y yo tengo que estar bien, pase lo que pase. Te voy a ayudar a que te levantes; no voy a salir corriendo.

#### -Muchas veces dijiste que querías grabar en inglés.

-Sí. Después viene el disco en inglés, que va a ser muy lindo. Me gustaría cantar temas de los años '60 y también *Separates Lives* de Phil Collins. ¡me encantaría grabarla con Nathy Peluso.

Tengo un montón de planes y creo que los puedo concretar, como hacer algo con Charly. ¡Si logré 
los planes que hice hasta ahora, 
puedo seguir haciéndolo! Después 
de todo, llegué a la Argentina y terminé conociendo a Pappo, Billy 
Bond y a todos.

#### -Tocabas y cantabas bien, tenías buen look, y no había muchos músicos de rock acá.

-¡No había!. Justo ayer estaba hablando con alguien que se acordaba que me vio en un concierto usando un vestido. Fue en la época de Spinetta, en Pescado Rabioso, porque quería figurar más que Luis y llamar la atención. Me acuerdo que todos la pasaron bien y se rieron. Sin embargo a esta altura de mi vida no creo que me quede muy bien el vestido. (risas).

Es sabido que David Lebón siempre suele ponerse muy nervioso antes de los recitales grandes. De hecho, lo comenta siempre ante el público desde el escenario y la gente se ríe y le responde con aplausos y una ovación.

"Ahora estoy tranquilo -aseguraaunque al principio la idea de tocar en el Arena me asustó. Toqué ahí con Divididos y lo vi lleno y dije '¡Wow!', porque son como 17 mil personas. No tengo idea si lo voy a llenar, pero tampoco me tengo que preocupar, porque la banda está sonando increíble, como siempre".

Da más detalles: "Estamos sacando canciones muy especiales que no son las típicas que hago en vivo, sino algunas distintas, de otros discos. Y van a estar, por supuesto, también las canciones de *Heren*cia. Va a haber unos invitados hermosos, personas y realmente la gente va a alucinar".

### -Como sabrás, tu público es muy fiel y no se la va a perder.

-Sí. Es hermoso que se siga llenando un lugar para ver a una banda con un solista y músicos que tocan juntos hace mucho. Cuando la gente que me sigue se entera que estoy en algún lado, va a verme. Así que estoy súper contento, a pesar de muchas cosas que pasan. Siempre estoy con el corazón abierto y puedo sentir lo que está pasando.

He ido ahora a pueblos increíbles en Córdoba y estaban llenos, hasta con había chicos de diez años llorando de la emoción. ¡Terminé abrazándolos! Me hablaban de Led



Después viene el disco en inglés, que va a ser muy lindo. Me gustaría hacer 'Separates Lives' de Phil Collins con Nathy Peluso". Zeppelin y me quedé más tranquilo porque vi que les gusta el rock, aunque parezca que la música va para otro lado y muchos músicos no saben qué hacer.

#### -Lo insólito es que hay un boom de recitales con entradas agotadas, a pesar de la crisis.

-Es que ir a un recital es lo mejor que pueden hacer. No quiero ser egocéntrico, pero tengo un público que viene a buscar amor. Les gusta el rock and roll y los temas lentos, sea lo que sea.

Siempre que me paran por la calle, me saludan con un abrazo y con cariño. Eso me hace bien, aunque haya días en que esté triste porque se vuelve a Italia la hija de Pato o porque mi hermana está enferma. En fin, situaciones de gente grande, ahora que se vienen los 72. Igual, la felicidad no me la quita nadie".

Durante la última década, casi sin proponérselo, David se fue dando cuenta que a la gente le gusta que haga lo que te sale, sin pretender ser otra cosa. Es un artista clásico que hace rock, blues y canciones, y justamente eso es lo que buscan sus fans.

"Exacto-coincide- y tampoco tengo que presentar un disco nuevo para que la gente venga. Al contrario, ahora voy a mostrar canciones de discos viejos, temas que nunca se escucharon de mi primer álbum e incluso de Siempre estaré y 7x7, que grabé en los años '80. Además, por supuesto, de los temas de Herencia Lebón".

#### -Estás en una buena etapa.

-Soy una persona normal, sufro como una persona normal y amo como una persona normal. Nunca jamás voy a dejar de tocar. Ya le dije la gente de Gibson que el cajón mío sea tipo Gibson, pero sin tapa, por la fobia, por las dudas. Y una botellita de clonazepam para el viaje. (risas)

#### -Hace poco estuvo en Buenos Aires el embajador de la paz Prem Rawat, que en los años '70 le decían el gurú Maharaji. ¿Fuiste a verlo?

-Sí. Dio una charla en el Hilton y fue hermoso. Hace ocho años que no lo veía y está bárbaro. Tiene 66 años y no sé cómo hace, porque lee las cartas, las contesta, hace dos programas, se va a la India y ya dio siete vueltas alrededor del mundo. Me invitaron a tocar, pero dije que realmente prefería verlo tranquilo y escuchar todo lo que tiene que decir. ¡Para que yo diga eso, quiere decir que me volví un tipo bastante humilde, dentro de todo!.

Recomiendo a la gente que lea algo de Prem o que lo vean en YouTube o en su página oficial, donde cuenta de qué se trata todo esto. No es un gurú ni nada de eso. Es simplemente un escritor y un buen hablador. ¡Yo salí dado vuelta, con los ojos para atrás!

### Jon Bon Jovi deja en manos de Dios la curación de su voz

En el documental que celebra los 40 años de la banda, habló sobre la operación a la que se sometió.

El cantante **Jon Bon Jovi** cree que la curación de sus cuerdas vocales, tras someterse a una intervención quirúrgica, "depende de Dios".

En una entrevista con Fox News Digital antes del lanzamiento de la serie documental Thank You, Goodnight: La historia de Bon Jovi, el líder de la banda de rock homónima explicó sin rodeos que la recuperación de una cirugía de las cuerdas vocales "es lo peor".

"Es una mierda -dijo textualmente el intérprete de Livin'on a Prayer. "Pero, si lo comparo con los atletas... cuando Kobe (Bryant) y el tendón de Aquiles, o Michael Strahan y el pectoral, Tom Brady con la rodilla, Tiger Woods preparándose para otro Masters... no es fácil para ninguno de ellos".

"Y sé que su ética de trabajo y la mía son muy similares. Nadie anticipa una lesión como esta. Y **depende de Dios arreglarlo o n**o, pero ciertamente estoy al lado del Señor trabajando en ello", precisó el cantante.

Jon Bon Jovi, de 62 años y cuyo nombre completo es John Francis Bongiovi Jr., se sometió a una cirugía de garganta en 2022 después de sufrir una atrofia de las cuerdas vocales, recuerda el medio estadounidense.

En algún momento, el cantante llegó a decir "estoy acabado" y planteó la posibilidad de retirarse de los escenarios.

#### John Francis Bongiovi Jr. tiene 62 años.

La banda que creó, Bon Jovi, celebra este año su 40 aniversario y, para celebrarlo, ha creado la serie documental de cuatro partes titulada *Thank You, Goodnight:* La historia de Bon Jovi, que será estrenada el 26 de abril en Star +.

El cantante cuenta a Fox News que pidió a sus compañeros de banda que contribuyeran para realizar el documental: "Pensé en cómo vamos a celebrar este aniversario porque solo hay un 40 aniversario y quién sabe dónde estaremos cuando tengamos 50", agregó.



En guardia. El viernes se estrena "Thank You, Goodnight" por Star+.

Spot Spot

#### Cultura



Juan Cruz

Especial para Clarín

de las grandes periodistas españolas, es ahora corresponsal de El País en Portugal. Es la autora de Abril es un país. Los heroísmos desconocidos de la Revolución de los Claveles (Tusquets), que tuvo efecto hace ahora medio siglo. Abril, este mes, es un símbolo mundial de aquella revolución. Es un mes, claro, y aun más que un mes: es la larga historia de una metáfora de la liberación de un país. Abril, pues, es también un país.

El tiempo de corresponsalía de Constenla coincide con esos cincuenta años de la Revolución de los Claveles, que hace medio siglo abrió una brecha saludable en la Península Ibérica, donde se hallaba enquistada la dictadura de Franco en España y en cuya vecindad anidaba triste una larga satrapía portuguesa, empeñada en eternizarse en unos territorios de ultramar de supervivencia difícil, contestada y obsoleta.

Antes que en España, que aun duraría como dictadura hasta 1976, Portugal se zafó de esa tumba merced al **trabajo peligroso, y meticuloso, de sus jóvenes militares**, que tuvieron la inteligencia de mantener en secreto su propósito liberador. Hasta que rompieron las compuertas de la historia.

Con todos los requisitos de un golpe militar cuya ambición era la de **devolver el paísa la democracia**, el 25 de abril de hace cincuenta años aquella dictadura fue enviada al infierno del que venía hasta convertirse en una reliquia de maldito recuerdo.

Tereixa Constenla cuenta ese episodio clave en la historia de Europa, y sobre todo de la Península Ibérica, desde que tomó contacto con la corresponsalía, aunque, como todos los españoles de su tiempo, supo muy pronto de la trascendencia que tuvo para su propio país aquel acontecimiento que sería tan eficaz para hundir también a Franco en la tumba de la historia de los dictadores aupados por los fascismos de la época de Adolfo Hitler.

El libro aparece a la vez que Portugal celebra medio siglo de su liberación y recoge los episodios que
tuvieron inmediata trascendencia
civil, cuyo símbolo más sobresaliente fue el hecho de que fue una
canción, "Grandola Vila Morena",
interpretada por Seca Afonso, la
que destapó la noche en que los
militares de la democracia hicieron entrega del poder portugués a
los ciudadanos, y para siempre.



El talento de contar. En 2021, Constenla llegó a Lisboa como corresponsal del diario madrileño El País.

Tereixa Constenla investigó a los protagonistas de la revuelta que liberó a Portugal de la dictadura hace 50 años.

# La periodista que les puso nombre a los héroes de la Revolución de los Claveles

Es una historia civil de cómo los militares hicieron regresar a la sociedad el poder que le corresponde; hubo media docena de muertos. que aquí hallan el tributo que se debe a su memoria, pero hubo también una alegría que convirtió el levantamiento en la celebración del logro de una democracia que no tuvo vuelta atrás, y cuya canción, "Grandola Vila Morena", sigue siendo, dentro y fuera de la Península Ibérica, un himno de advertencia contra las dictaduras y de regocijo ante la ansiedad de los pueblos por su liberación.

La periodista, nacida en Pontevedra, en 1968, era una niña cuando se produjo el derrocamiento del régimen militar portugués. Después de distintas tareas, en la sección de Cultura de El País, por ejemplo, tomó el cargo de la corresponsalía en Lisboa en julio de 2021. Muy pronto se familiarizó con esta historia liberadora de Portugal, de modo que el libro, y lo que sugiere, parece hecho como dentro mismo de una sintaxis, literaria y política, portuguesa.

Eso le decimos. Y le decimos que ha escrito un hermoso libro, que se lee con admiración, por la escritura, por el periodismo, y muchas veces por la emoción, porque recoge, también, el sentimiento de los millones de personas, españoles entre ellas, que vivimos aquella epopeya con la alegría que también era congoja: los portugueses se liberaban, los espa-

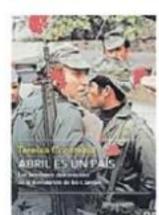

Abril es un país. Editorial Tusquets \$ 8.099, 99 (e-book)

ñoles seguíamos con nuestra dictadura a cuestas.

-Este libro tiene una lectura portuguesa, una lectura española, y una universal. ¿Cuál es la que más le ha importado como periodista? ¿Y como ciudadana española?

-Me impresionó la manera de hacer las cosas de los portugueses, donde el afán de resolver pacíficamente los conflictos domina sobre la pasión. Aunque esto no es inconveniente para que luego sean determinados y estén dispuestos a llegar hasta el final si es necesario. La Revolución de los Claveles estuvo llena de idealismo y coraje. Muchas personas lo arriesgaron todo para tratar de conquistar un bien común, que era el fin de la dictadura. En estos tiempos tan individualistas, la lección de los militares portugueses impacta todavía más por el contraste entre su generosidad de entonces y el sálvese quien pueda de hoy.

-Hay un héroe de aquel tiempo, al que más destaca, Salgueiro Maia, que está en todos los episodios del libro como un personaje emocionante. Es un militar que luego se borraría de la historia. Hasta el final del libro él marca la historia de aquella victoria militar que sería, sobre todo, una derrota civil de la dictadura. ¿Qué rasgo suyo le pareció más decisivo y emocionante?

-El capitán Maia es un héroe indiscutible, aunque a él le desagradase ser visto como tal, lo que tal vez sea otro rasgo propio de los heroísmos auténticos. Estuvo dispuesto a morir para ayudar al triunfo de la revolución y, al mismo tiempo, protegió la salida de Marcelo Caetano, el símbolo de la dictadura, para evitar un linchamiento del pueblo y garantizar que el desenlace del golpe de estado fuese pacífico. Pero casi más que sus actos del 25 de Abril, me asombró su desprendimiento posterior. Podría haberse metido en política como otros militares de abril y no mostró ningún interés, ni siquiera se defendió mucho cuando fue ninguneado y apartado en el ejército. Salgueiro Maia fue maltratado por algunos representantes de la democracia que ayudó a fundar.

-No es sólo historia, y tampoco es solo periodismo. Acude a muchas referencias literarios. ¿Qué herencia tiene la literatura portuguesa de este episodio fundamental de su historia?

-La historia del siglo XX portugués es una caja de Pandora llena de tempestades por estallar, como digo en el libro. La larga dictadura, trece años de guerras en África, el retorno de

medio millón de colonos hacia Portugal en poco tiempo, son episodios desgarradores para sus víctimas y filones para los escritores. Algunas de las mejores novelas publicadas en estos 50 años de democracia se refieren a esos episodios, pero creo que hay traumas inexplorados, sobre todo relacionados con la guerra colonial, que seguirán alimentando grandes historias. -La música fue el detonante sentimental, y también patriótico, de este impresionante episodio portugués. La música, y aquellos claveles. Los subrayados que hace al respecto reflejan su propia manera de subrayar la historia. De todo lo que cuenta, ¿qué quedó en su alma de lo que ahora para muchos es un recuerdo de hace medio siglo?

-El ejemplo de generosidad y ética que compartía aquella generación. El compromiso no solo fue de los militares, también hubo una generación de resistentes políticos que lucharon contra la dictadura y pagaron un precio altísimo por ello. La dictadura portuguesa no fue blanda, como se suele creer. Usó la prisión, las torturas y la censura para controlar a la sociedad. Contra ese régimen de terror combatieron estudiantes, trabajadores, políticos demócratas y artistas como José Afonso, autor de la canción que echó a andar el golpe de estado desde la radio la madrugada del 25 de abril de 1974.

-Hay algunas referencias al momento que vive Portugal ahora, en un mundo en el que parecería ya imposible un levantamiento de estas características. Pero también hay una apreciación muy positiva de la consecuencia política que ha llegado a tener el desarrollo de la democracia portuguesa.

-En estos 50 años Portugal se ha convertido en una democracia sólida, donde la gente vive en libertad y seguridad. La educación ha dado un salto tremendo en un país que tenía grandes bolsas de analfabetismo. El país está mejor hoy que hace 50 años, pero en este tiempo no se ha logrado construir una sociedad justa. De los tres objetivos que perseguían los militares en 1974, se han alcanzado plenamente dos (democratizar y descolonizar) y se resiste el tercero (desarrollar). Todavía la quinta parte de la población vive en riesgo de exclusión social y las clases medias se han empobrecido drásticamente con la sucesión de crisis del siglo XXI. Esto ha generado un desencanto y una irritación hacia la política tradicional que ha beneficiado a la ultraderecha, que está en ascenso. A pesar de ello, sigue siendo una sociedad que tiene incrustado en su ADN el código de abril, que se traduce en el deseo de construir un país más igualitario y justo.

45 Spot CLARIN - MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

#### Danza

# Los modos de hacer ballet con grandes obras de la literatura

Un recorrido histórico por las célebres obras literarias que se convirtieron en clásicos coreográficos, como "Romeo y Julieta" o "El diario de Ana Frank".

#### Laura Falcoff

lfalcoff@clarin.com

Cuando escuchamos o leemos un cuento, una novela o una obra de teatro, lo que llega a nuestros oídos o nuestros ojos son palabras; nada más pero nada menos que palabras. ¿A través de qué procedimientos o artilugios podrían transformarse en danza? Sin duda, una tarea difícil, porque la danza no es un lenguaje literal; mil veces se ha citado a la coreógrafa estadounidense Doris Humphrey, que escribió: "Es imposible explicar la frase 'esta es mi suegra' con movimientos de danza".

Pero esta dificultad no impidió que coreógrafos de todos los tiempos, particularmente a lo largo de los siglos XX y lo que va del XXI, hayan elegido obras literarias como punto de partida de sus creaciones.

Es interesante detenerse en algunos ejemplos de este proceso de traducción-bien podemos llamarlo así- para apreciar cómo cada creador resuelve ese pasaje de un lenguaje de palabras concretas a ese otro lenguaje más abstracto que es la danza; y así, reduciendo el relato o suprimiendo situaciones o personajes, ampliando con otros ingredientes, y sobre todo usando los elementos que son propios de la danza, pueden contar la misma historia de otra manera.

#### "El diario de Ana Frank"

La versión de El diario de Ana Frank que Mauricio Wainrot estrenó con el Ballet Contemporáneo del San Martín en 1984, titulada Ana Frank, se inspiró en la historia de la adolescente judía cuyo diario personal salió a la luz después de terminada la Segunda Guerra.

Ana pasó dos años y medio con su familia y otras personas escondida en un refugio secreto de Amsterdam durante la ocupación nazi de Holanda. Casi todos ellos, Ana incluida, morirían en el horror de los campos de concentración.

¿Cómo hizo Wainrot para trasladar esta historia a la escena? Un primer recurso, impactante y muy logrado, fue hacer convivir al mismo tiempo y en el mismo escenario el lugar de encierro-que ocupa el centro del espacio-, con el de los guardias nazis ubicados en un segundo plano un poco en sombras.

Es decir, algo que en la realidad



Ana Frank. Conmovedora obra que Mauricio Wainrot estrenó en 1984.

sería imposible. Con esta decisión escénica, Wainrot ponía de relieve la amenaza que acechaba a ese grupo humano. Invirtamos el pasaje de un lenguaje al otro: no hay palabras que pudieran reemplazar la fuerza de esa narración escénica.

Por otro lado, al establecer el círculo que representaba el escondite y hacer que todo transcurriera dentro de él, el coreógrafo acentuó la idea de un encierro sin salida.

Las relaciones entre esa gente forzada a convivir durante mucho tiempo y que en el diario de Ana está contado a lo largo de las páginas, se concentraba en ese círculo y en el tiempo de la duración de la obra; es allí donde se sucedían situaciones de angustia, de conflictos y de fugaces momentos festivos.

#### Shakespeare, un favorito

Contrariamente al teatro y el cine, la danza tomó una porción relativamente pequeña, si bien muy productiva, de la producción shakespeariana. Romeo y Julieta encabeza la lista de las versiones coreográficas: cerca de ochenta. Unas pocas de estas versiones fueron creadas en el siglo XVIII, otras tantas en el XIX y luego hubo una catarata durante el XX y parte del XXI.

Podemos citar aquella de un joven Balanchine que con Bronislava Nijinska (hermana del mítico Vaslav) crearon un Romeo y Julieta extravagante. Por ejemplo, los amantes no mueren sino que huyen en un aeroplano de utilería mientras parte del público-real o falso, no se sabe- sube al escenario para aplaudirlos. Se estrenó en 1926.

Maurice Béjart sigue de una manera zigzagueante la trama de Shakespeare y concluye con los bailarines (que poco antes habían sido "ametrallados") de pie, dirigiéndose a los espectadores y gritando: "Hagamos el amor, no la guerra", consigna faro del hippismo de la época.

Oscar Araiz estrenó en 1970 una preciosa versión de la tragedia de los amantes de Verona. No había escenografía, apenas unos practicables, y el personaje de Julieta estaba dividido entre tres bailarinas que representaban a la niña, a la adolescente enamorada y a la mujer que ha madurado con el dolor.

Mucho tiempo después, Araiz comentó que había elegido tres Julietas porque no tenía en el Ballet del San Martín una intérprete que reuniera en ella sola los tres temperamentos. Pero esta elección dictada por la realidad le dio una gran densidad poética al personaje.

El gran coreógrafo sueco Mats Ek montó en 2013 para el Ballet Real de Estocolmo una versión de Romeo y Julieta atemporal, con chispazos de ironía y de humor y haciendo de los amantes dos víctimas inocentes de una sociedad tiránica. La escena en la que Romeo y Julieta se descubren en un enorme espacio vacío tiene una sensualidad y a la vez una inocencia frágil que la vuelve conmovedora. Seguramente es la versión que más claramente muestra a Romeo y Julieta como dos adolescentes que apenas asoman a la vida.

Macbeth, Hamlet y el Rey Lear, personajes de otras tres obras de Shakespeare, fueron protagonistas pestad dio origen a no menos de nueve coreografías diferentes. Wainrot montará su versión en junio con el Ballet del San Martín.

#### García Lorca, otra inspiración

La obra de Federico García Lorca es una gran favorita de muchos coreógrafos y vale la pena, entre las innumerables producciones, detenerse en al menos tres.

En primer lugar, Casa de puertas, inspirada en La casa de Bernarda Alba, de la coreógrafa argentina Ana Itelman. Fue estrenada en 1959 en Nueva York y repuesta con el Ballet del San Martín en 1968. Es una puesta en escena coreográfica de una extrema austeridad que quizás más que exponer las relaciones entre la despótica Bernarda y sus hijas, retrata el clima opresivo y asfixiante en el que viven.

Ek también recreó este mismo drama de García Lorca en 1978, pero con un enfoque distinto. Por empezar, introduce dos personajes masculinos que no aparecen en la obra teatral; en segundo lugar, expande el rol de la criada y manifiesta en ella toda la vitalidad de la que carecen Bernarda y su familia. En la batalla entre la pasión y la rebelión, Ek opta por esta última.

Podemos cerrar una lista que sería interminable con la espléndida "traducción" de Bodas de sangre creada por el español Antonio Gades en 1974. También aquí hay un gran despojamiento: no hay escenografía y sólo el vestuario nos ubica en una época y un lugar.

El final trágico de Bodas de sangre ya se anticipa en la primera escena, que consiste apenas en que la Madre ayuda a su hijo, nombrado por Lorca como el Novio, a vestirse. Las escenas que siguen son también sencillas -la esposa de Leonardo acunando a su niño, los amantes encontrándose, la fiesta de la boda-pero tienen, en su síntesis, una contundencia arrolladora; como así también lo es el final: un duelo a cuchillo entre el Novio y Leonardo, en una tensa cámara lenta que lo hace muy potente; mucho más que si lo hubiera elaborado en una velocidad real.

Comprimiendo o ampliando, restando personajes o agregándolos, despojándose de lo superfluo o sumando elementos, la danza demuestra que puede hacer bailar las palabras con su propio vocabula-El Romeo y Julieta (1966) de de obras de danza así como La tem-rio y en sus propios términos. ■

### Horóscopo

#### ARIES

Elabore planes con tranquilidad, puerta abierta a la creatividad. Promueve el entusiasmo entre sus colegas en un tiempo lógico.

#### TAURO

Incursione en nuevos campos sin preconceptos que demoren planes. Estrategias y caminos alternativos, manéjese con libertad.

#### **GÉMINIS**

Deja en claro su posición y facilita los acuerdos. Necesita cambiar la estructura laboral para ganar en experiencia y capacidad.

#### CÁNCER

Dele dinamismo a sus tareas y amplíe la capacidad de acción. Esclarece sus objetivos para alcanzar los resultados que necesita.

#### LEO

Mejora la creatividad y bosqueja sus ideas. Se renueva el incentivo, adopta otras consignas de trabajo en un tiempo de desafios.

#### VIRGO

Etapa de planteos y propuestas laborales que deberá pensar a conciencia. Objetividad para evaluar la realidad antes de actuar.

#### LIBRA

Una idea creativa y novedosa estimula la acción. Exprese sus intereses y las relaciones laborales tomarán el curso adecuado.

#### **ESCORPIO**

Se capacita para aumentar la popularidad y mejorar sus contactos. Toma la iniciativa, alcanza el objetivo deseado y marcha.

#### SAGITARIO

El trabajo diario lo organiza, pone en acción su capacidad. Toma carrera en los objetivos puntuales para mejorar los resultados.

#### CAPRICORNIO

Sume el esfuerzo a un proyecto innovador que motiva debates. Recibe una invitación que debe evaluar, deje de lado prejuicios.

#### **ACUARIO**

Las críticas lo favorecen, profundice sobre nuevas propuestas. Valore las tareas de relaciones públicas y avance con criterio.

#### PISCIS

Lo nuevo puja por ganar espacio en su vida laboral, busca apoyos. Es un buen momento para poner en práctica planes ambiciosos.

46 Spot CLARIN - MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

### Streaming

# La serie sobre la reina Máxima, bien recibida por la crítica de Países Bajos

La biopic sobre la argentina Máxima Zorreguieta se estrenó en aquel país. Se verá aquí recién en agosto. Está protagonizada por Delfina Chaves.

El primer episodio de la serie Máxima, una suerte de biopic sobre la esposa del rey Guillermo Alejandro de Países Bajos, estrenado allí este fin de semana, fue muy bien recibida por la crítica y los espectadores, que sumaron 700.000 en la franja horaria nocturna.

Es "un muy buen logro", declaró Tina Nijkam, especialista de cifras de audiencia televisivas, al diario popular De Telegraaf.

"La producción supera las elevadas expectativas", señaló el diario Algemeen Dagblad (AD).

La temporada inicial sobre la vida de la argentina cuenta en seis episodios la historia de Máxima Zorreguieta, desde su nacimiento en 1971 en Buenos Aires, hasta su compromiso con el príncipe heredero. Y su nueva vida en la realeza.

En esta primera tanda de capítulos, Máxima fue interpretada por la actriz argentina Delfina Chaves y, Guillermo Alejandro, por el actor de Países Bajos Martijn Lakemeier, de 30 años. A partir de este trabajo, entre ellos comenzó el romance de la vida real.

Sin embargo, las escenas de amor entre los jóvenes enamorados provocaron comentarios mo-



Primer capítulo. Chaves (28), en el rol protagónico; el estreno fue seguido por 700 mil espectadores.

lestos en la prensa, las redes sociales y los espectadores. Por ejemplo, AD indica que esas escenas "provocan una ligera molestia" y la serie "hubiera podido evitarlas".

"Se ve nada más ni nada menos al rey y a la reina refocilándose de-

bajo de las cobijas. Es como ver a los padres en su juventud, algo muy molesto para las princesas", añade AD.

El primer episodio alcanzó 20% de parte de audiencia en la categoría de 25 a 54 años.

El servicio de prensa de la familia real neerlandesa indicó a la agencia AFP que no estuvo involucrada en la producción de la serie.

Difundida en la plataforma Videoland, la serie fue vendida a Alemania, Bélgica y varios países de América Latina, como la Argentina, donde la plataforma Max compró los derechos de difusión.

"En la primera temporada vemos cómo Máxima se transforma en una joven segura de sí misma que se enamora perdidamente de un príncipe holandés", expresó en un comunicado Peter van der Vorst. director de contenidos de RTL Nederland, propietario de la plataforma Videoland.

"Pero la historia continúa. Máxima se casa, se convierte en madre y luego en reina. Son muchos los acontecimientos que están grabados en nuestra memoria colectiva y que volveremos a ver", añadió.

### Sin embargo, algunas escenas de amor provocaron ligeros cuestionamientos.

En la segunda temporada -cuyo rodaje comenzará en octubre- Máxima descubrirá "que conservar el amor de los neerlandeses no es tan fácil como conquistarlo", indica Rachel van Bommel, de la productora Millstreet Films, citada en el mismo comunicado.

Máxima y Guillermo Alejandro se conocieron en 1999 y se casaron tres años después. La pareja tiene tres hijas.

En cuanto a la Máxima de ficción, Delfina siente que este protagónico es lo más difícil que le tocó en 11 años de carrera. Entre otras ficciones, la hermana menor de Paula Chaves trabajó en La casa del mar, La Leona, Edha y Ringo, gloria y muerte.

Fuente: AFP

#### Cine

## El Gobierno oficializó la reducción de la estructura del INCAA y licenció a los empleados

El avance del Gobierno sobre el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para reducir su estructura quedó plasmado ayer en una resolución publicada en el Boletín Oficial en la que plantea una reorganización del ente "que conlleve a mecanismos y procesos más ágiles, además de un menor costo presupuestario".

En la resolución 62, el presidente del INCAA, Carlos Luis Pirovano, justifica la decisión en "el contexto de la crisis económica general e importante déficit fiscal que atraviesa el país desde hace décadas".

En la nueva estructura quedan en pie solamente cuatro gerencias: Gerencia General, de Asuntos Legales, de Administración y Finanzas y de Políticas Públicas.

El texto ordena "la supresión de Unidades Operativas de primero, segundo, tercero y cuarto nivel operativo, y con ello de las Funciones Ejecutivas y de Jefatura correspondientes a los cargos oportunamente creados, una readecuación general de acciones y una posterior revisión de la dotación del personal afectado".

organismo fue dispensado hasta nuevo aviso. Los trabajadores del INCAA recibirán una licencia obligatoria hasta tanto sean reubicados en sus respectivas tareas.

A comienzos de este mes, el Ejecutivo nacional había suspendido en el INCAA "la recepción de todo tipo de proyectos (...) que soliciten ayuda financiera del organismo, por el plazo de noventa (90) días". Así, la producción cinematográfica argentina está paralizada.

Según indicó el Gobierno, el período de suspensión tenía como ob-En este contexto, el personal del jetivo "propiciar nuevas normas de CAA están cerradas y tampoco fun- una de las sedes del festival.



Conflicto. Protesta en la sede del INCAA, ubicada en Lima 319.

regulación del fomento audiovisual con el objeto de adecuarse a las necesidades del mundo actual en pos de una dinámica y agilidad acorde a los nuevos tiempos".

Las oficinas y despachos del IN-

cionan las salas que dependen del organismo. Igual, desde el INCAA informaron que están aseguradas todas las funciones correspondientes a la programación del Bafici previstas para en el cine Gaumont,



# Clasificados





ALQUILER DEPARTAMENTOS RECOLETA 1amb vivienda o apto

**OFRECIDO** 

Segui buscando tu propiedad en clasificados.clarin.com

Las Heras y Bustamante. Solo x whatsapp +5491157630346

) B **ZONA** BOTÁNICO **PALERMO PALERMO CHICO** 

PALERMO VIEJO



**OFRECIDO** ZB **ALQUILER** DEPARTAMENTOS

PALERMO 1amb bcón cfte luz sol laundry Guatemala y Aráoz Solo x whatsapp +5491157630346 DEPTOS D 1 ALQ.OF **ZONA** ) D CABALLITO **FLORES** P. CENTENARIO P. CHACABUCO VILLA CRESPO

**OFRECIDO** ZD ALQUILER DEPARTAMENTOS

CABALLITO 3amb c/coch patio s/ Goyena 200 \$670mil II5658-590I

CABALLITO 2amb balc c/lav cfte \$ 260.000 155-658-5901

**OFRECIDO R09 ALQUILER** VERDULERIA en super II70006132

Segui buscando tu propiedad en clasificados.clarin.com

**AUTOMOTOR** 

AUTOMOVILES **R15 NACIONALES EIMPORTADOS** 

**VENTA** 

HONDA

0 **SEGUÍ BUSCANDO TUS AVISOS EN** 

clasificados.clarin.com

AUTOMOTORES

Servicio Técnico con turnos

15 VENTA

11 26532903 (0230) 4668866

AUTOMOTORES

15 COMPRA AUTOMOTORES

Concesionario Oficial

COMPRA ) R15

TODAS

TODAS Compro Auto Abono Contado A Titular y/o Consigno 4832-6808 15.4915-1873 Gorriti 4522 CABA

Seguí buscando tu auto en clasificados.clarin.com



**EMPLEOS** 

**EMPLEADOS** 

**PEDIDO** 

AYUDANTE PANADERO c/exp. Ma-taderos. Enviar CV 11 2348-0242

EMPLEADA p/Panaderia c/exp zna Belg M.Ugarte 3651 11-33960012

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com

EMPLEADOS, **R26 VENDEDORES** YOTROS

**PEDIDO** 

EMPLEADA Mostrador Panad. Sola-mente c/exp CABA 1140270635

VENDEDOR Con experiencia en consumo maxivo. De zona norte de PBA. Con recorrido y cartera propia.Enviar CV a maxicapanop@ gmail.com

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com

34 PEDIDO SERVICIOS

www.hondapilar.com.ar

15 VENTA

PERSONAL AUXILIAR DE CASAS Y OTROS

**PEDIDO** 

ASISTENTE c/experienc y referenc p/Imp Geriatrico Zona Norte Enviar CV al whatsapp: 11-6615-6274

CONSERJE HOTEL con experiencia. CV a: 515patrickhotel@gmail.com

EMPLEADA Limpieza Pr 9-17h Viva cerca Fragata Sarmiento 659 Cap

MAESTRANZA Empleado/a p/ Z Palermo 4hs de 17 a 21hs. Hasta 45 años. Con exp, pref residencia Capital. CV a rrhhgls@hotmail.com

Subí tu curriculum a www.empleos.clarin.com

**R36** 

CHOFERES, PERSONAL DE TRANSPORTE, AUTOS YABASTECIMIENTO

**PEDIDO** 

CHOFER taxi a cargo 113100-2862

CHOFER Taxi a cargo 1141641929

CHOFER Taxi a cargo PREMIUM IIamar a partir 10am 1164267200

CHOFER tx jub \$28M 1163604464

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com

**R37 OFICIOSY OCUPACIONES VARIAS** 

**PEDIDO** 

AYUDANTE Coc y 1 Lavacopa y Limpieza Pres hoy y sig Rivadavia 7399

AYUDANTE DE COCINA con exper. Presentarse en Av Córdoba 1399

BACHERO Avda. Cabildo 2629 Cap

COCINERO expl170025449congres

EMPLEADA Mostrador Confiteria y Panaderia c/exper. Alvarez Jonté 5227 CV: cabanaspana@gmail.com

**SERVICIOS** 37 PEDIDO

GOMERO c/exper 11-5049-5235

GOMERO Z/San Fdo 6095-1464

MECANICO OFICIAL Multimarca con registro CV a: hola@voyenauto.com

PARRILLERO c/experiencia, Av Gaona 4794 Floresta

PASTELERO 3 veces por semana p/Panadería Super. Velez Sarsfield 5130, Munro. Tel: 1525611244

PERSONAL para trabajar en lavade-ro de autos en CABA de Lunes a Sabado 11-5014-8921

SEÑORITA 1139373770 Colegiales

VIGILADORES Masculinos, de 22 a 55 años, incorporación inmediata. pago por banco. Zonas de trabajo: Tortuguitas, Escobar, Don Torcuato, Pilar con o sin analitico. CABA con analítico excluyente. Presentarse de lunes a viernes 9.30hs excepto feriados. Ecuador 380 Balvanera o Rep. de Israel 3748 Villa Lynch. WSP 11-3632-1320, Enviar CV cvsvigilancia@gmail.com

ZAPATERO preparador de fondos, trabajo todo el año. Muñoz 3855 Ciudadela 1158354828

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com



**SERVICIOS** 

**R47** 

SALUD Y BELLEZA

SALUD

MASAJISTA Relajantes Villa Crespo \*\*\* 10 a 20hs 4854-9280 \*\*\*

CUIDADO DE PERSONAS

SEÑORA 00 Ana 45 I a d II60246107

**iENCONTRÁ** EL CRÉDITO, PRÉSTAMO, O HIPOTECA **QUE BUSCÁS!** 

**RUBRO 14** 

47 OFREC. CUIDADO PERS.

SEÑORA Asaky L.a S. 1144138819

SEÑORA Masot 4718-0830 Olivos

SEÑORA Sofia 42añ 1161158466

ASTROLOGÍA Y TAROT, TERAPIAS **ALTERNATIVAS** 

ASTROLOGIA Y TAROT

AMARRE VUDU TODO LO PUEDE Retomos Inmediatos 4701-2527

**ESPIRITISTA** DON ABELARDO

Poderosos Trabajos de Vudu Atraigo en 72hs a la persona Amada o Deseada Rápido y Seguro. Domino el Alma y Voluntad. Por Más Alejado que esté, Volverá Rendido/a a tus Peticiones!! Florecimientos Impotencia Sexual Corto

Daños Sanaciones. Discreción 011-6450-24



CONVOCATORIAS,

**R75** PAGOS DE DIVIDENDOS, AVISOS AL COMERCIO

CONVOCATORIAS

ASOCIACION MUTUAL "UNO", matricula Inaes CF 2542, CONVOCATO-RIA. Señores Asociados: El Consejo Directivo convoca a Uds. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse a las 10 horas del 23 de Mayo de 2024 en el domicilio legal de la Entidad sito en Bulnes 1892, piso 6º, Dto. 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente orden del día 1)Aprobación de la realización de la Asamblea fuera de término 2)Designación de dos Asociados para la firma del ac-Consideración del Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Memoria del Consejo Directivo e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico Nº 19, finalizado el 31 de Diciembre de 2023, 4)Aprobación de la gestión del Consejo Directivo; 5) Aprobación de la gestión de la Junta fiscalizadora; 6) Modificación del monto de la cuota social. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19/04/2024. El Consejo Directivo.



### Cómo publicar en Clarín Clasificados

#### RECEPTORÍAS

Para publicar acercate a cualquier receptoría de nuestra red. Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio.

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

www.clasificados.clarin.com/receptorias

#### CALL CENTER (interior)

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

#### Medios de pago:

Tarjeta de crédito o transferencia bancaria

0810.222.8476

### **RECEPTORÍA VIRTUAL**

Registrate y publicá tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros (excepto Legales)

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

www.receptoriaonline.clarin.com

CLARIN - MARTES 23 DE ABRIL DE 2024

### Legales

76 OFREC.

# **Legales**

CONVOCATORIAS

75 OFREC.

75 OFREC.

75 OFREC. CONVOCATORIAS

Ley 19.550 correspondiente al ejer-

75 OFREC.

CONVOCATORIAS

75 OFREC.

del Directorio. 7) Consideración de

la gestión de los miembros de la

Comisión Fiscalizadora por el ejerci-

cio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. Su remunera-

ción. 8) Designación de los miem-

bros de la Comisión Fiscalizadora. 9) Otorgamiento de las autorizacio-

nes necesarias con relación a lo re-

suelto en los puntos precedentes.

Alberto Pedro Marina. Presidente

designado conforme acta de Asam-

blea de fecha 10.08.2022 y Direc-

EDICTOS JUDICIALES

**EDICTOS** 

"LA SUBSECRETARIA DE ACCIONES PARA LA DEFENSA DE LAS Y LOS CONSUMIDORES DISPONE: ARTICU-LO 1º.- Impónese sanción de PE-SOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL (\$1.500.000) a la razón social INC S.A., CUIT Nº30-68731043-4, con domicilio constituido en la calle Redomicilio constituido en la calle Beruti 2915, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por infracción al Artículo 7º de la Ley No 24.240, toda vez que, realizada una inspec-ción en un local de dicha firma, se constató el incumplimiento de ofer-

ta del Programa Precios Cuidados."

EDICTO El Juzgado Civil y Comercial Nº 10, Sec. Unica del Departamento Judicial de Mar del Plata, en el Expte. Nº 8279-10, SANCIN TATIANA LUISA C/ DZEGHITMAN ISAAC MEER Y OTROS S/PRESCRIPCION ADQUISITIVA BICENAL DEL DOMINIO DE INMUEBLES, cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de Isaac Meer DZEGHITMAN. res de Isaac Meer DZEGHITMAN, Pesla MONSARSCH DE BRAUN y Pria MOSARSCH DE HORCHBERG, así como a quien invocare derechos sobre el inmueble objeto de autos, Mat. 141003 (045) nom. cat. Circ 1 Sec C Mza. 200, parc. 6c subpar. 69, a fin de que se presenten a hacer valer sus derechos. TONTO MA-RIANA LUCIA, JUEZ. Mar del Plata,

03 de Noviembre 2023

CONVOCATORIAS,

PAGOS DE DIVIDENDOS, AVISOS AL COMERCIO

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENE-RAL ORDINARIA CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de la firma "LEK S.A." a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 7 de mayo de 2024, a las 14 horas, a través de la plataforma meet de google, utilizando el sienlace meet.googuiente gle.com/mga-hsud-hoj, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Consideración del Balance General al 31-12-2023 y gestión del Directorio. 2) Consideración de los resultados del ejercicio y asignación de honorarios. 3) Designación del Directorio con mandato por tres ejer-cicios. 4) Designación de dos asambleístas para suscribir el acta respectiva. Paraná, 18 de abril de 2024 EL DIRECTORIO

CONVOCATORIA Mutual de trabajadores Residentes del A.M.B.A, convocase a los Socios a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 20 de Mayo de 2024 a las 10:00, en primera convocatoria y 12:00, en segunda convocatoria, en la calle Fraga 1209 2do piso oficina A CA-BA a efectos de considerar el si-guiente: ORDEN DEL DIA: 1.- Aprobación de Balance 2023, 2.- Modificación de artículos en Estatuto.

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA : De acuerdo con lo determinado en el Estatuto vigente de la Cooperativa de Crédito Credivalores Limitada, Matrícula I.N.A.E.S. nº 2684, C.U.I.T. Nº 33-71016923-9, CONVOCASE, a los Señores Socios, a la "ASAM-BLEA GENERAL ORDINARIA" que se llevará a cabo el día 24 de mayo del año 2024, desde las 12 horas en la calle Reconquista nº 365 departamento 1o A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 19) Lectura del acta anterior y designación de dos (2) socios para la firma conjunta-mente con el Presidente y Secreta-rio. 2º) Tratamiento y consideración de la Memoria, Balance General, Inventario y Cuentas de Gastos y Re-cursos, Anexos e Informe de Junta Fiscalizadora y del Auditor, correspondientes a los Ejercicios Económicos finalizados en: 30/09/2021, 30/09/2022 y30/09/2023. 3º) Consideración de la gestión del consejo de administración durante los ejercicios anteriormente citados. 4º) Convenios vigentes. 5º) Elec-ción de Consejeros y Síndico tota-les. 6º) Valor de la Cuota Social para el próximo ejercicio. 7º) Tratamiento sobre la actualización y ade-cuación del Manual de Procedimiento de Prevención de Lavado Res. 99/2023. El padrón de asociados se encuentra a disposición de los mismos, en la Sede de la Cooperativa. CABA, a los 18 días

CONVOCATORIA : El Sindicato de Empleados Jaboneros convoca a Asamblea General Ordinaria, con motivo de la consideración de la memoria y Balance del ejercicio

del mes de abril del 2024.- Gabriel

Cassinotti, Presidente.

CONVOCATORIAS

2023, y la elección de los revisores de cuenta (3) tres miembros Titula-res e igual de Nº de Suplentes para el día 02 de Julio 2024. La cual se llevara a cabo de conformidad al siguiente orden del día: El Sindicato de Empleados Jaboneros, convoca a Asamblea General Ordinaria, a realizarse en la sede sindical, Rincón 376 C.A.B.A., el día 02-07-2024, a las 14,00 horas, conforme Art. 48 del Estatuto Social, para tratar el siguiente orden del dia: 1º) Elección del presidente de la Asamblea. 2º) Consideración de la Memoria y Balance sindical del ejercicio 2023. 3º) Elección de revisores de cuenta, tres (3) miembros titulares e igual numero de su-plentes. 4º) Designación de dos (2) afiliados para firmar el acta de la Asamblea. Cualquier información referida a éste tema como así también la memoria y balance sindical periodo 2023 podrá ser evacuada y puestos a disposición de los Afilia-

POL-KA PRODUCCIONES S.A. (CUIT 30-67822531-9). Convóquese a los Sres. Accionistas de POL-KA Producciones S.A. a Asamblea General Anual Ordinaria de Accionis-tas para el día 21 de mayo de 2024 a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, a ser cele-brada en la calle Florida 954 CABA (no es la sede social) a fin de considerar los siguientes puntos del or-den del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación del Artículo 234, inciso 1ro. de la

dos y Afiliadas, en la Sede Sindical

de lunes a viernes en el horario de 10,00 a 15,00 hs., y al t.e. 4951-2105. Victor G. Notarfrances-

co. Secretario General.

cicio económico de POL-KA PRO-DUCCIONES S.A. finalizado el 31 de diciembre de 2023. 3) Consideración del destino del resultado del

ejercicio correspondiente al ejerci-cio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. Absorción de pérdidas. 4) Consideración de la gestión desarrollada por los Sres. Directores durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-bre de 2023. Su remuneración. 5) Designación de miembros titulares del Directorio. Delegación en el Di-rectorio de la distribución de cargos. 6) Determinación del número y

designación de miembros suplentes

AVISOS AL COMERCIO

torio de fecha 11.08.2022.

### **AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO**

Informamos los valores de la cuota social base que rigen para el ingreso como asociado de la Entidad, con vigencia a partir del 01 de mayo de 2024:

Categoría socio plenario: \$38.500 Categoría socio activo: \$31.150 Categoría socio adherente: \$10.850





**EL VALOR** DE LA PALABRA.



#### **Clarín**grilla Nº 20.082 En las columnas se leerá un pensamiento de Rosario Beltrán Nuñez.

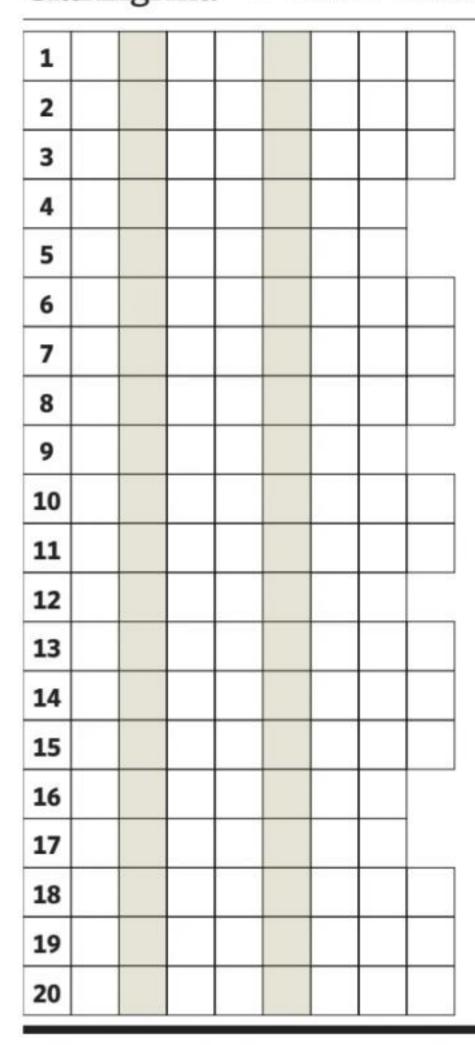

#### **Definiciones**

1 ► Imagen o fantasma, por lo común horrible; 2 ► Provincia de la República Argentina, ubicada en el noreste del país; 3 ► Teleférico que se utiliza para que suban los esquiadores; 4 > Costados del buque por la parte interior; 5 ▶ Que ha sufrido una operación quirúrgica; 6 ► Bicicleta que tiene tres asientos; 7 ► Cosa muy antigua; 8 ► Conjunto de palabras y formas de expresión por medio de las cuales se relaciona una comunidad determinada; 9 ► Curva que une los puntos, en un plano cartográfico, que presentan la misma precipitación en la unidad de tiempo considerada; 10 > Ensimismado, reconcentrado; 11 ► Avasallar, dominar poderosa o violentamente; 12 ► Cuesta bastante empinada y no larga; 13 ▶ Cae la noche; 14 ▶ En la mitología griega, mujer de Cefeo, rey de Etiopía, y madre de Andrómeda, la que a su muerte fue convertida en la constelación que lleva su nombre; 15 ► Madriguera de los conejos; 16 ▶ Piscina, depósito artificial de agua; 17 ▶ Sabor acre o ácido de algunas cosas; 18 ▶ Punto del horizonte entre el sur y el oeste, a igual distancia de ambos; 19 ► Med. Que tiene un tubo introducido en un conducto del organismo; 20 ▶ Terreno pobla-

#### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a - a - a - a - a - al - ba - ber - bis - ca - ca - cas - ce che - cho - da - do - do - do - en - es - es - ga - gar griu - gua - i - je - len - les - li - ma - mi - mu - nes - no - ñar - o - pe - pe - pe - pe - pec - ple - quí - quia - ra ra - ra - ra - re - re - ro - sio - sio - so - su - sub - ta - ta - ta - te - te - tri - tro - tu - ye - yu - za.

### Sudoku

Nº 6.775

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

do de castaños.

| Básico | ) |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|        |   |   |   | 5 |   |   |   |   |
|        |   |   |   |   | 3 |   | 2 |   |
|        | 3 |   |   | 4 | 6 | 7 |   | 5 |
|        |   |   | 4 |   | 9 |   | 5 |   |
| 3      | 5 |   |   |   | 2 | 9 |   | 4 |
|        |   |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 5      |   | 8 |   |   |   |   |   |   |
|        | 2 |   |   |   |   |   |   | 9 |
|        | 4 |   | 8 |   |   | 6 | 7 |   |

| 3 |   |   | 9 |   | 8 |   | 4 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 7 |   |   |   |   | 6 |   |
|   |   |   | 3 |   |   |   | 1 | 9 |
|   |   |   |   | 1 |   | 2 | 7 | 3 |
|   |   | 3 | 6 |   |   |   |   | 1 |
|   | 4 |   |   |   | 7 |   |   | 8 |
| 4 |   |   | 5 |   |   |   |   |   |
| 8 |   |   |   |   |   | 9 | 3 |   |
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| DE MODO<br>CORRECTO<br>NACIDAS<br>EN VIENA  | <b>→</b>                                     | ÁGATA<br>CON QUE<br>SE HACEN<br>CAMAFEOS | <b></b>                        | EL QUE<br>ESTÁ AHÍ<br>PREPARA UN<br>PRODUCTO | <b></b>                             | ARRASAR,<br>DESTRUIR<br>EL QUE HA-<br>CE ASADO | <b></b>                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>L</b>                                    |                                              |                                          |                                | +                                            |                                     | +                                              |                                      |
| SOLA EN<br>SU ESPECIE                       |                                              | INDEMNE<br>VANOS,<br>INÚTILES            | <b>→</b>                       |                                              |                                     |                                                |                                      |
| <b>L</b>                                    |                                              | +                                        |                                |                                              | CONTRAC-<br>CIÓN<br>GRAMATI-<br>CAL | <b>→</b>                                       |                                      |
| ENOJO,<br>CÓLERA                            | PLANTA DE<br>FRUTO SECO<br>VUELVE<br>A DECIR | <b>→</b>                                 |                                |                                              |                                     |                                                |                                      |
| L>                                          | +                                            |                                          | SACO,<br>CHALECO Y<br>PANTALON |                                              | ORDEN<br>RECIPROCA<br>AROMATICE     | <b>→</b>                                       |                                      |
| INGRESAR<br>HACER UNA<br>CIRUGIA            | <b>*</b>                                     |                                          | +                              |                                              | +                                   |                                                | TELA<br>PARECIDA<br>AL<br>TERCIOPELO |
| L>                                          |                                              |                                          |                                |                                              |                                     | PATRIARCA<br>HEBREO,<br>SOBRINO DE<br>ABRAHAM  | +                                    |
| CANTO DE<br>LAS ISLAS<br>CANARIAS<br>ASTATO | <b>*</b>                                     |                                          |                                | ONDA<br>MARINA<br>PLATA                      | <b>→</b>                            | *                                              |                                      |
| <b>-</b>                                    |                                              | PIERNA<br>DE CERDO<br>SALADA Y<br>CURADA | <b>→</b>                       | +                                            |                                     |                                                |                                      |
| EL QUE<br>INTERPRETA<br>UN TEXTO            | <b>→</b>                                     |                                          |                                |                                              |                                     |                                                |                                      |

#### Soluciones

#### Sudoku Nº 6.774

#### Básico

| 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 |
| 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 5 | 9 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 3 | 8 | 4 | 5 |
| 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 9 | 1 |
| 8 | 7 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 |
| 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 |

#### Avanzado

| ~* | dilz | au | • |   |   |   |   |   |
|----|------|----|---|---|---|---|---|---|
| 6  | 5    | 2  | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 9 |
| 8  | 3    | 1  | 2 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 |
| 4  | 9    | 7  | 8 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| 7  | 6    | 4  | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 3  | 2    | 9  | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 5  | 1    | 8  | 6 | 2 | 3 | 9 | 7 | 4 |
| 2  | 4    | 3  | 7 | 9 | 8 | 5 | 1 | 6 |
| 1  | 8    | 5  | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 3 |
| 9  | 7    | 6  | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 |

#### Claringrilla Nº 20.081

La cortesía es la principal muestra de cultura. Baltasar Gracián. Autor de obras

| lida | acti | cas | <b>v</b> |   |    |   |   |   |
|------|------|-----|----------|---|----|---|---|---|
| 1    | S    | A   | L        | E | М  |   |   |   |
| 2    | Α    | G   | Α        | Z | A  | P | A | R |
| 3    | D    | E   | C        | 0 | R  | Α | D | 0 |
| 4    | F    | L   | 0        | Т | .1 | L | L | A |
| 5    | С    | E   | R        | Т | A  | М | E | N |
| 6    | P    | A   | Т        | 1 | В  | U | L | 0 |
| 7    | Н    | U   | E        | L | ٧  | E | Ñ | 0 |
| 8    | В    | 1   | S        | 1 | E  | S | T | 0 |
| 9    | Т    | R   | Í        | М | E  | Т | R | 0 |
| 10   | E    | ٧   | Α        | P | 0  | R | Α | R |
| 11   | Α    | L   | E        | 0 | N  | Α | D | 0 |
| 12   | С    | U   | S        | Т | 0  | D | 1 | Α |
| 13   | Н    | E   | L        | Α | D  | E | R | Α |
| 14   | Α    | Z   | Α        | В | A  | С | Н | E |
| 15   | E    | S   | P        | Е | S  | U | R | A |
| 16   | P    | 0   | R        | Т | 1  | L | L | 0 |
| 17   | C    | Н   | 1        | ٧ | 1  | Т | A | L |
| 18   | G    | A   | N        | С | Н  | U | D | 0 |
| 19   | F    | A   | C        | Т | 0  | R | Í | A |
| 20   | A    | X   | 1        | 0 | М  | Α |   |   |
|      |      |     |          |   |    |   |   |   |

#### Solución Autodefinido

Horizontales. Vienesas, ileso, única, al, nébeda, ira, or, entrar, operar, isa, ola, At, jamón, exégeta. Verticales. Bien, repite, inanes, ónice, traje, elabora, Ag, ese, arome, asador, Lot, asolar, pana.



### Precio de los opcionales

Cocina en casa \$9.999,90 - Magnetix La Ciudad \$9.999,90 - Colección El Séptimo Círculo \$6.999,90 - Genios \$1.500,00 -Revista Ñ \$ 1.500,00 - Arquitectura \$ 1.500,00 - ELLE \$ 3.000,00 - Prescolar Genios \$ 2.500,00 - El Gran libro del Bordado 2024 \$2,499,90 - Autos de Colección \$9,999,90 - Relanzamiento Dinosaurios Asombrosos \$5,999,90 - ELLE Cocina \$2,000,00 -La casa de Peppa Pig \$7.999,90 - Jardin de Genios \$ 2.000,00 - Relanzamiento Pastelería en Casa \$ 4.999,90 - La casa de Peppa Pig Caja Contenedora \$14.999,90 - Pack de Libros de Tejido 2024 \$1.999,90.

#### Edición del día

Edición de 52 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Luján y Zárate. Edición de 52 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la propiedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redacción y Administración: Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad: Tacuarí 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NOS.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

### clasificados.clarin.com

CARTAS AL PAÍS

### "Debate educativo basado en certezas, no en discursos altisonantes"

Se ha desatado una nueva ola de quejas contra Javier Milei. Ahora, por el presupuesto educativo. Quienes defienden la educación pública pareciera ser que no han vivido en el país en los últimos 40 años.

En 1999 Guillermo Jaim Etcheverry publicó el libro "La tragedia educativa" y en 2006, Horacio Sanguinetti otro titulado "La educación argentina en el laberinto". Es imposible opinar sobre el estado de la educación sin haberlos leído.

Un breve e incompleto repaso de hitos nos hace recordar el "superó, alcanzó muy satisfactoriamente, alcanzó satisfactoriamente, no alcanzó" de Raúl Alfonsín. Axel Kicillof: "La repitencia no es eficaz". Roberto Baradel: "Declarar la educación pública como servicio esencial es inconstitucional". Cristina Fer-

nández: "Ustedes no necesitan que nadie les dé clases. Ustedes pueden dar clase a todos".

El siempre demagógico Kicillof expresó que "no vinimos a entregar la educación pública porque es un derecho que conquistó nuestro pueblo". No está enterado que la ley 1420 de educación pública común, gratuita y obligatoria fue sancionada en 1884 por el presidente Julio Argentino Roca. En noviembre de 2017 Horacio Rodríguez Larreta presentó un proyecto para crear una universidad docente en CABA: los gremios docentes se opusieron.

Sería interesante que rectores y decanos de cada facultad informaran a qué se destina el presupuesto. Señalando la nómina del personal entre



docentes y no docentes, y sus funciones. Además, la cantidad de alumnos

Gabriel C. Varela gcvarela@hotmail.com

#### argentinos y extranjeros; quiénes provienen de la secundaria pública y quiénes de la privada; cuántas materias aprueba cada alumno por año; el costo por alumno; cuántos se reciben en el tiempo previsto. Con estos datos, entre otros, podríamos saber si el dinero que aportamos los argentinos está bien administrado, y el debate se daría sobre certezas y no en discursos altisonantes. La responsabilidad del estado de la educación en sus aspectos pedagógicos y económicos es de quienes ocuparon bancas en el Congreso desde 1983 a la fecha, con la eficaz colaboración de los gremios docentes. La solución será difícil y llevará años.

#### Hasta el mejor remedio fracasa si mal se administra

Todos sabemos que aun el mejor remedio debe administrarse en tiempo y forma para que haga efecto. Esto viene a cuento por la política de shock desarrollada por el presidente Milei hasta aquí. Los argentinos sobrellevamos como podemos una inflación del 90,18%. Con el agravante que los rubros de mayor incidencia como los alimentos básicos aumentaron el 93,09% y el transporte, 128,6%. Se suma el descontrol en el costo de la salud y la brutal actualización de los servicios. El resultado de este cuatrimes-

tre es que la canasta básica alimentaria (indigencia) aumentó un 93,6% y la canasta básica total (pobreza), un 98%.

No alcanza que el Presidente insista en futuras bondades. Debe responsabilizarse por las consecuencias presentes que sufre el ciudadano común para atenuar esta transición dramática, tras los desastrosos años del populismo K. Debe quedarse más tiempo en el país y demostrar su capacidad para revertir los fracasos de su primer DNU y ley ómnibus con acuerdos políticos. Y por sobre todo trabajar por una recuperación inclusiva para no aumentar la vulnerabilidad de millones que desde hace rato viven marginados. Debería recordar a su (y mi) admirado Juan Bautista Alberdi: "El gobierno es instituido para dar a cada gobernado la seguridad de su vida y de su propiedad. Esta seguridad se llama y es la libertad".

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

#### Milei, el efecto de la ceguera de los kirchneristas

El ascenso de Milei a la Presidencia no puede entenderse sin comprender el contexto previo marcado por el gobierno kirchnerista. En un giro irónico, los seguidores del kirchnerismo terminaron siendo los impulsores involuntarios de Milei y su populismo de derecha. Persistieron en su apoyo a un modelo político que evidenciaba claros signos de ineficacia y corrupción. Durante años, el kirchnerismo gobernó con políticas que no sólo mostraron un desconocimiento profundo de la economía, sino que también generaban una creciente insatisfacción en gran parte de la población.

Pero en lugar de reconocer la necesidad de un cambio de rumbo, los seguidores K persistieron en su apoyo. Esto llevó a un efecto inverso: la emergencia de un populismo de derecha representado por Milei. El kirchnerismo, en su ceguera y obstinación, desencadenó un fenómeno político que nunca habría surgido. Una izquierda más moderada, capaz de comprender que los problemas económicos no son exclusivos de ninguna ideología, podría haber evitado esta oscilación radical de un extremo al otro en la política argentina.

#### Ps. Jorge Ballario

psicologo.ballario@gmail.com

#### ¿Y la acción climática?

El Tribunal Europeo de Estrasburgo condenó a Suiza por inacción climática en un fallo histórico de trascendencia mundial. La crisis climática global es innegable y el negacionismo va perdiendo adeptos. En nuestro país faltan medidas concretas de mitigación ante aquello que es evidente: mayores y más frecuentes inundaciones, sequías, expansión de epidemias como la del dengue, etc. La acción climática nunca comenzará si no se reconoce seriamente el problema que ya está causando muertes y estragos en varios lugares del país.

Patricio Oschlies poschlies@yahoo.com.ar

### Doble fila en la Ciudad

Nunca he visto tantos autos inteligentes (no hay nadie a bordo) en las calles de Buenos Aires. Muchas veces 4 o 5 por cuadra (lo cual invita a copiar), estacionados en doble fila, sin baliza, en horas pico, en calles estrechas y no tanto, con conductores displicentes y ausentes, sin la menor consideración a su prójimo. Ellos tienen cosas mucho más importantes que las nuestras, como comprar en una verdulería o estar sentados en un café. El Gobierno de la Ciudad debería tomar medidas urgentes para evitar este abuso, verdadera conducta anómica si las hay por las implicancias en el tránsito y los riesgos que conlleva.

Dr. Vicente A Costa vacosta60@gmail.com

Correo: Tacuarí 1840, C1140AAN Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas escritas a máquina o los 1.000 caracteres en Word con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



# AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365 365.COM.AR (7 🚳 🎯











MAÑANA

MÁX 18° JUEVES

14°

19°

Correo Argentino Franquicia a pagar Cta. № 41



#### ACTUALIZADAS Por Maitena

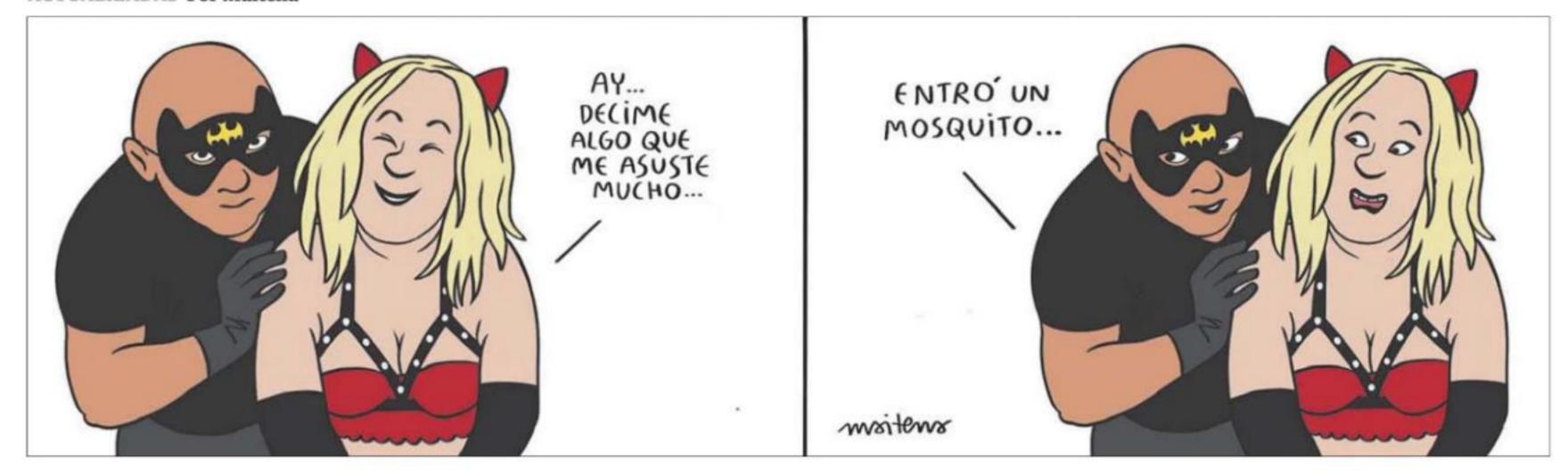

### **Pasiones Argentinas**

### Sueño con Gandolfos y polenta a la parrilla

#### Miguel Gaya

Premio Clarín Novela 2022

El sueño fue así: había viajado con mi esposa a Rosario, patria de los Gandolfo. Estábamos en una casa, en la terraza de una casa. Había encendido fuego y decidido hacer polenta a la parrilla. Tenía una asadera grande, negra. Le decía a mi esposa que el secreto era el sofrito con puerro, cebolla de verdeo y zanahoria. Que sobre eso iba a saltar unos dados de pollo, que para nosotros alcanzaba. Que después todo era cuestión de arrojar la harina de maíz "en fina lluvia" y remover. Apenas lo decía, todo estaba hecho.

lia Gandolfo, que siempre logra adueñarse de toda historia y decir lo que les viene en gana.

o hay peor relato que los sueños.

Son fraudulentos, carecen del

principio de verosimilitud. Pero

voy a hacer una excepción, por-

que este es un sueño con la fami-

Entonces, en la mesa donde habíamos dejado un vino fresco con un par de vasos, empezaban a aparecer Gandolfos. Primero Elvio y junto con él Sergio Kern. Conversaban animadamente. Empecé a mirar preocupado la cantidad de polenta para agregar a la asadera. Manoteé el paquete pero ya se había agregado otro hermano, y Francisco y su mujer. Me encantó verlos. En la punta se había deslizado, como quien no quiere la cosa, Mario Levrero. Para demostrar que manejaba la situación, le dije a mi esposa que la cuestión era revolver la polenta con un palo de madera, haciendo ochos. "¡Como en la paella!", aprobó Sergio. "La paella y la polenta tienen el mismo origen", corroboró doctoralmente Elvio, "de ahí que se revuelvan haciendo ochos". "Así se hace en Sicilia", acotó su hermano. "Pero no se revuelve haciendo ochos, sino el símbolo del infinito", puntualizó Elvio. "¿Y cómo sabés que es el símbolo del infinito y no ochos?" quiso saber Sergio.

A todo esto, Francisco, su esposa y Mario Levrero se habían desentendido de la conversación y cortaban salamín y queso, y se servían vino con absoluta seriedad. Yo seguía dudando si la polenta alcanzaría para todos, y le decía por lo bajo a mi esposa que trajera más presas de pollo. Pero ella estaba

absorta en el origen siciliano y conjunto de la paella y de la polenta.

"Es la técnica con el palo", decía Elvio, y hacía señas como quien mueve un palo largo hacia el centro de la mesa. "Ese palo se usaba para trasladar las ollas", completó Sergio. "Antiguamente la polenta se hacía en calderos grandes que tenían manijas arriba, ¿te acordás?". Todos asentimos. "Entonces, entre dos agarraban la olla y la llevaban al monte Etna". "El volcán Etna", corrigió uno. "Eco", dijo Sergio: "Ahí buscaban una fumarola y la acomodaban para llevar la polenta a ebullición".

"Una vez - intervino Levrero- encontraron una sandalia en una olla". "La sandalia de Empédocles, que se le había caído, te acordás?", corroboró Elvio. "Una sandalia en la polenta, mirá vos", dijo Sergio. "Y se comieron la pata de Empédocles", concluyó Levrero. "Y escupieron los huesitos", puntualizó Elvio. "Hasta encontraron el astrágalo", señaló Francisco "y un par de cuneiformes". "¿Cuneiformes?", pregunté. Francisco Gandolfo confirmó solemnemente.

CRIST

Tinta en las venas

YO, MATÍAS Por Sendra

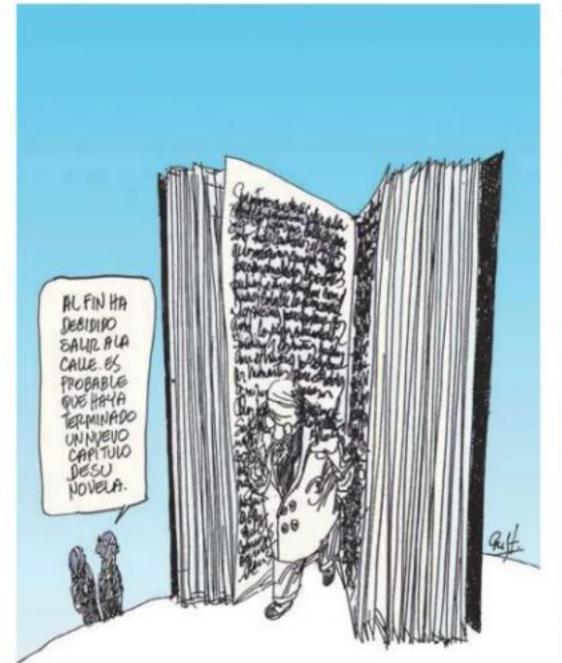









TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*

